## LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.284 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID



Palabra de John Banville: «Creo que todos los artistas son infantiles» p.36-37



La increíble historia de Rosario de Velasco, la pintora rescatada por las redes sociales p.35



EUROÉ
La selección no
quiere saber nada
de política P. 45 a 47

## ERC recupera la exigencia del control de los jueces catalanes

La investidura de Illa en Cataluña lleva a la negociación esta vieja exigencia nacionalista y a avanzar en la consulta Serviría para callar al poder del Estado que más problemas está dando al independentismo P.6-7

El Gobierno aviva el agravio comparativo Editorial P.3



Luc Frieden, Luis Montenegro, Petteri Orpo, Ursula von der Leyen, Andrej Plenkovic y Viktor Orban, ayer en Bruselas

### La crisis gala allana el camino a Von der Leyen

Los líderes europeos ultiman un acuerdo para que el socialista Antonio Costa presida el Consejo

Los líderes europeos comenzaron ayer en Bruselas la negociación para buscar un principio de acuerdo sobre los altos cargos de las principales instituciones de la UE en la próxima legislatura, con cuatro puestos en los que deben hallar un equilibrio político, geográfico y de género. Los cuatro nombres sobre la mesa son: la conservadora alemana Ursula von der Leyen, de nuevo al frente de la Comisión Europea; el socialista portugués Antonio Costa, para el Consejo Europeo; la popular maltesa Roberta Metsola para repetir en el Parlamento Europeo y la liberal estonia Kaja Kallas como sustituta de Josep Borrell. **P. 18-19** 



#### Sanidad alienta sus propias pseudoterapias

Psiquiatras alertan del peligro de hacer caso a los bulos que difunde la cartera de Mónica García

Nilos antidepresivos acortan la vida ni el activismo social previene la patología mental. Desde que el Ministerio de Sanidad presentó el borrador de su Estrategia de Salud Mental, las sociedades de psiquiatría alertan de los errores de concepto con el que se plantean las políticas para abordar uno de los problemas de salud más importantes. P.30

#### Moncloa alimenta la guerra entre territorios por la financiación

Feijóo avisa sobre la «singularidad» catalana: «Está abocada al fracaso» P. 8 y 10

El TC rechaza el primer recurso de amparo de un condenado por los ERE P. 13

Begoña Gómez sigue investigada por «nuevos documentos» P. 14

Sánchez destroza la competitividad de España: caemos al puesto 40 de 67 P.24

2 OPINIÓN

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Aunque moleste

### Matando al mensajero



José Antonio Vera

on el cinismo habitual, dice Sánchez que hallegado el momento de la regeneración democrática, refiriéndose al bloque de medidas con el que pretende asumir el control total de las instituciones. Cuando hace años algunos hablaban de la peligrosa deriva bolivariana del Gobierno, siempre salía al quite algún avezado opinador que los tildaba de alarmistas. La evolución de los acontecimientos está dando la razón a los primeros. Venezuela fue no hace demasiado tiempo la democracia más avanzada de Latam, y hoy es una autocracia rayana a la tiranía. Hay elecciones aparentemente libres, vía voto electrónico, pero sin división de poderes y bajo el estricto control institucional del Ejecutivo, que manda sobre el Legislativo y el Judicial. En Argentina iban por el mismo camino, hasta la derrota de Alberto Fernández, que ahora asesora a Sánchez. También le asesora Zapatero, a su vez consejero áulico de Maduro. Zapatero es la cabeza visible del Grupo de Puebla, antes Foro de Sao Paulo, en el que peronistas, chavistas, podemitas, comunistas y socialistas se han hecho fuertes exportando su estrategia de control-total al continente y ahora a España. Aquí chocan, en principio, con el muro de Europa, solo que en nuestro caso es siempre un muro superable, pues pueden más los padri-



El Gobierno y sus comités a dedo decidirán quien incurre en «desinformación»

nos soristas de Sánchez que el Europarlamento. Todo lo duro que van a ser contra Orban lo serán de blandos con él.

De manera que la «regeneración democrática» es en realidad el control institucional. Tras el Gobierno, el Congreso, la Fiscalía y el TC, le llega el turno al Poder Judicial y a la Prensa. Una ley permitirá al Congreso elegir por mayoría a

los miembros del CGPJ que deberían seleccionar los jueces. Siendo inconstitucional, el TC dirá sin más que no lo es, y asunto resuelto. Con otras dos normas actuará sobre los derechos de rectificación y del honor, movido por recientes acontecimientos que afectan a su esposa. Sanciones millonarias para ahogar a los periodistas transgresores, impuestas por unas instituciones judiciales que para entonces estarán controladas por el Ejecutivo. Condiciones leoninas contra «tabloides digitales» y canales de Telegram, mientras que otras webs serán directamente censuradas por «prorrusas», «antivacunas» o «negacionistas», con el visto bueno de la UE, bajo la teoría de la «desinformación». Curiosa teoría ésta, que hubiera impedido el Watergate. No debe informar quien desinforma, y eso lo deciden los políticos, en alianza con sus comités de expertos a dedo nombrados y mejor pagados. Julián Assange «desinforma»: está en la cárcel porque publicó millones de documentos internos de la CIA, que avergüenzan al mundo. Eran verdad, pero le acusan de desinformar. Se dice que es noticia todo aquello que se impide publicar. Lo demás es propaganda. Más aún cuando quien censura es el Gobierno, llegando al sindiós de perseguir a los «desinformadores» que airean sus desmanes. Se mata al mensajero y listo. La mayoría mirará para otro lado. Ya saben lo que dijo Martin Niemöller sobre el nazismo: «primero vinieron a por los comunistas, y no dije nada, porque yo no era comunista; luego vinieron a por los socialistas, los sindicalistas y los judíos, y no dijimos nada porque no éramos ni socialistas, ni sindicalistas ni judíos; luego, cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que me pudiera defender».

#### Las caras de la noticia



José María Álvarez-Pallete Presidente de Telefónica

#### 1.200 patentes de Telefónica.

Telefónica ha registrado un total de 1.200 patentes desde su nacimiento en 1924. En 2023 inscribió oficialmente 17 novedades relacionadas con web3 y metaverso, inteligencia artificial o también innovaciones para mejorar el uso de las redes 5G, entre otras.



Elma Saiz Ministra de Seguridad Social

#### Elevado «agujero» del sistema de pensiones.

La Fundación de
Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) ha
advertido del elevado
«agujero» del sistema de
pensiones y de la poca
probabilidad de que la
última reforma reduzca
el déficit contributivo
observado en los últimos
años.



Maria Chivite Presidenta de Navarra

#### Activismo ultra contra la Corona.

Los socialistas navarros están en la vanguardia de la deriva ultra del viejo PSOE. Su hermanamiento con la marca de ETA fue su bautismo de fuego. Ahora, ya sabotea a la Corona sin medias tintas asumiendo el escombro moral proetarra y separatista.

El canto del cuco

### Campaña contra el Rey



Abel Hernández

y las fuerzas separatistas del País
Vasco y Cataluña aprovechan el
décimo aniversario del acceso al
trono de Felipe VI para montar
una campaña, más o menos ruidosa, contra
la Monarquía. Les estorba el Rey por su carácter aglutinante de la España constitucional.
Ocurre esto cuando la institución alcanza altas
cotas de popularidad y aprecio a partir de la
abdicación y el relevo. La delicada operación
sucesoria fuellevada a cabo con esmero y acier-

to por populares y socialistas, encabezados respectivamente por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Un buen servicio a la nación. Fue el último gran acuerdo de Estado entre las dos principales fuerzas políticas, antes de que, con Sánchez, se desataran las hostilidades y se levantaran muros.

Llegamos a esta redonda efemérides del décimo aniversario con más entusiasmo monárquico en la derecha que en la izquierda. Eso no es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la deriva actual del PSOE en manos de Pedro Sánchez, que se sostiene en el poder por el apoyo de comunistas y separatistas, enemigos irreconciliables de la Monarquía y de la Constitución. Estos días, aprovechando la histórica ocasión, el viejo partido del puño y la rosa ha mostrado su alma republicana. Han sido llamativas, por su evidente significado, la colaboración socialista para impedir nombrar a la princesa Leonor hija adoptiva de Mallorca o, más grave aún, su pasiva aceptación en Navarra de las infamias de Bildu contra la institución monárquica. Y, lo que es peor,

abundan las desconsideraciones del presidente Sánchez al Rey, algunas de considerable gravedad. En la cuestión monárquica, como en otros asuntos públicos, el sanchismo juega con dos barajas.

En vísperas del décimo aniversario de su coronación, el Rey se ha visto obligado a firmar, «velis nolis», la ley de Amnistía a favor de los golpistas catalanes, a pesar de que contradecía su histórico mensaje del 3 de octubre de 2017 por los gravísimos sucesos de Cataluña, que fue el acto más importante de su reinado hasta ahora. Una dura prueba, casi tanto como la forzada expatriación de su padre, el anciano rey Juan Carlos. Si hubiera que elegir el hecho más positivo y esperanzador de este agitado primer decenio de Felipe VI, uno se quedaría con la mayoría de edad y la solemne jura de la Constitución de la princesa Leonor, con la extraordinaria acogida popular a su joven y espléndida figura. Leonor es hoy la garantía de la continuidad monárquica, mientras el rojerío pregona estos días por las esquinas que su padre será el último rey de España.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## El Gobierno aviva el agravio comparativo

na vez más, creemosqueesprimordial que los ciudadanos interioricen el hecho de que no son los territorios los que pagan impuestos, sino las personas, de acuerdo a su mayor o menor poder adquisitivo. Ciertamente, en la opinión pública se ha instalado la idea contraria, fruto de una labor de zapa de décadas de los nacionalismos periféricos, siempre atentos al fomento del agravio comparativo entre los españoles y a la consecución de unas mejores inversiones del Estado territorializadas. Dicho esto, nada tendríamos que oponer a una reforma de la financiación autonómica que reajustaralas carencias presupuestarias de Cataluña, en la misma medida que se viene actuando en otras regiones, a partir de factores endógenos como la dispersión de las poblaciones o la vertebración del territorio, pero, siempre, desde planteamientos de racionalidad y mediante el análisis apartidista de las necesidades que han de ser cubiertas, si es que asumimos que todos los ciudadanos son iguales ante la Constitución. Sin embargo, no parece que en la peripecia actual de la «singularidad financiera» del Principado medien estos principios, sino, más bien, un mero interés político de partido que Carles Puigdemont titula de extorsión y los propagandistas gubernamentales justifican en la infrafinanciación de Cataluña. A los meros efectos dialécticos hay que señalar que el líder de Junts es

consecuente en el argumentario, puesto que si, como dice el Gobierno, hablamos de justicia presupuestaria, ésta debería aplicarse con independencia de quien ocupe la presidencia de la Generalitat. Cae Puigdemont, sin embargo, en el cinismo político cuando plantea el chantaje contrario, con La Moncloa como rehén de sus siete votos. Así, la realidad de que el modelo de estado autonómico precisa de una reforma en profundidad de la financiación, aunque solo sea porque los distintos gobiernos centrales han venido endosando a las comunidades autónomas nuevos capítulos de gasto social, sin dotarlos presupuestariamente, se convierte en un tira y afloja sobre la presidencia catalana que recae, y ya pueden los ideólogos del sanchismo utilizar alambicados sinónimos, sobre las espaldas del resto de las autonomías que, con razón, se sienten menospreciadas frente a la «singularidad» de Cataluña. En cierto modo, entendemos las tribulaciones de Salvador Illa, ganador de las elecciones pero condicionado por la aritmética parlamentaria, como también entendemos los problemas de ERC, en caída pronunciada en las tres últimas citas electorales y, por lo tanto, necesitada de presentar algo tangible a la parroquia, pero ya hemos señalado que fomentar desde el poder político el agravio comparativo entre territorios es un error grave desde cualquier punto de vista. Especialmente, si la «singularidad» afecta a una de las regiones más ricas de España.

#### **Puntazos**

#### Competitividad, de mal en peor

Cuesta encontrar registros o índices que estén fuera de la influencia o el control del Gobierno que devuelvan la imagen del cohete económico del que alardea Pedro Sánchez. La sombra de la sospecha acompaña a las series oficiales que palidecen entre metodologías oportunistas de última hora. Hoy, por ejemplo, sabemos que España ha retrocedido cuatro puestos en la nueva edición del Ranking de Competitividad Mundial hasta el 40 de las 67 economías analizadas, el peor resultado en diez años. En eficiencia de gobierno, nos ha lastrado las finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional, la legislación empresarial y el marco societario. El balance apunta como una necesidad la reducción de la presión impositiva. Para el Gobierno, nada de todo esto existe. Es un bulo. Las políticas de Sánchez son la envidia y el espejo en Europa. La desconexión con la realidad está consagrada al discurso de éxito que Moncloa enarbola como el tahúr mientras la pobreza sigue ahí.



## El submarino Pinchazo republicano

La resaca de la extrema izquierda, y su camino hacia la marginalidad, con peleas fratricidas incluidas, continúa imparable. Se apreció en Madrid el pasado sábado, durante la concentración republicana que, contando con la bendición de Podemos y Sumar, pegó un pinchazo considerable a pesar del triunfalismo forzado que se exhibió. Nada que ver, según algún participante, con la manifestación de Sol, diez años atrás, por la Tercera República.

4 OPINIÓN

#### **Fact-checking**

Ione Belarra Secretaria general de Podemos



#### La información

#### Belarra asegura que «no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una república».

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido la república plurinacional al considerar «imposible» que en España haya una «democracia plena» por la «excepción genética» que implica privilegios para los miembros de la familia real. «Hay muchísima gente en España que entiende que no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una república», ha sentenciado la exministra.

#### La investigación

Reflexiones como la de Ione Belarra explican la situación casi extraparlamentaria de Podemos con su testimonial apoyo ciudadano. Los ultras de la izquierda viven en otro mundo que no es el que todos los españoles comparten con independencia de su condición. España, con su monarquía constitucional refrendada por el pueblo español como forma de estado, era ya una democracia consolidada mucho antes de que Belarra viniera a este mundo en plena libertad.

#### El veredicto



FALSO. Belarra
miente y lo sabe. Ese
«muchísima gente»
que comparte sus tesis
paranormales son unos
miles. Según el CIS de
Tezanos, la Corona solo
preocupa a un 0,3% de
los españoles. De los
políticos, ni hablamos.

#### Al portador

## Barcelona, ciudad saturada de rumores, a veces catastróficos



Jesús Rivasés

osepPla(1897-1981)escribía el2 de febrero de 1934 que «Madrid está saturada en estos momentos de rumores catastróficos». El escritor había sido enviado a la capital de España por el diario La Veu de Catalunya, el periódico de la Lliga Regionalista de Cambó (1876-1941), para que hiciera de cronista -parlamentario entre otras muchas cosas- de la República. Noventa años después, a las puertas del verano, el autor de «El cuaderno gris» encontraría ahora la saturación de rumores en Barcelona, que habría dejado de ser «La ciudad de los prodigios» de Eduardo Mendoza, de los años 1888 a 1929, en los que ya había prendido también la llama anarquista, como refleja el protagonista de la novela, Onofre Bouvila, que ahora sigue viva en las CUP. Hay rumores más y menos catastróficos y todos alrededor de las posibilidades de que se forme un Gobierno en Cataluña, encabezado por el socialista Salvador Illa. Sánchez ha decidido poner toda la carne en el asadory, sin complejos, como siempre, despliega sus dotes de adulador con Marta Rovira, la secretaria general de ERC que, desde Suiza, parece ser que corta el bacalao más que Junqueras en esa facción de los

indepes. Alfonso Guerra ya solía explicar que casi nadie es capaz de resistirse al halago y que la vanidad es el principal punto débil de casi todo el mundo.

Raquel Sans, portavoz de ERC y vicepresidenta del Parlamento catalán, respondió ayer a los parabienes sanchistas con un «queremos la llave de la caja», apostillado con un «podéis ponerle el nombre que queráis». Otro órdago en tiempos de negociación, que busca más concesiones y que Sánchez todavía sea más pelota y llegue a rivalizar con Veleyo Patérculo (19AC-31DC), considerado el modelo de los «historiadores de la adulación», por sus elogios desmedidos al emperador romano Tiberio (42AC-37DC). En Barcelona, sobre los halagos sanchistas y requiebros indepes, con Puigdemont también liza, se multiplican los rumores. Apuntan a las maniobras de Junqueras, que sabría que el Constitucional de Pumpido quiere dejar resuelto lo de la amnistía antes del 25 de noviembre. Indican que, como casi siempre, los plazos se estirarán al límite porque los «indepes» esperan sacar más, con Illa convencido de que la repetición electoral es un farol indepe. Y sobre los rumores uno, insólito. Un pacto PSC-Junts para investir presidente de la Generalitat a Puigdemont, mientras Salvador Illa se convertiría en vicepresidente primero del Gobierno de Sánchez. Cosas más raras se han visto también en una Barcelona, ahora saturada de rumores, a veces catastróficos, que diría Pla.

El trípode

## Hoy 18 de junio, llamativas coincidencias



Jorge Fernández Díaz

oy es 18 de junio, una fecha estrechamente unida a los sucesos ocurridos en una pequeña aldea -una aldehuca-ubicada en la montaña de Cantabria, Santander, en la primera mitad de la pasada década de los años 60. Fueron unos acontecimientos que captaron el interés de gran número de personas de España y de muchos otros países, destacando entre ellos y pese a su lejanía, los procedentes de Estados Unidos, y en un tiempo en el que obviamente no existían los medios de comunicación actuales. La fecha de hoy del año 1961, comenzaron unos acontecimientos que hay razones para creer con debido fundamento que se trataban de hechos que no podían ser considerados como de origen natural al no poderse explicar a la luz de la ciencia médica ni de ninguna otra disciplina científica lo allí observado durante más de cuatro años. Aquella «aldehuca» tenía y sigue teniendo por nombre San Sebastián de Garabandal, comúnmente conocida como «Garabandal» y tuvieron como protagonistas a cuatro niñas de la localidad, de 11 y 12 años de edad, pero que dadas las circunstancias en las que vivían, reconocidos especialistas médicos que las observaron dijeron que psicológicamente apenas contaban con 9. El año 1961 había sido precedido de dos significativos hechos que habían captado el interés de gran parte del mundo occidental, edificado sobre raíces cristinas y que le había dotado de una cosmovisión cristiana acerca de la persona, la familia y la vida en sociedad. Uno de esos hechos había sido el anuncio de la convocatoria del que será el Concilio Ecuménico Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII, siendo el otro que el contenido del denominado «3º secreto de Fátima» que debía haberse dado a conocer en 1960, siguió sin ser desvelado por la Santa Sede «por considerar que no era para ese pontificado». En esas circunstancias y durante la preparación y desarrollo de la práctica totalidad del Concilio, el mayor acontecimiento eclesial del siglo, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, estuvo manifestándose a las niñas -- Conchita, Jacinta, Mari Loli y Mari Cruz- de diversas maneras, conjunta y separadamente. Les dará dos mensajes públicos, y el 2º será también otro 18 de junio en 1965, cuando el Concilio afrontaba ya su final, el 8 de diciembre en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Dando un salto temporal, y ante el resultado de las elecciones del 9J en Francia con clara victoria de Marine Le Pen, resulta llamativa la convocatoria efectuada para «hoy 18 de junio a las 18 h en París, y en todos los Orientes de Francia».

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



### Las Filipinas y sus rasgos hermanos



José Manuel Suárez Robledano

Reyespañol que gobernaba al ser descubierta y de nuestro actual Monarca, trae a la memoria muchas cosas, algunas gratas y otras menos, rememoradas por una estupenda novela de Juan Manuel de Prada - Morir bajo tu cielo-. Las Islas Filipinas, archipiélago formado por más de 7.000 islas, fue alcanzado por Magallanes en 1521 y se ocupa por la Corona española en 1565 al fundar Legazpi el primer asentamiento español.

Con ser un paraíso de personas y de paisajes grandiosos, quizá de los más hermosos de Asia, con sus arrozales en terrazas, sus volcanes a veces en erupción y sus varias étnicas, siendo mayoritaria la tagala. El final trágico de la dominación española, tras las actividades de los nacionalistas Rizal y Aguinaldo, y la actuación del general Polavieja, con el desastre de la armada española en Cavite, marcan el súbito término de aquella y el inicio de la presencia e influencia de USA.

Sus casi cuatro siglos de colonia, hasta la Paz de París de 1898, imprimieron en los españoles y en los filipinos sellos de relación que, pese a la dominación fáctica norteamericana durante muchos años y a la final ocupación japonesa durante la 2ª Guerra Mundial, no han conseguido hacer desaparecer del todo los numerosos vínculos que nos unieron durante tanto tiempo.

Es cierto que la ocupación militar japonesa de 1941 a 1945 también representó un fuerte proceso de des-hispanización, como recordó

en su momento el hispanista Rodao, ya que la importante presencia española se manifestaba en 1939 en Casinos Españoles en Manila, Cebú e Iloilo, la Cámara de Comercio, el Hospital de Santiago, el Fondo Benéfico y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, como empresa más importante del país con sede central en Barcelona. Se dedicaba a los ramos del tabaco. azúcar, alcohol, seguros, copra, navegación, plantaciones o complejos agroindustriales. Los españoles eran entonces más de 4.600 y había 500.000 mestizos. Muchas de dichas empresas cerrarony se suprimió el uso del español en los juzgados. Al final de la ocupación hubo una masacre en el Consulado español. La declinación de lo español fue inmediata.

La existencia, persistencia y presencia del vihadismo se ha venido manifestando en el tiempo porque parte del territorio filipino tiene una profunda influencia islámica o musulmana (el 5% de los 100 millones de habitantes lo son en la Región Autónoma de Mindanao). Desde que surgió el llamado Frente Moro de Liberación Nacional, creado en 1972 con fines de obtener la independencia hasta los acuerdos de Trípoli, se han causado más de 120.000 muertos y un millón de refugiados en 4 años de conflicto. Este resurgió en 1990 llegando a tener contactos con Al Qaida y Bin Laden y desarrollando una constante actividad terrorista. Su actividad va descendiendo paulatinamente.

Además de la mayoritaria religión católica en las islas, que se mantiene, de algunas prácticas culinarias españolas, se observa la persistencia de palabras españolas en el vocabulario tagalo. La inmigración filipina a España, no solo es, aunque lo sea principalmente, en el sector del empleo doméstico (con reconocidas excelencias y cotización de estas trabajadoras), al abarcar también a trabajadores de la construcción e ingenieros, artistas, profesores, enfermeros y doctores, y trabajadores del Mar.

A finales del año 2003 había más de 40.000 filipinos inscritos como inmigrantes en la Embajada de Filipinas en España, siendo unos 50.000 los residentes en nuestro país.

La presidencia actual, desde 2022, le corresponde a Ferdinand Marcos Jr., conocido con el apodo de Bongbong. Se ha producido un notable acercamiento con la República Popular China desde 2020, aun con el conflicto de las Islas Spratly o Paracelso decidido a favor de Filipinas por la Corte Internacional Permanente de Arbitraje de La Haya en 2016, invirtién dose miles de millones de dólares en préstamos e inversiones, así como en infraestructuras. Marcos ha reactivado las relaciones con USA, tanto económicas como militares. La decisión de La Haya citada viene a fallar en contra de la R.P. China negando que esta tenga derechos históricos sobre ninguna de tales islas ya que son rocas que no generan una zona económica exclusiva o una plataforma continental.

Hoy en día, las inversiones españolas allí destacan en los sectores de la banca y las finanzas, seguros, asistencia médica y farmacéutica, productos veterinarios, cosméticos y de perfumería, alimentos procesados, ingeniería, cultivo de perlas y confección. En el año 1988 se celebró un Convenio de Seguridad Social entre los dos países, de tal manera que los trabajadores de ambos obtienen las prestaciones de la Seguridad Social, siendo tratados los filipinos igual que los españoles, computándose los períodos trabajados en Filipinas. El acuerdo para evitar la Doble Imposición permite que los impuestos pagados se puedan deducir en el otro. Entre las recientes relaciones internacionales España-Filipinas destaca el Acuerdo de 2022 sobre reconocimiento recíproco de títulos marítimos.

José Manuel Suárez Robledano. Magistrado y profesor de Derecho Internacional

## Biblioteca Harley-Davidson Definame demócrata



Sabino Méndez

rancamente, creo que no deberíamos descartarque el palacio de la Moncloa padezca el síndrome del edificio enfermo. Las pruebas factuales hacen pensar que pudiera contener algo nocivo que impregna el ambiente, destruye las células cerebrales y reduce permanentemente las capacidades mentales. Es la única manera que se me ocurre de explicarlas distorsionadas percepciones morales de Pedro Sánchez. Es buena noticia que proponga una regeneración democrática, pero claro, ¿cómo vamos a confiar en que regenere la democracia quien precisamente la está desmontado en nuestro país? Si aspira a que creamos que su propuesta va en serio debería empezar por entonar un «mea culpa», demostrar propósito de enmienda y comprometerse a dejarde mentir reiteradamente a su sufrido electorado. ¿Cómo puede pretender convencernos de que le preocupa seriamente la verdad alguien que ha tratado con tal insinceridad a sus propios votantes?

Ahora nos anuncia una guerra a los medios de comunicación, agárrense. Una cruzada contra unos medios «malvados» cuyo mal sería que se comportan como lo hace precisamente él. Todo podría parecer un poco contradictorio hasta que se le pide que explique lo que él considera que es demócrata y qué es verdad. Entonces todo se aclara porque resulta que para Pedro Sánchez solo son demócratas los que leen «El País», ven TVE y votan al PSOEyporverdad entiende propaganda. Entenderán entonces que, con ese concepto que anda extendiendo de la democracia, solo se manifiesten demócratas, según las estadísticas, apenas un 35% de la población joven.

Esto ya sucedió en Europa. A principios del XX, una generación de políticos corruptos e irresponsables vaciaron de contenido el concepto de democracia provocando que muy pocos ciudadanos creyeran en ella y se decantaran hacia soluciones autoritarias. Si el presidente aspirara de verdad a ser demócrata, lo primero que debería hacer es apartar a figuras como García Ortiz y Tezanos de la vida pública.

Carmen Morodo. MADRID

ERC no le valdría solo con la campaña de seducción que ha puesto en marcha Moncloa con la «liebre» de la financiación singular para Cataluña. En la mesa están otras dos condiciones, la consulta y recuperar aspectos del Estatut que tumbó el Constitucional, como el de la autonomía judicial, con un órgano propio de gobierno de los jueces catalanes que controle los nombramientos. Los de ERC quieren asegurarse el control de una Justicia propia, una reivindicación que ya ha estado presente en otras negociaciones con Moncloa. Aquella tesis de los socialistas de recuperar el Estatut que tumbó el Tribunal Constitucional se quedó por completo superada por el «procés», y esto no tiene marcha atrás, pero los

Negociación. La investidura de Illa lleva a la negociación esta vieja reivindicación nacionalista y a seguir avanzando en la consulta

## ERC recupera la exigencia del control total de los jueces catalanes

republicanos sí han sido insistentes en un punto que ahora retoman, y que, puede que sea casualidad o no, pero el exministro Salvador Illaya le hacía un guiño en su último programa electoral cuando propuso una desconcentración del Poder Judicial.

Esunavieja reivindicación nacionalista que serviría para atar en corto al único de los poderes que hasta ahora permanece fuera del área de influencia de la Generalitat. En el ámbito judicial están en alerta porque ven agravarse el riesgo de que estavezsí Pedro Sánchez ceda a esta exigencia independentista a través de la descentralización del Consejo General del Poder Judicial. Esto serviría para callar al poder del Estado que más problemas y disgustos está dando al independentismo en los últimos años, y que amenaza además la aplicación de la amnistía.

Conviene recordar que el PSOE ha hecho guiños a esta propuesta



en numerosas ocasiones. De hecho, el partido de Sánchez ya suscribió en 2013 la conocida como Declaración de Granada, en la que se defendía una revisión del Estado autonómico para avanzar en la estructura territorial federal. En ella ya se apoyaba la desconcentración de determinadas decisiones administrativas judiciales. En 2017, PSOE y PSC firmaron la declaración de Barcelona, donde se apela de manera explícita el control directo de los jueces por parte de la Generalitat. En aquella declaración los socialistas plantearon la recuperación de algunos de los puntos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales, así como una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, para dotarles de un consejo propio, independiente del CGPJ y con capacidadparanombrarjuecescomo los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien se encarga de juzgar a los aforados de la

comunidad autónoma.

En las elecciones autonómicas anteriores a las celebradas ahora el PSC ya recogió el guante y volvió a revivir el Consejo de Justicia de Cataluña. Entonces decían que iban a impulsar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial.

De momento, Moncloa ha querido concentrar toda la atención de la labor de conquista de ERC en ese pacto fiscal que atienda la singularidad de Cataluña, cuando delo que hablan los independentistas es de un modelo de financiación propio que se asemeje al concierto vasco. Los republicanos, divididos yenuna crisis interna profunda, tienen un problemas i hay repetición electoral, pero, a la vez, necesitan también separarse del PSC y del PSOE si Serviría para callar al poder del Estado que más problemas y disgustos está dando al independentismo

Sánchez asume el desgaste porque los números dejan claro que no pueden ir a un adelanto de generales

quieren sobrevivir políticamente, Para avanzar en ese camino de lograr el apoyo de ERC, Moncloa ha empezado en paralelo otra campaña contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha erigido en la voz más crítica de las cesiones al independentismo. Por ejemplo, de Moncloa salen los datos, que han publicado medios afines, que dicen que Cataluña es la tercera comunidad que más aporta al régimen común y la décimo primera en recibir, mientras que Castilla-La Mancha ocupa el puesto catorce en ambos casos.

Por cierto, ERC no quiere negociar directamente con el PSC y exige hacerlo con Madrid, mientras que, en paralelo, el presidente Sánchez no escatima elogios hacia ellos. En una entrevista en La Vanguardia este domingo llegó a asegurar que «el futuro de Cataluña y en buena parte de España depende de la relación estratégica entre los socialistas yERC». Enprivado les está haciendo saber que su relación con Junts será secundaria, ya que creen que ERC puede jugar en Madrid el mismo papel que tuvo CiU, pero moviendo el balón desde la izquierda. Obvian que no hay mayoría en el Congreso sin contar con los votos de Junts, por lo que las propuestas de izquierda de ERC no pueden salir adelante.

A pesar de las dificultades Sánchezha decidido asumir el desgaste de las nuevas exigencias independentistas porque los números que manejan en Moncloa dejan claro que no pueden ir a un adelanto de las generales porque perderían el poder. Y la repetición electoral en Cataluña se interpretaría como otro síntoma de debilidad y descomposición del Gobierno de coalición, y una confirmación de que lo más probable que haya generales como muy tarde a principio del próximo año.

En otra entrevista, publicada este domingo por LA RAZÓN, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advertía de que Sánchez ha engañado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la amnistía, porque es inaplicable por los jueces, y también apuntaba que este gobierno comenzó en Cataluña y puede tener su final también en Cataluña.

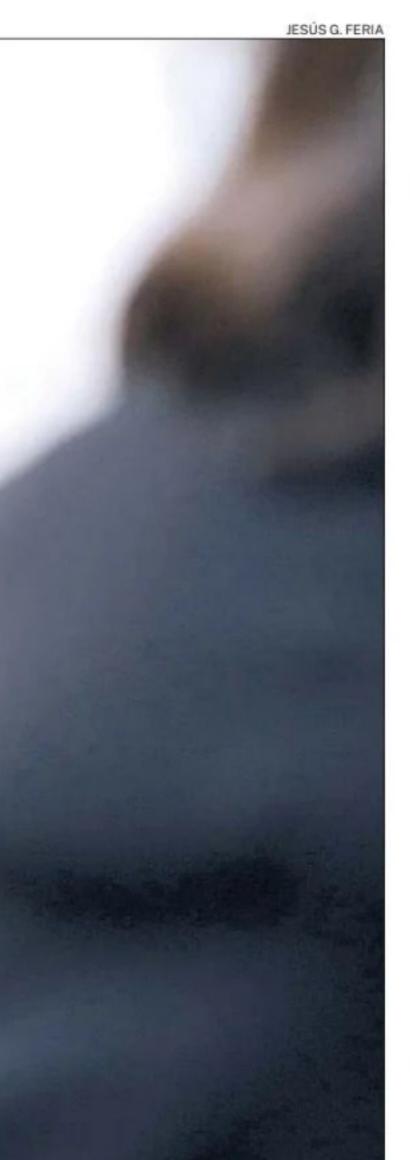

#### Illa pedirá a Rull «más tiempo» para negociar

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, «más tiempo» para poder articular una «mayoría progresista» con ERC y Comuns que permita su investidura como próximo presidente de la Generalitat. Así lo avanzó anoche en declaraciones a la SER. antes de que hoy se reúna con Rull, en el marco de la ronda de consultas del presidente del Parlament con los líderes parlamentarios para perfilar la investidura. El primer debate de investidura está previsto para el 25, pero si Rull no encuentra a ningún candidato con opciones de ser investido puede prescindir de este pleno y, en su lugar, activar la cuenta atrás de dos meses-que acabaría hacia el 25 de agosto-para investir a un nuevo president o, si eso no es posible, repetir las elecciones catalanas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer

## Puigdemont ve «un escándalo» unir investidura y financiación

Insta a Sánchez a actuar «si pretende contar con los apoyos para dirigir el Gobierno»

B. García. MADRID

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont denunció ayer el «chantaje» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a EsquerraRepublicana, al ligar una financiación singular para Cataluña a la investidura de Salvador Illa como president, y pone condiciones a un apoyo de Junts a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se hizo eco de la entrevista de Sánchez con La Vanguardia, en la que afirmó que «es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña».

Este guiño de Sánchez a ERC, que plantea precisamente una financiación singular para Cataluña como condición para investir al socialista Salvador Illa como próximo presidente catalán, representa, según Carles Puigdemont, «un escándalo en todos los sentidos».

Pedro Sánchez tendría que «responder a diversas preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno español pese a su derrota en las urnas», advirtió.

«¿Cree que la financiación que los catalanes merecemos depende de si el candidato de su partido es investido presidente? ¿Toda la injusticia que sufrimos, todo el dinero que se va, toda la falta de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora se debe al

hecho de que su partido no preside la Generalitat? ¿Cómo explica, si no, el bajísimo nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña?», le

pregunta al presidente del Gobierno. Y añade: «¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclamamos un trato que no nos merecemos? Es decir, que solo se nos concederá aquello que reclamamos no porque sea justo -de otra forma, se nos habría atendido mucho antes- sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno en Cataluña al precio que sea».

Según Puigdemont, Cataluña necesita «un concierto económico propio no como concesión para que gobiernen unos u otros, sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlamento y lo ha ratificado en diferentes elecciones».

Por ello, tachó de «inmoral» jugar «con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para un partido». Acusó además a los socialistas de pactar con el PP para

Tacha de

«inmoral» jugar

«con el bienestar

y el futuro de los

catalanes»

tener la alcaldía de Barcelonay, al mismo tiempo, «ofrecer acabar con una injusticia solo si se hace president» a Illa.

Puigdemont termina su mensaje con una ad-

vertencia a Sánchez: «Los próximos Presupuestos Generales del Estado han de hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo hay que mirar con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado –nuevo modelo de financiación—te lo quitan por otro –no ejecución de las inversiones presupuestadas—. Y ya avisamos de cuáles eran las condiciones».

## Moncloa alimenta la guerra entre territorios por la financiación

Genera suspicacias por la financiación «singular» a Cataluña y abre un frente en el PP por la quita de la deuda

Ainhoa Martínez, MADRID

La ceremonia de la confusión. Pedro Sánchez está dispuesto a optimizar las cartas que operan en su poder, a pesar de su debilidad política y parlamentaria. La palanca de la financiación, una de las más potentes en manos de un Ejecutivo, opera como la herramienta más eficaz para lograr adhesiones, desactivar pulsiones o provocarlas. El gran debate pendiente, desde 2014, sigue acumulando parches y agravios y los territorios miran de reojo cualquier movimiento que genere asimetrías en-

tre unos y otros. En plena negociación paralainvestidura de Salvador Illa, el Gobierno ha iniciado el cortejo a ERC con el dinero por delante. Lejos de quimeras independentistas, Esquerra quiere hablar de lo concreto y esto pasa por su demanda de una financiación «singular» que culmine en la soberanía fiscal. El Ejecutivo central, que rechazó sus pretensiones en la campaña del 12 de mayo, compra ahora el marco de la «singularidad» y se muestra dispuesto a negociar. Un salto cualitativo. Si «el Gobierno de Cataluña se decide en Cataluña», lo que puede desbloquearlo se negocia al más alto nivel, con Moncloa.

Fuentes gubernamentales sostienen que es compatible establecer una financiación singular con Cataluña con seguir con los cauces y foros multilaterales con el resto de las comunidades autónomas. «Quien tiene más transferencias, tiene que tener más medios», aseguran. El PSOE despliega toda su Zapatero defiende que a España le interesa reconocer la «singularidad» de Cataluña

Hacienda retomará las mesas bilaterales con las autonomías para la condonación de la deuda

capacidad de pedagogía para ir allanando el camino al reconocimiento de la singularidad financiera de Cataluña, mientras algunas federaciones socialistas recelan de sus planteamientos. El más vehemente, el presidente de Castilla-La Manchaya elevó la voz el pasado viernes, mostrando su oposición a cualquier trato que genere desequilibrios. «Solo faltaría que la fiesta independentista la acabemos pagando entre todos», dijo Emiliano García-Page. Pero hay otros líderes territoriales, que distan de englobarse en el sector crítico, que también han mostrado sus discrepancias. El asturiano, Adrián Barbón, ha advertido de que «cualquier acuerdo de financiación tiene que ser multilateral» y desde Extremadura se sumaron a la advertencia, asegurando que no van a «permitir chantajes» por parte de «ninguna otra comunidad autónoma». Sin trazar una posición común dentro del partido, la dirección del PSOE avanza en un ejercicio coordinado, que recuerda al que ya se visibilizara con la amnistía, secundando la estrategia que ya ha emprendido el Gobierno. En esta línea, se pronunció ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, en una entrevista en Servimedia, defendió que a España le «interesa» reconocer la «singularidad» de la financiación de Cataluña. «Necesitamos que esa comunidad autónoma esté fuerte», afirmó.

Fuentes socialistas son conscientes de que ERC necesita una pista de aterrizaje para el acuerdo. Armar un relato, vestir políticamente su decisión de apoyar al candidato del PSC, y, para ello, es preciso que los réditos de la negociación les sean computables en exclusiva a los republicanos. Esto es, que no sea Illa quien acabe rentabilizando aumentar la autonomía financiera catalana. En esta línea, el PSOE se aferra a que la propuesta que está encima de la mesa es la misma que figura en su programa electoral, esto es, una «reforma de la financiación suficiente para todas las comunidades autónomas» y en lo que respecta a Cataluña, emplazan a lo rubricado en el acuerdo de investidura de Sánchez con ERC, en el que se limitaba la financiación «singular» -ya aparecía entonces esta denominación- a las transferencias específicas que tiene la región, tales como los Mossos o las competencias penitenciarias.

En este punto, Hacienda introduce más pimienta al debate y prevé recuperar la ronda con las comunidades-que quedó paralizada por la amnistía-para la quita de la deuda. El Gobierno reta así al PP con una ley para condonar la deuda a todas las comunidades. Una fórmula que obligue a estos territorios a avalar también la catalana de 15.000 millones de euros-y genere fisuras dentro del Partido Popular por las diferentes sensibilidades que existen con esta cuestión. La idea es retomar «pronto» las mesas bilaterales con las autonomías, para calcular cuánto le corresponde a cada una, y luego implementarlo con el máximo rango normativo, lo que exigiría el aval del Parlamento y, por extensión, del resto de socios del Gobierno.

En este sentido, la condonación que busca estabilizar la relación con ERC se haría extensible a otras regiones, por lo que pondría en un brete a los territorios del PP que también quieren ver cancelada su deuda. Así, se evitaría cualquier asimetría territorial que generase no solo conflictos con el resto de aliados parlamentarios, sino también con las propias federaciones socialistas y se lanzaría una carga de profundidad contra Génova. Fuentes socialistas critican que «el problema está en el PP», donde, aseguran «no se sabe quién manda» y «hay dudas de quién marca la línea».



La portavoz del PSOE, Esther Peña, ayer desde la sede de Ferraz LA RAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024



- Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores sénior.
- Apoyamos a los emprendedores a través de MicroBank con 100.000 microcréditos al año.
- Contamos con más de 17.000 voluntarios implicados en miles de proyectos sociales.

CaixaBank, cerca de ti para todo lo que importa



## Feijóo avisa sobre la «financiación singular»: «Está abocada al fracaso»

El líder del PP asegura que ese trato de favor está «fuera del ordenamiento jurídico»

F. Martinez. MADRID

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alertó ayer de que una financiación singular para Cataluña está «fuera del ordenamiento jurídico» y defendió una negociación de la misma de forma «multilateral» en el marco del Consejo de Política Fiscaly Financiera (CPFF). Y es que el líder de los populares avisó de que ninguno de los demás presidentes autonómicos va a «renunciar a lo que le corresponde» en beneficio de Cataluña y, por tanto, el escenario que plantea el Gobierno está «abocado al fracaso».

Así de tajante se pronunció Feijóo tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien considera factible el trato singular para Cataluña. Lo hizo desde Bruselas, donde asistió a la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) tras las elecciones del 9 de junio. Allí quiso incidir en que no cree que haya una sola comunidad en España «que esté da cuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demás». Es más, consideró que tampoco habrá un solo presidente autonómico socialista «que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma». «No ha ocurrido nunca, nunca desde los años 80 que empezamos a aprobar los estatutos

de autonomía», enfatizó.

En este sentido, el presidente del PP dejó claro que una financiación autonómica que salga del «escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera» estará «abocada al fracaso». Según destacó, «todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico, está fuera de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años, el sistema de financiación de las comunidades autónomas», zanjó.

Unas palabras muy similares a las que con anterioridad pronunció el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien no dudó en apuntar que la «financiación singular» que el Gobierno ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña significaría «pagar el golpe de Estado» que fue el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y es que, en su opinión, esa propuesta tiene como único objetivo el mantener la «coalición de ultraizquierda», como calificó la alianza entre PSOE y Sumar en el Gobierno con los apoyos de independentistas catalanes y nacionalistas vascos.

«Lafinanciación singular implica que se da un golpe de Estado y que la decisión del Gobierno es aceptar los votos de Puigdemont y de los golpistas, entre los que se encuentra ERC, porque sin esos votos no se mantiene en el Gobierno», denunció Aznar durante su intervención en un foro sobre «China y su relación con la crisis de Oriente Medio», organizado por la Fundación FAES.

El expresidente quiso incidir en que «no solo es que se indulta a los golpistas» y se aprueba una Ley «inconstitucional» de Amnistía, «que hace inocentes a los culpables», sino que «además, ahora vamos a pagar el golpe de Estado», informa

«No creo que haya un presidente socialista de una comunidad que renuncie a lo que le corresponde»

Aznar denuncia que la oferta del Gobierno a la Generalitat significa «pagar el golpe de Estado»

Ep. Un pago que, según dijo, «financia la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes catalanes», quienes «son completamente incompetentes y despilfarradores desde el punto de vista administrativo», censuró.

De este modo, Aznar hizo hincapié en que «todos los días se hace -desde el Ejecutivo- algo para dañar el Estado de derecho en España». Por ello, aunque piensa que «todavía es posible mantener nuestro sistema democrático con buena salud», es «deseable» que la ciudadanía se movilice.

El expresidente también se refirió a una «anécdota» del que fuera presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII, en la que decía que «el destino de España está pendiente de que los españoles dejen de ser espectadores de su propia ruina».

Por ello, recalcó que si se consigue la movilización de los ciudadanos frente a los «ataques» al Estado de derecho por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y no se «acepta que en España puede haber una situación tan escandalosay dañina», entonces «habrá esperanza».

Y, de nuevo, acusó a «la coalición de ultraizquierda» de querer «acabar con el Estado de derecho y con la libertad de prensa», altiempo que criticabalos «ataques» del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial. «Es un desmontaje constitucional de tal manera que la ciudadanía tiene que darse cuenta», sentenció.

Pero también tuvo duras palabras para el PSOE, partido de que dijo ha dejado de ser un constitucionaly «nacional» para convertirse en una «sucursal» del Partido Socialista de Cataluña, deslizando que ese es uno de los motivos por los que el Gobierno ha ofrecido la «financiación singular» a Cataluña, ya que sería parte de la negociación para que Salvador Illa, gobernase la Generalitat.

En esta misma línea, Aznar criticó que el Gobierno haya ofrecido a los separatistas «una cláusula catalana», en la cual se le hadado «la llave» a «los golpistas» para sacar leyes adelante en el Congreso de los Diputados. Algo, añadió, que hace que Moncloa necesite la aprobación de los partidos «separatistas» para sacar adelante sus políticas en la Cámara Baja.

Incluso tuvo tiempo para cargar contra la política exterior del Ejecutivo. Así, acusó a Sánchez de querer ser «el líder de ultraizquierda en el mundo» y de realizar una «política exterior ideológica y radical en contra de los intereses de España», después de que la coalición reconociese el Estado de Palestina en Consejo de Ministros.



### Choque en Sumar por la propuesta catalana

Rocío Esteban. MADRID

La posibilidad de que Cataluña cuente con un régimen especial de financiación divide a la izquierda alternativa. Tan solo Sumar, como partido, apoya la reclamación de ERC, mientras que Más Madrid, IU y Compromís, se revuelven ante la posibilidad de que el Gobierno ceda a cambio de investir como president a Salvador Illa. Se aventura así un nuevo choque en la coalición de Gobierno ante las discrepancias internas del socio minoritario del Ejecutivo, en medio de la propia crisis que vive este

espacio tras su reordenación después de la dimisión de Yolanda Díaz como líder.

El más contundente en su rechazo fue el partido valencianista, que amenaza con romper el acuerdo de Gobierno nacional si se reconoce la singularidad catalana y no se resuelven los «problemas de la Comunidad Valenciana. «No se puede solucionar el problema de Cataluña y dejar fuera a la Comunitat Valenciana», avisó el portavoz, Joan Baldoví.

Una oposición a la que también se unió Más Madrid, que cerró la puerta a la posibilidad de un pacto que sirva para que «una comunidad deje de contribuir a la solidaridad interterritorial dentro de España».

Misma posición en Izquierda Unida desde donde piden un modelo de cohesión, de solidaridad y que afecte al conjunto del Estado. Según el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la futura reforma del modelo de financiación debe abordarse desde la «solidaridad entre territorios» y con especial atención para evitar el «error» de que haya un «enfrentamiento entre comunidades». Y es que, defendió, cuando se habla de financiación singular se habla de «desagravio». De este modo desechó la posibilidad de «financiaciones a la carta» que surgen al calor de la «coyuntura política».

En Sumar, el portavoz Ernest Urtasun sí apoyó a Pedro Sánchez en cuanto a la promesa de una financiación singular para Cataluña. Todo a pesar de que la izquierda progresista cae así en la contradicción de defender el modelo de que quienes más ganen más impuestos paguen, y, a la vez, defender una financiación especial para una de las comunidades más ricas.

Según Sumar, Cataluña debe tener un régimen especial porque así lo recoge el Estatuto de autonomía vigente en esta comunidad. En su opinión, es compatible, con corregir la infrafinanciación de Valencia, como demanda Compromís. Urtasun defendió que su partido siempre ha apostado por actualizar el modelo de financiación y mejorar el conjunto de los recursos que reciben el conjunto de las autonomías.

## El PP reta a Sánchez a recurrir el voto delegado de Puigdemont

El TC ya anuló la papeleta de los huidos de la Justicia y se pronunciará esta semana sobre el recurso del PP

Rocío Esteban, MADRID

El PP tratará de desenmascarar al Ejecutivo central en medio de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, que arrancaron ayer formalmente. Los populares han registrado una batería de preguntas por escrito dirigidas al Gobierno en el Congreso de los Diputados con el objeto de conocer si Pedro Sánchez tiene pensado impugnar ante el Tribunal Constitucional la forma en la que se formalizó la mesa del Parlament en Cataluña el pasado 10 de junio, es decir, la admisión por parte del órgano del Parlament catalán de los votos delegados de los huidos de la Justicia, Carles Puigdemont y Lluis Puig. Y es que, ese día Junts logró la presidencia de la Mesa, gracias a que autorizó el voto de los diputados huidos de la Justicia, Carles Puigdemonty Lluis Puig, que fueron delegados en el también diputado Albert Batet, todo a pesar de contar la mesa con el rechazo del Tribunal Constitucional. En una sentencia, el Alto Tribunal había expresado su criterio en

contra y advertía con rotundidad de que cualquier intento de volver a participar –los huidos del «procés»– de forma no presencial sin causa justificada en votaciones en el Parlament catalán, carecería de eficacia jurídica, al quedar anulados los acuerdos de la Mesa de la Cámara que permitían dicho mecanismo.

Ante esto, los populares buscan que el Gobierno se pronuncie y reconozca la ilegalidad cometida en la mesa del Parlament. Si no lo hacen, los socialistas estarán apoyando a los independentistas y así los populares podrán denunciar el pacto de no agresión entre los socialistas y Junts.

Para los socialistas no supondrá, sin embargo, ningún problema retratarse y descartar cualquier movimiento ante el TC, que pueda perjudicar a Junts. Y es que el candidato del PSC a president, Salvador Illa, ya relativizó la situación nada más aprobar la Mesa los votos delegados. Según su opinión, sus votos «no eran determinantes». Los socialistas catalanes zanjan así el debate y alejan el recurso de amparo.

Concretamente, los populares, en una pregunta por escrito a la que ha tenido acceso LARAZÓN, cuestionan al Gobierno sobre tres cuestiones relativas a la proclamación de la Mesa del Parlament. «¿Tiene previsto el Gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de elección de la Mesa del Parlamento de Cataluña, adoptado contabilizándose los votos 'delegados' emitidos ilegalmente en nombre de Puig, Puigdemont por Batet», se preguntan en el PP, en base al artículo 161.2 de la Constitución, que recoge que el Gobierno podrá impugnarante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Además, incide el cita-

#### Los socialistas rechazan acudir al Alto Tribunal por no ser «determinantes» sus votos

do artículo, la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, y el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Una segunda pregunta de los populares se refiere a la actuación del presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, declarando constituida la Cámara catalana. levantando la sesión. Instan al Ejecutivo también a responder sobre si impugnarán o no la ratificación de Rull. Hacen lo propio en las filas populares, reclamando conocer si se recurrirá el acuerdo de la Mesa de Edad del Parlamento de Cataluña por el que acuerdan compatibilizar los votos de los diputados huidos de la Justicia, por medio de un tercero.

Los populares sí presentaron dos días después de que se constituyera la Mesa del Parlament un recurso de amparo ante el TC contra los votos delegados de los independentistas. Será esta semana cuando el Alto Tribunal estudiará si admite el recurso de amparo y resuelva la cautelar que pide suspender la ejecución del acuerdo de la Mesa. El órgano podría imponer una medida cautelar al Parlament al desoír su sentencia dictada.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la cumbre de los líderes del PP europeo



## Manos Limpias denuncia a García Ortiz por revelación de secretos

El sindicato entiende que asumió ante el juez la culpabilidad en la filtración de datos del novio de Ayuso

#### Álvaro Olloqui. MADRID

Manos Limpias llevó también a los tribunales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunto papel como instigador de las filtraciones a la prensa de las comunicaciones de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, con la Fiscalía de Madrid, a fin de alcanzar un acuerdo de conformidad para reducir su pena por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

El secretario general del sindicato de funcionarios públicos, Miguel Bernad, presentó ayer una querella contra él ante la Sala Segunda del Tribunal de Supremo, donde está aforado García Ortiz, por haber incurrido en supuesta revelación de secretos.

Según expusieron en la denuncia a la que ha accedido LA RA-ZÓN, el fiscal general habría «asumido» ante el juez instructor la culpabilidad («el mea culpa») al responsabilizarse en un escrito que dirigió a los juzgados de la filtración del comunicado, que sería el motivo de la revelación de secretos. Así como de los «testimonios» de los fiscales del caso del empresario y pareja de la presidenta madrileña.

Lo hizo en el marco de las primeras diligencias que fueron or-



El fiscal general del Estado, García Ortiz

denadas por el magistrado Francisco José Goyena a raíz de la querella que interpuso González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por estos hechos.

«En tanto en cuanto a su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones», fueron las palabras con las que el fiscal general admitióla responsabilidad última. También se señaló a sí mismo como «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado» en respuesta a la petición de explicaciones del magistrado sobre quién fue el superior que dio la orden.

Se reseñó también que la propia fiscal superior de la Comunidad Madrid, Almudena Lastra, confirmó ante el juez instructor de la investigación contra los dos fiscales por revelación de secretos que fue García Ortiz «quien les ordenó que se publicara ese comunicado y que no estaba (ella) de acuerdo con la publicación de esa nota».

Tal y como figura en el documento, el fiscal general dijo que «estotiene que salir ya» en referencia al comunicado en el que ven tanto el sindicato, González Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) un acto de La querella fue presentada por Bernard ante el Tribunal Supremo, donde está aforado

Se suman a las acciones legales por el caso de González Amador que ya inició el propio empresario revelación de secretos.

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZON

La titular de la Fiscalía Provincial habría replicado con un «que lo publiquen ellos si quieren» a la Fiscalía General del Estado para evitar que fuese el difusor del comunicado el órgano judicial que ella dirige.

García Ortiz, refleja el relato de Lastra que expone la denuncia, contestó que la nota «estaba consensuada» con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y, seguidamente, recibió órdenes de su superior ahora denunciado a través de correo electrónico y WhatsApp para que la hiciese llegar a los medios.

Manos Limpias, asimismo, reclamó que de abrirse diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la denuncia del novio de Díaz Ayuso, se trasladen a esta Segunda Sala del Supremo y, por otro lado, que esta acción legal se transforme en una querella.

Al igual que anteriormente le instó a hacer García Ortiz al magistrado del TSJM Francisco José Goyanes al no considerarlo competente en su calidad de aforado como jefe supremo del Ministerio Público en nuestro país.

El fiscal general defendió en todo momento ante el juez que la nota se ajustó plenamente a derecho en su contenido y se elaboró para cumplir con la función legalmente encomendada de «informar a la opinión pública de acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal» que él dirige.

Un pronunciamiento con el que, insistió, pretendía «desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios», así como proporcionar información en la que prime su carácter «objetivo e imparcial» sobre las publicaciones «dispares» y la difusión de correos electrónicos que «afectaban a la honorabilidad y profesionalidad» de la Fiscalía.

### Reunión de la cúpula fiscal sobre la amnistía

Los cuatro fiscales del «procés» rechazan que se perdone la malversación

#### R. N. MADRID

La cúpula fiscal se reúne con el objetivo de intentar fijar una postura sobre si el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el «procés» deben ser amnistiados de todos sus delitos, así como si se debe pedir también al Tribunal Supremo (TS) que levante las órdenes de detención nacionales.

Fueron los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena los que invo-

caron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera fiscal, para hoy. El motivo para ello: no están de acuerdo con la orden dada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien les ha instado a pedir al Alto Tribunal que aplique la Ley de Amnistía a todos los delitos los cometidos por los líderes independentistas catalanes, cuando los cuatro fiscales aseguran que no se puede perdonar la malversación por ser «improcedente y contraria a las leyes».

Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Por un lado, los cuatro fiscales del «procés» abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación, dado que-sostienen-la norma excluye los actos que «implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial» y, además, afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, siendo este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las citadas órdenes de detención nacional que continúan vigentes.

Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados en el desvío de fondos públicos para el «procés» y rechaza que hubiese «ánimo de enriquecimiento» personal.

Además, avala levantar las ordenes nacionales de detención porque «desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo» su alzamiento en base al «imperio de la ley».

## El TC rechaza el primer recurso de amparo de un condenado por los ERE

No admite por falta de fundamentación que haya vulneración de los derechos del exconsejero socialista José Antonio Viera

F. de la Peña. MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el primero de los recursos de amparo de un condenado por el caso de los ERE de Andalucía que está previsto que aborden durante esta semana. El Constitucional rechazó por «unanimidad» considerar el recurso presentado por el que fuera consejero andaluz de Empleo José Antonio Viera contra su condena a siete años de cárcel por haber prevaricado y malversado -ambos delitos en concurso medialcon el dinero público destinado a cursos de formación públicos para los parados de la región durante la Junta de Andalucía de Manuel Chaves de la que formó parte cuatro años, del 2000 al 2004.

Los magistrados resolvieron que el amparo que solicitaba por una supuesta vulneración de derechos fundamentales en la sentencia no incluye explicación o desarrollo argumental alguno y se expresa en «términos genéricos».

Un «defecto insubsanable» esta falta de fundamentación jurídica y de hechos de la supuesta vulneración de los derechos más protegidos que es un deber del demandante exponer al tribunal.

El TC encontró, por tanto, que la defensa del condenado Viera presentó una queja que «carece de justificación» a la sentencia de los ERE e incide en que precisamente por ello le es imposible emitir una respuesta concreta a la solicitud de amparo.

Está previsto que esta semana el pleno del Constitucional analice el segundo recurso presentado por la antigua consejera y exministra de Fomento durante la preZapatero Magdalena Álvarez que podría anular la condena que se le impuso en esta macrocausa de nueve años de inhabilitación al ser hallada culpable de un delito de prevaricación continuada. La decisión se tomará tras casi un año y medio de estudio de sus circunstancias penales concretas.

En el caso de Álvarez, el Constitucional tendrá que resolver si que una administración impulse distintas leyes de presupuestos puede ser juzgado como un acto arbitrario.

O si, por otro lado, un juez puede declarar ilegal una ley relativa a unas cuentas autonómicas sin pasar por el TC a través de una cuestión sobre constitucionalidad. Ese fue el criterio que aplicaron tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supre-

#### El pleno resolverá también esta semana el de Magdalena Álvarez, inhabilitada durante nueve años

mo al entender que los anteproyectos deley de presupuestos para Andalucía fueron actos administrativos, pese a ser gubernamentales, en su aval a la sentencia.

Todo apunta a que la magistrada ponente Inmaculada Montalbán diferenciará los actos administrativos con los que nacen del Gobierno y que lo determinante es si ejecutar una ley de cuentas puede constituir o no un acto arbitrario.

Por tanto, la ponencia de Montalbán coincidirá con el criterio de la Fiscalía en que la revisión de las penas de los ERE solo deberían afectar a los delitos de prevaricación precisamente por la elaboración y aprobación de los anteproyectos de leyes en cuestión, previo paso por el Parlamento Andaluz.

Precisamente por ello fue inhabilitada a nueves años para ejercer cualquier cargo público Magdalena Álvarez en su papel como exconsejera de Economía y Hacienda del expresidente socialista andaluz Manuel Chaves entre 1994 y 2004.

Sea cual sea la decisión final de los magistrados del TC, marcarán cuál será el destino que acaben teniendo el resto de recursos impugnatorios presentados por los otros miembros de las Juntas de Andalucía del PSOE en la época de Griñán y Chaves que hallados culpables de prevaricación y que alegaron vulneración de sus derechos fundamentales.



El exconsejero de la Junta Andalucía José Antonio Viera

### El Constitucional admite a trámite el recurso de Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria en Aragón

El presidente alegó que podría afectar a los preceptos del estatuto de las víctimas

F. D. MADRID

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en relación a la Ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

El tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución Española, suspendió la vigencia y aplicación de la derogación, desde la fecha de interposición del recurso -29 de mayo de 2024- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros. En su demanda, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, alegó que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas. Además,

sostuvo que la norma podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 del texto constitucional español.

El Gobierno aragonés manifestó su respeto, pero defendió que se realizó con la «autonomía y derecho» a derogar normas. 14 ESPAÑA

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN



# Begoña Gómez sigue imputada por «nuevos documentos»

El juez Peinado le aclara que investiga información de testigos de hechos distintos a los de la Fiscalía Europea

#### Á. Olloqui. MADRID

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en la que está imputada Begoña Gómez, contestó ayer a la mujer de Pedro Sánchez que se le investiga por «nuevos documentos», que han sido aportados por testigos, distintos a los contratos públicos que ha asumido la Fiscalía Europea.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid replicó así en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN a la petición de la defensa de Gómez de saber cuáles son los hechos por los que está siendo objeto de una investigación en este tribunal madrileño y por los que se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios.

Peinado puntualizó al letrado de la esposa de Sánchez, el exministro que no es cierto que, como aseguraban en el escrito en el que pedían saber por qué se le investigaba, el procedimiento tenga por objeto las adjudicaciones públicas financiados por fondos comunitarios concedidas al empresario Juan Carlos Barrabés. Le señaló, en este sentido, a la defensa de Begoña Gómez que «es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad» de lo que es el desarrollo de la causa judicial que está a su cargo.

La esposa del presidente del Gobierno mantenía relaciones profesionales con Barrabés y le firmó dos cartas de recomendación o aval que se habrían tenido en cuenta durante la concesión.

Su investigación fue asumida por el organismo europeo al haber sido pagados los contratos públicos con fondos de la Unión Europea por valor de más de 10 millones de euros.

Lo que se analiza, explicó el juez, son «otros dos bloques de documentos» sobre actuaciones suyas en el marco de sus actividades profesionales, además del informe definitivo que le remitió la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las pesquisas que se abrieron tras la denuncia del sindicato Manos Limpias en base a las primeras informaciones periodísticas publicadas en dos medios.

Todo ello, detalló, no estaba en sus manos cuando la Audiencia de Madrid decidió avalar solo las pesquisas en sede judicial sobre los contratos a Barrabés.

#### Su declaración, la única que aún se mantiene

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid suspendió el pasado 11 de junio la declaración de varios cargos y exdirectivos de la empresa pública Red. es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital. La del empresario Juan Carlos Barrabés, que estaba programada para este domingo, quedó anulada por los problemas de salud que alegó padecer y sobre los que aportó informes médicos. También la del exdirector general de la entidad David Cierco y la del economista y abogado de Innova Next SL Martín Bernardos, entre otros. Solo se mantiene la de la propia Begoña Gómez el 5 de julio.

Begoña Gómez, cuando acudió a votar en las europeas

**GONZALO PÉREZ** 

Concluyó Peinado que «teniendo en cuenta que ya está alzado el
secreto de las presentes actuaciones judiciales, a las que tiene acceso la investigada, a través de su
representación procesal, los hechos por los que sigue llevando a
cabo las diligencias de instrucción, que son competencia de este
Juzgado, sontodos los que constan
en las actuaciones, que como se
ha dicho, pueden ser conocidos
cuando se estime conveniente, y a
los que puede tener acceso en
cualquier momento».

Por ello, sigue estando citada para declarar el próximo 5 de julio en esta causa que sigue bajo secreto de sumario. Hay que tener en cuenta que la Audiencia Provincial de Madrid limitó la investigación de los extensos hechos por los que se querelló el sindicato de Bernard a los relacionados con la concesión de contratos de Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley que participa Juan Carlos Barrabés y el papel de Begoña Gómez en la concesión.

Concretamente, tres expedientes en particular a través de los que se contrataron a esta unión temporal de empresas, dos expedientes versaban sobre la provisión de «servicios de formación para el empleo juvenil en la economía digital» y otro relacionado con el «servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital».

Se desecharon así el resto de líneas de investigación, una que consideró que estaba basada en informaciones falsas y sin probar, y otra relativa a los contactos de la esposa del también líder del PSOE y relaciones profesionales con Globalia y el ejecutivo de Air Europa Javier Hidalgo.

El interés de la Fiscalía Europea comenzó después de que recibie-sen una denuncia de un particular referente a un presunto fraude «que afectaba alos intereses financieros» de Bruselas. Tras recibir información del juez Peinado sobre las averiguaciones, el pasado 6 de junio, el organismo comunitario decidió «asumir la competencia de la investigación».

En el procedimiento que sigue activo en el Juzgado de Instrucción número 41 de la capital están personados ejerciendo la acción popular, además de Manos Limpias, el sindicato provida Hazte Oír, la agrupación civil Iustitia Europa, la asociación Movimiento de Regeneración Política de España y el partido político Vox.

### El Parlamento navarro rechaza respaldar a la Monarquía, con la abstención del PSOE

Los socialistas se escudan en que «a la ciudadanía le importa el empleo y los servicios públicos»

#### Álvaro Olloqui. MADRID

El Parlamento de Navarra desechó ayer emitir una declaración institucional en apoyo a la monarquía, tal y como pedía el PP para reconocer «el papel (de la corona) desde la Transición hasta la actualidad». La iniciativa fue apoyada únicamente por UPN y Vox, además de los populares. El PSOE de Navarra decidió abstenerse, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

Al ser llevado a la Junta de Portavoces hubiera sido precisa la unanimidad para que salieran adelante la declaración institucional en respaldo a la tarea que ha desarrollado en democracia la Casa Real, coincidiendo con los primeros diez años de reinado de Felipe VI.

Concretamente, el texto presentado por el PP proponía «reconocer la monarquía como parte integral de la historia, presente y futuro, así como la identidad cultural de España» y poner en valor «el trabajo de la monarquía como pilar de estabilidad en nuestro país proporcionando continuidad institucional durante periodos de cambio y crisis».

El portavoz de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz, se excusó en que de los populares buscaban con esta proposición «enaltecer y enjabonar la monarquía» y les acusó de ser ellos los que «mayor daño y cuestionamiento hacen de la monarquía». A renglón seguido, insistió en que «a la ciudadanía le importa el empleo, y está creciendo, los servicios públicos y los derechos sociales, que

es lo que está reforzando el Gobierno de Chivite».

Por otro lado, el portavoz del PPN, Javier García, destacó que en la exposición de motivos de la moción se recogían «calificativos muy irresponsables como 'corruptos' y 'decadentes' –referidos a la Monarquía».

En este sentido, instó a que se pregunte en el pleno del Parlamento a la presidenta de la región, María Chivite, si «también opina lo mismo que votaron la semana

pasada o por el contrario respeta como debería hacer una presidenta a una institución con tantos valores, con tanta historia como es la monarquía».

Expresó, además, que la declaración era una «oportunidad para desdecir lo que salió en una votación el jueves pasado» en el pleno del Parlamento, que aprobó una moción en la que la Cámara expresaba su «firme compromiso con los valores republicanos», con el voto a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Por su parte, la diputada de UPN Leticia San Martín señaló que «desgraciadamente el PSN sigue transitando por esa senda

que le lleva a ir cruzando líneas rojas todos los días» y señaló esta abstención como un ejemplo de que «hoy han vuelto a hacerlo». «Cada vez menos cosas les diferen-

cian de EH Bildu».

Rechazan

agradecer el

papel de la

Corona desde

la Transición

Las tres fuerzas a la izquierda del PSOE en la Cámara navarra -EH Bildu, Geroa Bai y Contigohan puesto en valor sus ideales republicanos para argumentar el sentido de su voto.

En este sentido, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, incidió en que los miembros de la coali-

ción son «republicanos». «Apostamos por la república como modelo de organización del Estado. Defendemos la igualdad de todos y todas ante la ley y si el Partido Popular tiene tan claro lo que dice en su declaración, lo que se debería hacer es preguntar a la ciudadanía si comparte esa impresión, por ejemplo, con un referéndum», dijo. Señaló que según el dato del CIS, «el último hace diez años, la monarquía suspende». «Por tanto, lo que dice la declaración del Partido Popular no es cierto», aseguró. En este sentido, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido consideró que la declaración institucional es «vergonzosa» y criticó que en ella «directamente se nombraba que la monarquía era un símbolo de la identidad cultural española».

Además, acusó al PP de realizar «una utilización, de nuevo, de los símbolos, tratando de apropiarse de una realidad del conjunto del Estado, de la idea de España, que entendemos que debería ser de toda la ciudadanía y, por lo tanto, hemos votado en contra de esta declaración institucional que, gracias a las fuerzas democráticas de este Parlamento, no ha salido adelante».

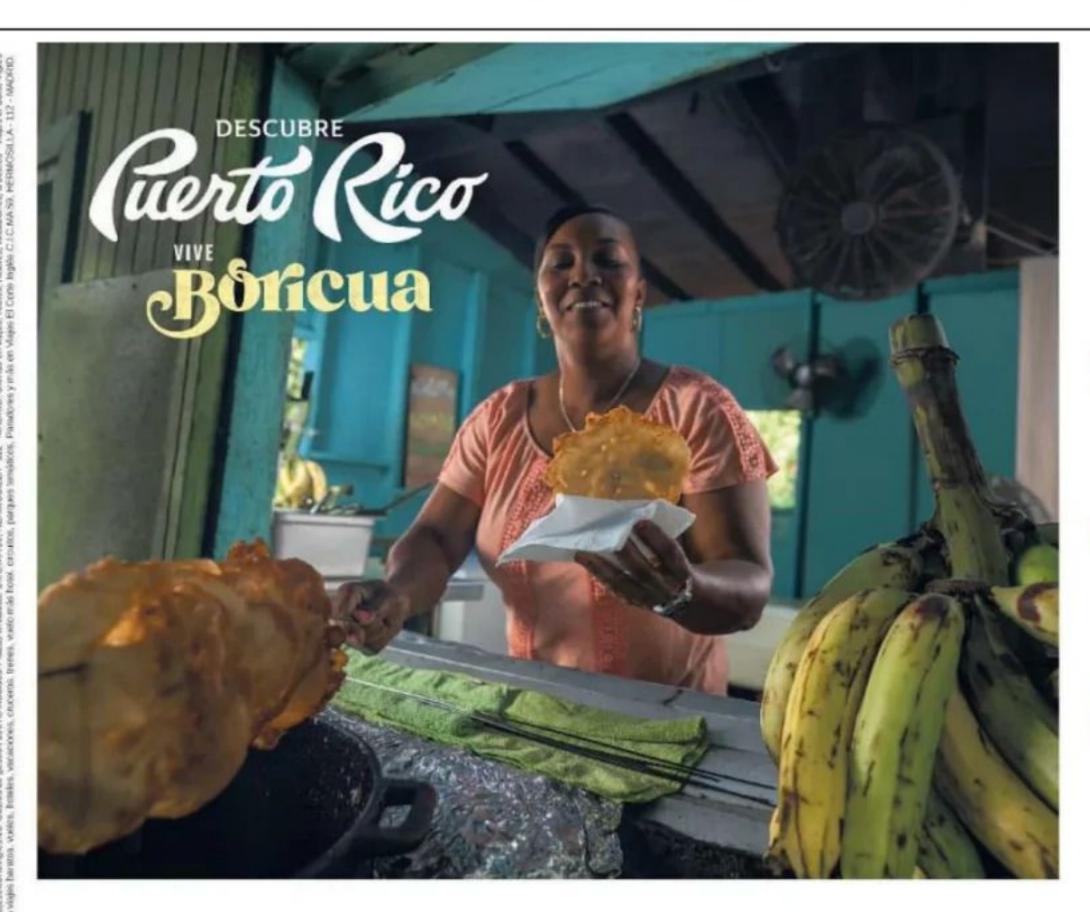

HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE

ELCORE Ingles

PAGO EN 6 MESES\*

Vive Puerto Rico
Hotel 3\* + \*
6 días | 4 noches
Producto Tourmundial

1.100€

San Juan - Río Grande
Hoteles 3\* y 5\* + 
9 días | 7 noches
Producto Tourmundial

1.860€

Rincones de Puerto Rico (al volante)

Hoteles 3° y 3° SUP + ×
9 días | 7 noches

Producto Tourmundial

2.890€

VIAJES El Corle fingles, viaja

16 ESPAÑA

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### ...y más



Susana Campo. MADRID

Tan solo cuatro días después de la celebración de los diez años de su Reinado, Felipe VI hará una gira por Estonia, Lituania y Letonia entre los días 23 y 25 de este mes para mantener encuentros institucionales con los jefes de Estado y visitar las misiones militares que la OTAN tiene desplegadas en los tres países bálticos con presencia de soldados españoles, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El viaje oficial de Felipe VI tiene como fin estrechar lazos con
las tres repúblicas exsoviéticas y
trasladar el apoyo y compromiso
de España con su protección
ante la amenaza de Rusia, en especial, desde que invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que
acrecentó la tensión entre la
OTANy Moscú. Precisamente, se
espera que durante alguno de los
discursos que pronuncie verbalice ese apoyo.

En cuanto a la arista militar, cabe destacar que España tiene desplegados más de 800 militares, varios cazas de combate y Casa Real

## El Rey viajará al Báltico y a las misiones de la OTAN

Felipe VI hará una gira por Estonia, Lituania y Letonia entre los días 23 y 25 para también mantener encuentros bilaterales

carros de combate en los tres operativos de disuasión de la Alianza Atlántica en el flanco este, puesto que los tres países son fronterizos con Rusia, en el caso de Lituania, mediante el enclave de Kaliningrado.

La gira comenzará en Tallin, la capital estonia, continuará en Vilna (Lituania) y se completará en Riga (Letonia), donde se desplazará a la base de Adazi, a 120 kilómetros de territorio ruso, donde se concentra el grueso de los soldados españoles.

En Estonia hará una visita al buque anfibio portaeronaves «Juan Carlos I» y al día siguiente recorrerá la base lituana de Siauliai para presenciar un simulacro y mantener un encuentro con el contingente español que participa en la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP) de la OTAN. En las tres capitales se entrevistará con los presidentes de los tres países y conocerá sus parlamentos. Se trata de la primera visita del Rey a una misión en el extranjero desde el 30 de enero de 2019, cuando visitó a las tropas desple-

El objetivo es trasladar el apoyo y compromiso de España con la Alianza Atlántica gadas entonces en Irak, coincidiendo con su 51 cumpleaños. En aquel momento, el viaje se mantuvo en secreto. Ni siquiera los periodistas que acompañaron al Jefe del Estado conocieron el destino hasta bien avanzado el periplo por motivos de seguridad. Al llegar allí, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Monarca definió a los militares desplazados como «soldados de la democracia, la libertad y la paz».

Volviendo al viaje que realizará el próximo domingo, hay que destacar que se trata además de una visita con marcado carácter institucional, en la que el Monarca mantendrá varios encuentros con los jefes de Estado de estos El Rey preside la gala de la Fundación Cotec, ayer

tres países, además de visitas a los parlamentos. En este sentido, este domingo, en Tallin, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de la República de Estonia, Alar Karis, tras el cual visitará el Parlamento, conocido como Riigikogu. En Vilna, tras su cita con el presidente de la República de Lituania, Gitanas Nauseda, Don Felipe asistirá a la ofrenda floral en el memorial por los caídos por la independencia en el cementerio Antakalnis, y visitará el Parlamento de Lituania, conocido como Seimas.

El viaje oficial concluirá en Letonia, donde el Jefe del Estado se reunirá con el presidente de la República, Edgars Rinkevics, y asistirá a la ofrenda floral en el Monumento a la Libertad. Además, mantendrá un encuentro con la primera ministra, Evika Silina, y visitará el Parlamento de Letonia (Saeima).

Lapróxima visita será la primera del Jefe del Estado a las ex república soviéticas, que se independizaron de la URSS en 1991 y pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN desde 2004.

Este viaje oficial se produce en un momento clave en el contexto geoestratégico tras más de dos años y medio de agresión rusa a Ucrania. En el tablero, de hecho, la importancia de los bálticos es crucial. La región del Báltico se ha ido consolidando sobre la base de la cohesión geoestratégica de Lituania, Letonia y Estonia y su decidida pertenencia a la UE y la OTAN. De hecho, su contribución a la seguridad euroatlántica es significativa por su vecindad con Rusia. Los tres países, en este sentido, han avanzado parejos bajo la común sinergia báltica ya perfilada desde su ingreso simultáneo en la UE y la OTAN en la primavera de 2004.

Se trata de un viaje que el Jefe del Estado tenía pendiente desde hace unos años, pero que por diversas circunstancias no había podido llevar a cabo. Ahora, por fin, el Capital General Borbón de los dos Ejércitos y la Armada podrá llevarla a cabo. Hay que recordar que los anteriores Monarcas, Juan Carlos I y Sofía, protagonizaron una visita de Estado a los tres países bálticos en mayo de 2009.

LA RAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024





900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso





El primer ministro húngaro, Viktor Oban, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer en Bruselas

Reparto de altos cargos de la UE. Los líderes europeos ultiman un acuerdo para que el socialista Antonio Costa presida el Consejo y la liberal Kaja Kallas sustituya a Borrell como alta representante

## La crisis francesa allana el camino a Von der Leyen

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

l terremoto político vivido en Francia y Alemania tras las últimas elecciones europeas y la victoria clara del Partido Popular Europeo (PPE) han hecho que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, tengan poco apetito de motines y juegos de poder de última hora.

Por eso, el terreno ha quedado abonado para una elección de la cúpula comunitaria rápida y sin sorpresas. Estabilidad antes que audacia. Los líderes europeos se reunieron ayer en una cena en Bruselas y, aunque en un principio este encuentro iba a ser tan solo un primer intercambio de opiniones, todo indica que el acuerdo definitivo está ya pactado y que la semana que viene se producirá la formalización en una nueva cita en la capital comunitaria el 27 y el 28. El encuentro del G-7 en Italia y la conferencia de paz en Ucrania celebrada en Suiza han servido para una fumata blanca gestada entre bastidores.

La conservadora alemana Ursula von der Leyen será propuesta por los jefes de Estado y de Gobierno como próxima presidenta de la Comisión Europea, mientras que LA RAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024



#### **Análisis**

#### Incierta luz verde en la Eurocámara

#### Ariadna Ripoll

#### ¿Cree que en esta ocasión no habrá sorpresas en el reparto de altos cargos comunitarios como ocurrió en 2019?

Seguramente, menos de lo que pensábamos hace unas semanas. De todas formas, estaba bastante claro que el sistema conocido como «spitzenkadidaten» (candidatos líderes) había fracasado y no iba a funcionar. Aun así, aunque los jefes de Estado y Gobierno declaren a Von der Leyen como candidata a la presidencia de la Comisión Europea, todavía necesita una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. En este momento, todavía no está claro de dónde va a salir esta mayoría parlamentaria y si todas las secciones de la gran mayoría (Partido Po-

pular Europeo, socialdemócratas y liberales) la van a apoyar.

¿La debilidad política interna ha frenado a Macron a presentar a otro candidato a la Comisión? Durante semanas se hablaba de Draghi como «tapado» para suceder a Von der Leyen.

Sí, es muy posible que los resultados electorales en Francia hayan debilitado a Macron y le hayan forzado a concentrarse en la política francesa interna.

Sobre la presidencia de la Eurocámara, ¿hay algún acuerdo informal sobre quién sucederá a Roberta Metsola (PPE) a mitad de legislatura?

No he oído nada todavía y supongo que dependerá de los pactos que salgan estos días sobre los altos cargos y si se forma una coalición más o menos formal en el PE.

#### Tras sus buenos resultados en las elecciones europeas, ¿Meloni reclamará una vicepresidencia de peso en la futura Comisión Europea?

Es muy probable. Meloni ha salido reforzada de las elecciones y representa uno de los Estados grandes de la UE (con lo que generalmente tiene más opciones a pedir una vicepresidencia o un puesto de peso). Lo más interesante será ver a quién nomina y qué cartera reclama. Si obtiene una cartera como inmigración o medio ambiente, puede suponer un giro todavía más hacia la derecha en estos temas y puede facilitar la alianza entre el PPE y la extrema derecha en áreas particularmente sensibles.

**Ariadna Ripoll** es profesora de Política de la UE en la Universidad de Salzburgo

depara a la Unión», aseguró a la entrada a la reunión el canciller alemán, Olaf Scholz. El primer ministro holandés, Mark Rutte, declaró que Von der Leyen es una «candidata excelente» y se mostró «feliz» del «consenso emergente». La socialdemócrata danesa Mette Frederiksen también piropeó a la política alemana y a su compañero de filas, Antonio Costa.

Si este paquete acaba siendo aprobado en la cumbre de la semana que viene en la capital comunitaria, todo indica que la votación en el hemiciclo europeo para un segundo mandato de Von de Leyen tendrá lugar en la sesión plenaria de julio, la primera de la legislatura europea. La líder política alemana necesita el apoyo de socialistas, liberales y puede que de Los Verdes y de los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. El voto será secreto y en uma y esto propicia que parte de los eurodiputados -se calcula que un 10%- decidan votar en contra de la postura oficial de su partido. Por eso, cada papeleta cuenta y las negociaciones ya están en marcha. Scholz, sin embargo, advirtió a Von der Leyen contra veleidades euroescépticas. «Una cosa está clara. No debe haber apoyo en el Parlamento Europeo para una presidencia de la Comisión Europea basada en la derecha y los partidos de derecha populistas».

Después de haber sido arrasado en su país por Le Pen y la convocatoria sorprendente de elecciones legislativas anticipadas, la propuesta de Macron de un candidato alternativo a Von der Leyen **EL PARLAMENTO EUROPEO** Diputados electos por voto universal Enmendar directo y votar proyectos de ley 720 diputados en 2024 Los eurodiputados eligen al Presidente de la Comisión Propuestas a propuesta del de ley Consejo Europeo: también escuchan a los candidatos a los COMISIÓN puestos de Comisario **EUROPEA** y pueden rechazarlos 2009 El número 736 total de diputados depende de la población y se reajusta en cada elección 1979 410 Estados con circunscripciones regionales El resto tienen circunscripción unica Comisiones Estados parlamentarias con voto Bruselas obligatorio Sesiones plenarias Estrasburgo

-se llegó a especular con el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi- parece haber sido completamente descartada. «Draghi es un líder demasiado fuerte. Es a él al que hay que pedirle cita y no al revés. Eso no gusta a los jefes de Estado y de Gobierno», dice un alto cargo europeo.

Aunque en parte de su partido Von der Leyen no suscita gran entusiasmo, es la única capaz de aglutinar el voto de centro. «Cualquier otra candidatura habría sido más complicada. Es Von der Leyen o la parálisis», explica otra fuente. En 2019, el candidato oficial del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, fue eliminado de la carrera a presidir la Comisión Europea por el presidente francés, que alegó su falta de experiencia en la gestión. Esto dio pie a la candidatura de Von der Leyen, que en esos momentos era una práctica desconocida en la esfera europea a pesar de su puesto como ministra de Defensa en el Gobierno de Angela Merkel. Pero la historia no va a repetirse. El propio Macron se ha decantado en esta cumbre por un perfil bajo, sin declaraciones a la entrada al encuentro.

Con Robert Fico convaleciente por el atentado, el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, apeló a un perfil tranquilo para presidir el Ejecutivo comunitario. «Necesitamos tener mucho cuidado sobre quién representará a la Unión Europea y la Comisión en la esfera internacional. Necesitamos a una persona que sea capaz de calmar la situación, que ahora mismo está bajo una gran tensión», dijo.

los socialistas se quedarán con la presidencia del Consejo a través del portugués Antonio Costa y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sustituirá al máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Norte, sur y este. Populares, socialistas y liberales. El sudoku de equilibrios territoriales, ideológicos y de igualdad entre hombres y mujeres parece resuelto. El PPE reclamó para ellos la presidencia del Consejo una vez expire el mandato de dos años y medios de Costa.

«Es importante que la decisión sea rápida y ágil ahora porque estamos viviendo tiempos difíciles y es importante saber qué futuro **20** INTERNACIONAL

#### Elecciones francesas



Andreina Flores. PARÍS

Nadie lo puede negar: la extrema derecha francesa sigue subiendo como la espuma. Desde las elecciones europeas y en la ruta hacia las legislativas anticipadas que ha convocado Emmanuel Macron, lo único que ha hecho es ganar más votantes. Y ante esa realidad, surge una urgencia política. Alguien tiene que levantarle una barrera. Y en este momento, la única bancada que puede hacerlo es la izquierda.

Macron -que logró unir a Francia en las presidenciales de 2017 y 2022 contra la extrema derecha de Marine Le Pen-va no tiene la fuerza política para hacerlo. Después de siete años de Gobierno desgastado con episodios de enorme descontento popular como los «chalecos amarillos», la reforma de las pensiones, la reciente crisis de los agricultores, la aprobación de decenas de leyes por decreto presidencial y el deterioro del poder adquisitivo, Macron ya ha perdido el apoyo popular. En la calle, muchos declaran abiertamente que no están dispuestos a volver a votar por él tapándose la nariz, incluso si eso significa que Marine Le Pen y su pupilo, Jordan Bardella, lleguen al poder.

La izquierda ha decidido «venir al rescate» y formar esa barrera necesaria que ya tiene nombre: Nuevo Frente Popular. Un título que se recicla de la coalición formada para las elecciones legislativas de 1936 contra la extrema derecha, en las que León Blum obtuvo la victoria y se convirtió en el primer jefe de Gobierno socialista de la historia francesa, para disgusto de la burguesía de la época. Casi un siglo después, el Frente Popular sigue siendo un referente político para la izquierda y ahora un estandarte de lucha contra el lepenismo. Para los más jóvenes, Frente Popular es también la antítesis del viejo nombre del partido de extrema derecha fundado por Jean-Marie Le Pen, Frente Nacional, que sigue trayendo recuerdos de racismo y violencia.

La batuta está en manos del partido de extrema izquierda, La Francia Insumisa, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, que se ha convertido en la formación de mayor auge entre las izquierdas tras el descalabro del Partido Socialista después del Gobierno de François Hollande. Hay que recordar que Mélenchon fue el candidato que ocupó el tercer lugar en la primera vuelta de las presidenciales de 2022 con casi un 22% de los votos y sigue teniendo un capi-

## Los egos del Frente Popular aúpan a Le Pen

El anuncio de la candidatura del socialista Hollande busca tranquilizar al electorado francés ante el populista Mélenchon

tal político importante. Si el Nuevo Frente Popular resultara la más votada en las legislativas del 7 de julio, Mélenchon se perfila como el primer ministro que gobernaría en cohabitación con Macron.

También están presentes el partido Europa Ecología-Los Verdes, el Partido Comunista Francés y el desgastado Partido Socialista. Este último ha dado una gran sorpresa al traer a Hollande de vuelta al escenario político, con una candidatura en la circunscripción de Corrèze, al suroeste del país. Hollande ya se había pronunciado en contra de la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional, diciendo que «estaba generando una situación muy grave». La bancada presidencial ha respondido con la misma moneda, declarando que no se asociará al candidato Hollande, sino a su rival de derecha, Francis Dubois.

Los acuerdos no fueron fáciles entre tendencias ecologistas, extrema izquierda y comunistas,

pero finalmente el Nuevo Frente Popular publicó su programa de gobierno que incluye derogar inmediatamente la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, un punto de honor para la izquierda, que apoyó las grandes protestas que incendiaron el país en 2023.

Con respecto al poder adquisitivo-la mayor preocupación de los franceses en este momento-, la coalición promete congelar los precios de los productos de prime-

ra necesidad como los alimentos, la energía y el combustible. También promete cancelar el aumento del precio del gas, programado para el 1 de julio.

Sobre el espinoso tema de la inmigración, el Nuevo Frente Popular se propone derogar las leyes de «asilo e inmigración» aprobadas bajo el mandato de Macron, regularizar el estatus de los trabajadores y estudiantes extranjeros, así como de los padres de niños que asisten a escuelas francesas. Aboga por la creación de un «estatuto de desplazado climático» y una agencia de salvamento marítimo y terrestre para los migrantes.

Hasta ayer y tras cerrarse el período de inscripción de candidaturas, los sondeos conceden a la izquierda un 28% de intención de voto, frente a un 33% de la extrema derecha. La consolidación de la izquierda contrasta con el 18% que obtendría el macronismo.



El expresidente socialista francés François Hollande anuncia ante la prensa el sábado su candidatura a las legislativas anticipadas

#### La polémica

#### El Gobierno alaba a Mbappé y los ultras le piden que no entre en política

Los llamamientos del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de la ultraderecha no han gustado en el seno de Reagrupamiento Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa «un poco de contención» y que no dé «lecciones políticas» que, según ellos, no le corresponde dar. El vicepresidente de RN, Sébastien Chenu, afirmó que «cuando se tiene el honor de vestir

la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención», un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento «crucial» y saliese en defensa de «los valores de tolerancia, diversidad y respeto» frente a los «extremos».

En cambio, el primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio. consideró que Mbappé está «en su papel» y reivindicó la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser «modelo» para los jóvenes. En este sentido, aseguró en declaraciones a RTL que se limitó a defender «un deber cívico que es el del voto» y alabó de forma expresa que se posicionase contra el extremismo, ya que considera que alienten «la división y el odio».

INTERNACIONAL 21



Nigel Farage quiere ser el líder de la oposición británica tras las elecciones del 4 de julio

## Farage emerge ante la crisis de liderazgo «tory»

El líder de Reforma promete sacar a Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos

Celia Maza. LONDRES

El populista Nigel Farage, el «enfant terrible» de la política británica, siempre quiere marcar distancias con el «establishment». Por lo tanto, mientras que todos los partidos hablan de manifiesto electoral, él prefirió aver utilizar el término «contrato» con el electorado para presentar sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 4 de julio. La fórmula, una vez más, le está funcionando. Apenas lleva dos semanas como líder de Reforma, pero ha conseguido convertirse en el protagonista de una campaña aburrida con un resultado más que previsto. Con más de veinte puntos de ventaja en los sondeos para los laboristas y con un complejo sistema electoral que no ayuda a las nuevas formaciones a entrar en Westminster, Farage es plenamente consciente de que no tiene ninguna posibilidad de mudarse a Downing Street. «No pretendemos que vayamos a ganar estas elecciones generales. Somos un partido político muy, muy nuevo y hubiéramos preferido que

estas elecciones hubieran tenido lugar en octubre o noviembre para estar más preparados. Pero estamos corriendo muy rápido para alcanzarlos», recalcó el líder euroescéptico para quien la cita con las urnas en 2024 es tan solo el primer paso para hacerse con el poder en 2029. Con un carisma y telegenia que no tienen ni el «premier» Rishi Sunak ni el laborista Keir Starmer, Farage va adelantando cada día posiciones en las encuestas, situándose incluso en la de YouGov de la semana pasada como segunda fuerza política, por delante de los conservadores.

El control de la inmigración sigue siendo su gran prioridad y para ello plantea introducir un nuevo impuesto a los empleadores que contraten trabajadores extranjeros y abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos, uno de los reclamos de la derecha radical, ya que fue el Tribunal de Estrasburgo el que impidió que se llevara a cabo la primera versión del polémico Plan Ruanda del Gobierno para mandar al país africano a los solicitantes de asilo llegados por rutas irregulares. «Los conservadores llevan catorce años prometiendo reducir la inmigración y aún no lo han conseguido», denunció como claro alegato al voto protesta, donde reside su gran atractivo político.

Fue la victoria de su primer partido UKIP en las elecciones europeas de 2014 lo que llevó al Gobierno conservador a convocar el

histórico referéndum que terminó con la victoria del Brexit. Fue la victoria de su segunda formación, el Partido del Brexit, en las elecciones europeas de 2019 lo que aseguró la dimisión de Theresa May y obligó a los «tories» a negociar un divorcio duro. Y todo apunta a que ahora su tercer proyecto, Reforma, hará temblar de nuevo los pilares de Westminster, donde aspira a conseguir su primer escaño. El apoyo a su partido por parte del electorado de la derecha desencantado con las filas de Sunak podría llevar a los «tories» a la auténtica aniquilación.

Pese a su habitual tono provocador, Farage se mostró ayer más calmado de lo habitual apostando por los valores tradicionales. «Somos un partido que sabe en qué creemos: familia, comunidad, país», dijo. «Creo que hay una completa falta de liderazgo. La gente necesita cierta sensación de inspiración», añadió. En este sentido, dijo que se puede ser «tradicionaly radical al mismo tiempo». «Apoyo un cambio real y genuino para brindarnos un futuro mejor, más brillante y más fuerte. Llevo un par de semanas volviendo a este trabajo y siento que lo estamos haciendo bastante bien», concluyó. Si los partidos del «establishment» apuestan por echarle en cara que sus propuestas no se pueden alcanzar, una vez más le estarán haciendo el juego. La mayor parte del Gabinete apenas se refieren a Farage por su nombre.

### Putin nombra viceministra de Defensa a su sobrina

Anna Tsivileva, sancionada por Londres, gestionará la ayuda social a los militares

Natalia Duarte, MOSCÚ

Hace poco más de un mes, Vladimir Putin daba un golpe de timón en su Ministerio de Defensa poniéndolo patas arriba. El cambio más significativo fue la destitución del hasta entonces ministro, Serguei Shoigu, que pasaba a integrarse en la potente estructura del Consejo de Seguridad de Rusia como secretario, traspasando la cartera de Defensa, tras casi doce años en el cargo, a todo un desconocido, Andrei Belousov. El nuevo responsable del Ejército llegaba con un completísimo currículum en materia de economía, pero no de defensa. Expertos en política rusa confirmaban la idea de que el país más grande del mundo buscaba aprovechar al máximo los recursos económicos para afrontar una guerra larga, después de confirmarse los nuevos y millonarios paquetes de ayudas a Ucrania de Occidente.

Pocas semanas después, Putin ha vuelto a cambiar algunas de las piezas de ese mismo ministerio destituyendo a cuatro viceministros y nombrando viceministra de Defensa a Anna Tsivileva, desconocida en el ámbito militar aunque no tanto para el propio presidente ruso, ya que se trata de la hija de su difunto primo. El Kremlin confirmaba ayer la noticia, anunciando los decretos que oficializaban la destitución de los viceministros Nikolai Pankov, Ruslan Tsalikov, Tatiana Shevtsova y Pavel Popov.

En otro de los documentos presidenciales, Putin nombraba viceministra de Defensa a Tsivileva, cuyas nuevas responsabilidades abarcarán campos como los de la mejora de apoyo social y de vivienda al personal militar, especialmente a todo aquel que haya participado en la denominada «operación militar especial» lanzada contra Ucrania en febrero de 2022. Tsivileva ya había trabajado al frente de un fondo estatal creado por el Kremlin para el apoyo de los combatientes que habían luchado en el frente ucraniano. La nueva viceministra está casada con Serguei Tseiviley, ministro de Energía.

Dentro de la nueva remodelación ordenada por Putin se ha nombrado a Leonid Gornin, que hasta el día de ayer ocupaba el puesto de primer vice primer ministro de Economía, nuevo primer viceministro de Defensa. Gornin se une a un equipo confeccionado especialmente por el presidente que busca el máximo aprovechamiento de los recursos destinados al Ejército. El nuevo viceministro tendrá como primer gran desafío «aumentar la transparencia de los flujos financieros y garantizar un gasto eficaz de los fondos presupuestarios», según lo publicado por el Ministerio de Defensa ruso.

La noticia de esta pequeña revolución en el ministerio más importante del país se ha dado a conocer 24 horas antes del viaje oficial de Putin a Corea del Norte. Una visita que tiene lugar en un momento de máxima colaboración entre ambos países.



Anna Tsivileva, viceministra de Defensa, junto a Vladimir Putin

22 INTERNACIONAL Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZON

#### Escalada en Oriente Medio 🖘





Manifestantes piden la dimisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, frente al Parlamento

## Netanyahu disuelve el gabinete de guerra

La dimisión de Gantz precipitó el fin del foro que decidía sobre Gaza

Maya Siminovich. TEL AVIV

Tras la dimisión de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del Gobierno de coalición, una fuente cercana al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que disolverá el gabinete de guerra. Ese pequeño gabinete de emergencia se creó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre como pequeño foro de unidad nacional frente a la adversidad de lo sucedido y la guerra

Nacional y el apoyo de Netanyahu en todos sus gobiernos de coalición, el ultraortodoxo Shas. Tras ocho meses disensión y falta de confianza, con la partida de Gantz y Eisenkot, y sin la existencia de un

gabinete de guerra, las decisiones sensibles serán tomadas por un foro de consulta más pequeño que el gabinete de seguridad, que es algo más amplio.

Se entiende que la decisión de Netanyahu de disolverlo es no dejar espacio a que los ministros de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich traten de entrar en el círculo del gabinete de emergencia recién disperso.

En el foro de consulta más pequeño donde se dirimirán las

cuestiones más delicadas se espera que participen el ministro de Defensa; el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzaji Hanegbi, y el presidente de Shas, Aryeh Deri.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron haber desmantelado aproximadamente la mitad de las fuerzas combatientes de Hamás en la zona de Rafah. «La División 162 ha estado luchando en Rafah durante más de 40 días, tomando primero el control de las afueras del este de la ciudad y el cruce fronterizo con Egipto a principios de mayo», indicaba el comunicado militar.

Tras la segunda y tercera fases,

El 60% de los

israelíes respalda

el plan de alto el

fuego propuesto

por Joe Biden

las FDI dijeron que tienen el control operativo sobre aproximadamente el 60% del área de Rafah y que controlan completamente la frontera entre Gaza y Egipto al

oeste de Kerem Shalom. Las FDI también afirmaron que las fuerzas están operando en lo profundo de Rafah y no solo en los suburbios de la ciudad y que la mayor parte de los combates tienen lugar en el área del barrio de Tel Sultan, estimando que esto se completará en los próximos días. El Ejército evaluó que una parte importante de las fuerzas de Hamás abandonaron Rafah con los civiles que huyeron el mes pasado, y no descarta la posibilidad de que también se llevaran los rehenes israelíes.

Los militares hebreos dicen que han matado al menos a 550 hombres armados de Hamás en lo que va de operación. Ese número es el que pudieron identificar físicamente después de las batallas. Añadieron que muchos más terroristas murieron en ataques contra edificios y túneles. De los cuatro batallones de la Brigada Rafah de Hamás, se considera que dos, Yabna y Rafah oriental, están casi completamente desmantelados, mientras que las capacidades de los otros dos, Shaboura y Tel Sultán, están muy mermadas y que es cuestión de días incapacitarlas.

A lo largo del corredor de Filadelfia, las FDI dicen haber localizado cientos de cohetes, incluidas docenas de proyectiles de largo alcance dirigidos al centro de Israel. También en la zona fronteriza se han localizado más de 200 pozos de túneles que conducen a muchas rutas subterráneas.

Los soldados han descrito que se han encontrado con muchos explosivos esparcidos por toda la zona y que se habían topado

> con barrios donde más de 40 casas estaban llenas de trampas explosivas, cifras elevadas en comparación con los combates en el norte de la Franja y Jan Yunis.

Por su parte, una encuesta del Instituto de Política del Pueblo Judío revela que alrededor del 60% de los israelíes apoya el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes presentado por Joe Biden. Además, la encuesta muestra que la mayoría quiere que, tras la guerra, Gaza esté bajo control civil palestino y la seguridad sea responsabilidad israelí. Sin embargo, solo el 10% quiere que la ANP administre la franja, mientras que a más del 60% le gustaría que la administraran entidades palestinas locales junto con Estados árabes. Más de una quinta parte de los judíos israelíes quieren que Israel mantenga el control total sobre Gaza. La encuesta muestra un bajo nivel de confianza en Netanyahu. Un 56% de los judíos israelíes dice que tienen un nivel «muy bajo» de confianza en el «premier», y el 74% de los árabes dice lo mismo.

#### que comenzaba a desarrollarse. Sus tres miembros principales eran Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y Gantz. Había otros tres que eran observadores. En el gabinete estaban representados al partido de Netanvahu, Likud, el centrista Unidad

Al menos cinco militares sirios murieron ayer en un ataque con bomba perpetrado por el Estado Islámico (EI) en la provincia de Homs, situada en el centro del país, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). Con arreglo a los datos de la organización con sede en Londres, los muertos son un oficial y cuatro integrantes de la 25ª División de Tareas Especiales, apoyada por Rusia, al tiempo que

Antonio Navarro. RABAT

detalló que el ataque fue perpetrado en los alrededores de Palmira.

El OSDH informaba horas más tarde que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) - una alianza liderada por milicias kurdas en control de un amplio espacio en el noreste del territorio sirio- estaban llevando a cabo, a su vez, una operación contra el Daesh en la provincia de Deirez-Zor, en el este del país, que se había saldado con la muerte de dos terroristas.

De hecho, la última acción violenta del Daesh se produjo después de la muerte de cinco miembros de las FDS en otro atentado ejecutado el sábado por el Estado Islámico en Deir ez-Zor. Horas antes, un combatiente de la citada fuerza prokurda fue abatido en la misma provincia siria.

Al menos cuatro miembros de una milicia progubernamental de Siria murieron el viernes en un ataque ejecutado también por presuntos miembros del EI contra un vehículo militar en Deir ez-Zor, siempre según las informaciones publicadas por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos a través de su web.

Antes, el 13 de junio, al menos 20 militares del Ejército sirio perdieron la vida en dos ataques llevados a cabo por el Daesh en una zona desértica de la citada provincia de Homs, según informó entonces el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El El perdió el control de su último bastión en marzo de 2019 con la toma de Baghuz por parte de las FDS -encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG)-, aunque la organización yihadista ha llevado a cabo decenas de atentados.

### Un atentado del EI mata a 5 militares sirios

El grupo yihadista se cobra la vida de decenas de soldados y policías durante la última semana

LA RAZON • Martes. 18 de junio de 2024

Applus<sup>®</sup>

Applus Services, S.A. Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. (en adelante, "Applus" o la "Sociedad"), a solicitud del accionista Amber EquityCo, S.L.U., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar por vía exclusivamente telemática en primera convocatoria el día 18 de julio de 2024 a las 12:00 horas y, en caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, en segunda convocatoria el día 19 de julio de 2024 a las 12:00 horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación de la exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de las acciones representativas del capital social de la Sociedad y de la formulación por parte de Amber EquityCo S.L.U. de la consiguiente oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para reducir el número mínimo de miembros del Consejo de Administración. Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en cuatro (4).

Cuarto. - Ratificación y reelección de D. Alexander Metelkin con la calificación de consejero no ejecutivo dominical.

Quinto.- Ratificación y reelección de Dña. Linda Zhang con la calificación de consejero no ejecutivo dominical.

Sexto.- Aprobación de la formalización de una serie de créditos intragrupo (proceeds loans) entre Amber Finco PLC y la Sociedad. Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de

Accionistas. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de los Estatutos Sociales, la Junta se celebrará de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física de los Accionistas o de sus representantes. En virtud asimismo de lo dispuesto en el artículo 12.5 de los Estatutos Sociales, la Junta se considerará celebrada en el domicilio social

#### PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS

Los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán presentar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 7.5. y 13.5. del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante Acta de la reunión de la Junta General.

#### DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

De acuerdo con los artículos 15 y 17 de los Estatutos Sociales y 7.4 y 14 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir y votar en la Junta General los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, sean titulares de una o más acciones que estén inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en

Los Accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General podrán ejercer el voto, por sí mismos o por medio de representación, de cualquiera de los siguientes modos: (i) asistiendo telemáticamente y votando en la Junta, mediante su previa identificación a través de la página web de la Sociedad (www.applus.com); o (ii) votando en la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada; o (iii) votando por correspondencia postal, con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada al efecto, o (iv) mediante comunicación electrónica por el procedimiento establecido, haciendo uso del formulario disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), todo ello de conformidad con las reglas de procedimiento que posteriormente

Los Accionistas que deseen votar en la Oficina de Información al Accionista, por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica deben indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día. Si en relación con alguno de los puntos del Orden del Día no indican el sentido de su voto, se entenderá que votan a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y (en su caso) en contra de cualesquiera nuevas propuestas de acuerdos que hubieran sido presentadas respecto a dichos asuntos del Orden del Día por Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social.

El voto emitido en la Oficina de Información al Accionista, por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión del voto y dentro del plazo establecido para dicha emisión; o (ii) por asistencia telemática a la Junta General del Accionista que lo hubiera emitido.

En el caso de que un Accionista emita su voto una o más veces mediante el mismo o diferentes medios de comunicación a distancia, prevalecerá el recibido en último lugar, quedando invalidados los recibidos en fecha anterior.

#### DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no tendrá que ser necesariamente Accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos al efecto.

La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente del Accionista (presentando la documentación acreditativa del vínculo de afinidad o consanguinidad que corresponda) o de apoderado general mediante documento público para administrar todo el patrimonio que el Accionista tuviera en territorio español. La representación podrá conferirse, asimismo, mediante correspondencia postal o por medios de comunicación electrónicos, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce la representación y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, todo ello de conformidad con las reglas de procedimiento que posteriormente se establecen.

La representación es siempre revocable. Para que la revocación resulte oponible, deberá ser notificada a la Sociedad en los mismos términos previstos para la notificación del representante. La asistencia a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. El voto efectuado a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o mediante correspondencia postal ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. La representación guedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de la que tuviera conocimiento la Sociedad.

Los Accionistas menores de edad o incapacitados y las personas jurídicas Accionistas serán representados por quienes ostenten su representación debidamente acreditada.

No se podrá tener en la Junta más de un representante, tanto en los casos de representación legal como en el supuesto de que el Accionista delegue el derecho de asistencia.

En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del Accionista representado, las siguientes reglas: (i) cuando el Accionista que confiera su representación no indique otra cosa, se entenderà que ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria y en contra de las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración; (ii) en el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, se entenderá conferida al Presidente de la Junta; y (iii) el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General de Accionistas. En este último caso, y salvo indicación en contrario por parte del Accionista representado, el representante ejercerá el voto en sentido negativo.

Si se hubieran emitido instrucciones de voto por parte del Accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a dichas instrucciones y tendrá la obligación de conservar las instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta que se convoca. El representante podrá tener la representación de más de un Accionista sin limitación en cuanto al número de Accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios Accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las eventuales situaciones de conflictos de intereses, el Administrador a quien un Accionista confiera su delegación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. A falta de dichas instrucciones, la delegación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que aparezcan legitimadas como Accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares últimos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.

#### REGLAS DE PROCEDIMIENTO RELATIVAS A LA ASISTENCIA TELEMÁTICA Y A LA REPRESENTACIÓN Y VOTO ANTES DE LA JUNTA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

 a) Asistencia telemática De conformidad con lo establecido en los artículos 17.1 de los Estatutos Sociales y 7.4 y 17.2 del Reglamento de la Junta, los Accionistas (o sus representantes) podrán ejercer su derecho de asistencia a la Junta General por medios telemáticos, siguiendo las siguientes instrucciones:

 a.1) Registro y conexión Los Accionistas o representantes de Accionistas que deseen asistir a la Junta deberán registrarse entre las 9:30 y las 11:30 horas de la fecha de celebración de la Junta (esto es, del 18 de julio de 2024 si se pretende asistir en primera convocatoria o del día 19 de julio de 2024 si se pretende asistir en segunda convocatoria). Para ello, el Accionista o representante deberá acceder a la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para su registro.

Con posterioridad a la hora indicada no se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia. El Accionista o representante podrá seguir la retransmisión de la Junta y proceder a la votación en tiempo real de los distintos puntos del Orden del Día siguiendo las instrucciones que se le indiquen.

Las garantías que el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del Accionista que asista telemáticamente son (i) la firma electrónica reconocida o la firma electrónica avanzada basadas en el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, o (iii) las credenciales usuario/clave que el Accionista recibirá en su dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de Accionista a través de un formulario especial de solicitud de credenciales disponible en la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas: dicho formulario deberá presentarse antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 17 de julio de 2024.

Si la persona que fuera a asistir telemáticamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, el Accionista que la hubiese conferido deberá comunicar al representante dicha delegación, y, además, salvo que la delegación se haya otorgado por medios telemáticos, hacer llegar una copia de la delegación conferida a la Sociedad (por correo postal a Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona; o por correo electrónico a juntageneral@applus.com), junto con una copia del DNI o pasaporte del representante, antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 17 de julio de 2024, e identificarse según se le indique en las instrucciones.

a.2) Envío de intervenciones y preguntas

Los Accionistas o sus representantes que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del Orden del Día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general o acerca del informe del auditor o realizar las propuestas que permita la Ley, deberán formular y remitir su intervención, pregunta o propuesta a través de la aplicación habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, desde el momento del registro y hasta que finalice el plazo que indique el Presidente de la Junta para la realización de intervenciones o

El asistente que desee que su intervención conste en el Acta de la Junta deberá remitirla por escrito e indicarlo de forma clara y expresa en el texto de aquella. Las intervenciones de los asistentes que se envien por escrito serán leidas por el Secretario de la Junta en atención a su relevancia durante el turno de intervenciones. Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes serán contestadas durante el transcurso de la reunión o

por escrito durante los siete días siguientes a la Junta, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

a.3) Acreditación de la condición de Accionistas de las

personas registradas La asistencia del Accionista registrado estará sujeta a la comprobación de la condición de titular de acciones inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. Los Accionistas registrados que pierdan tal condición no podrán acceder a la celebración de la Junta General ni tampoco, en su caso, sus representantes.

En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el Accionista (o representante) que asista y emita su voto a distancia y el que conste en el registro contable antes indicado, se considerará válido, a los efectos del quórum de constitución y votación, el número de acciones que conste en dicho registro.

a.4) Ejercicio del derecho de voto el día de la Junta

El Accionista o representante que se conecte a la plataforma de asistencia telemática dentro del horario indicado en el apartado a.1) anterior podrá seguir la retransmisión de la Junta y proceder a la votación de los distintos puntos del Orden del Día desde el momento de su conexión y hasta que finalice el plazo de votación que indique el Presidente de la Junta.

 b) Voto en la Oficina de Información al Accionista antes de la celebración de la Junta

En el caso de que el Accionista decida emitir su voto, personalmente o mediante representante, en la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), deberá presentar la tarjeta de asistencia y voto en la que conste con claridad la identidad del Accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día, así como su firma autógrafa, y exhibir el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, si el Accionista es persona física. Asimismo, en caso de representación, tanto si el Accionista es persona física como si es persona jurídica, el representante deberá exhibir el documento que acredite la representación. Para que este voto sea válido, deberá efectuarse antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de

las 12:00 horas del día 17 de julio de 2024. Representación y voto mediante correspondencia postal

antes de la celebración de la Junta

Para otorgar la representación o ejercer el voto por correspondencia postal, deberá remitirse a la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) en sobre cerrado, la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante correspondencia postal deberán recibirse por la Sociedad antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 17 de julio

d) Representación y voto mediante comunicación electrónica

antes de la celebración de la Junta

Los Accionistas que deseen otorgar la representación o votar mediante comunicación electrónica deberán hacerlo a través de la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de las pantallas de la citada plataforma y completando los formularios allí disponibles. Para ello, harán constar su identidad mediante (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, o (iii) las credenciales usuario/clave que el Accionista recibirá en su dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de Accionista a través de un formulario especial de solicitud de credenciales disponible en la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante comunicación electrónica deberán recibirse por la Sociedad antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 17 de julio de 2024.

e) Incidencias técnicas

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia telemática, de voto y delegación electrónicos previos a la Junta, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al Accionista derivados de averias, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar indole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática, de voto y delegación electrónicos previos a la Junta.

f) Normas comune Para mayor detalle sobre el procedimiento y reglas de estas modalidades de representación y voto, los accionistas pueden consultar el "Procedimiento para la asistencia telemática y la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.", que figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas.

DERECHO DE INFORMACION

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los Accionistas podrán examinar en el domicilio social de Applus (Applus Services, S.A., calle Campezo número 1, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 3, Planta 4, 28022 Madrid) y pedir la entrega o envío de forma gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el Accionista admite este medio) de la siguiente información:

El presente anuncio de convocatoria.

 Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. iii. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

iv. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

v. Informe que formula el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad y la formulación por parte de Amber EquityCo, S.L.U. de una oferta pública de adquisición de acciones para su exclusión.

vi. Informe que formula el accionista Amber EquityCo, S.L.U. en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para reducir el número mínimo de miembros del Consejo de Administración, incluida en el punto Segundo del Orden del Día de la Junta General.

vii. Perfil profesional y biográfico de D. Gary Lindsay, Dª. Linda Zhang, D. Mohamed Adel El-Gazzar, D. Alexander Metelkin y D. Maxime Jacgz.

viii. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los nombramientos como consejeros de D. Gary Lindsay, Dª. Linda Zhang, D. Mohamed Adel El-Gazzar, D. Alexander Metelkin

y D. Maxime Jacqz.

ix. Informe del Consejo de Administración sobre los nombramientos como consejeros de Dª. Linda Zhang, D.

Alexander Metelkin y D. Maxime Jacqz. x. Informe del Consejo de Administración sobre los nombramientos como consejeros de D. Gary Lindsay y D. Mohamed Adel El-Gazzar.

xi. Informe que formula el Comité de Auditoría sobre la formalización de una serie de créditos intragrupo (proceeds loans) entre Amber FinCo PLC y la Sociedad.

xii. Procedimiento para la asistencia telemática y la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.

xiii. Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de

Toda esta información se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado "Junta General de Accionistas"

De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar de los Ádministradores hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General o durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

#### FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad (www.applus.com) en el apartado "Junta General de Accionistas", se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el "Foro"), al que podrán acceder con las debidas garantías los Accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir. La finalidad del Foro es la de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. Las normas de funcionamiento del Foro se recogen en el "Reglamento de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas de Applus Services, S.A." que figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado "Junta General de Accionistas".

En el Foro podrán publicarse propuestas, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoria previsto en la Ley de Sociedades de Capital, así como ofertas o peticiones

de representación voluntaria.

El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica entre los Accionistas, ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas. El Foro se habilita con la finalidad de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 a) Otra información de interés Los Accionistas podrán obtener información adicional accediendo al apartado "Inversores/Junta General de Accionistas", disponible de forma permanente en la página web corporativa (www.applus.com), o dirigiéndose a la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona; Teléfono: +34 93 520 20 50; horario: de lunes a viernes de 10h a 13h; correo

electrónico: juntageneral@applus.com). b) Protección de Datos Personales

Los datos personales que los Accionistas faciliten a la Sociedad con ocasión del ejercicio de sus derechos de información, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, asistencia, representación y voto en la Junta General de Accionistas de la Sociedad o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos Accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. - Iberclear), serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad, que se conservarán durante los plazos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales de la Sociedad o mientras puedan surgir responsabilidades de la relación accionarial.

Las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión e Iberclear podrán facilitar a la Sociedad el listado de Accionistas conteniendo los datos personales de nombre, apellidos, número de documento de identidad o pasaporte y domicilio. Asimismo, los Accionistas representados en la Junta General podrán facilitar a la Sociedad los nombres, apellidos y número de documento de identidad o pasaporte de las personas que les representen, salvo que el representante designado sean los Consejeros, el Secretario y/o el Vicesecretario de la Sociedad. Los datos personales de los Accionistas y, en su caso, de sus representantes no serán comunicados a terceros excepto al Notario que asista a la Junta General en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de dicha Junta o salvo que sea necesario para dar cumplimiento a un mandato legal.

Los Accionistas o, en su caso, sus representantes podrán en relación con sus propios datos y en los términos previstos por la normativa: (i) consultar los mismos en los ficheros de la Sociedad (derecho de acceso); (ii) solicitar su modificación cuando sean inexactos (derecho de rectificación); (iii) solicitar que no sean objeto de tratamiento (derecho de oposición); (iv) solicitar su eliminación (derecho de supresión); (v) solicitar la limitación de su tratamiento cuando se compruebe la impugnación de la exactitud de los datos personales, cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de sus datos y cuando la Sociedad no necesite tratar los datos pero los interesados los necesiten para el ejercicio o defensa de reclamaciones (derecho de limitación); (vi) recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos hayan facilitado directamente así como transmitirlos a un tercero (derecho de portabilidad); y (vii) revocar su autorización expresa para el uso de sus derechos de imagen en cualquier momento.

Para ejercitar los referidos derechos los Accionistas y, en su caso, los representantes deben enviar su solicitud junto con una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento legal que acredite su identidad a Applus Services, S.A. (Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), indicando en el asunto "Junta General de Accionistas". En todo caso, los Accionistas y, en su caso, los representantes podrán ejercer su derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) u otra autoridad de protección de datos competente.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el Accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho Accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

En Madrid, a 17 de junio de 2024. D. Vicente Conde Viñuelas Secretario del Consejo de Administración Applus Services, S.A.

El dato

77.912

trabajadores extranjeros sumó la Seguridad Social

#### Se trata del cuarto mes

consecutivo de ascensos en la cifra de cotizantes extranjeros. Con estos datos, el número total de afiliados de otros países alcanzó los 2.882.967 afiliados, nuevo máximo histórico.

2,8% subió en mayo respecto

al mes precedente



#### La empresa



Thiess (ACS) prorroga por cuatro años un contrato de minería en Australia. El acuerdo está valorado en 358 millones de euros y prevé que Thiess siga prestando servicios de minería en la mina de Caval

Ridge en Queensland.

#### La balanza



El déficit comercial se dispara un 16,7% hasta abril. El déficit comercial alcanzó los 12.760,9 millones de euros en los cuatro primeros meses del año a pesar de que las exportaciones en este periodo registraron la segunda mejor cifra de la serie histórica, 127.420 millones.



El PP eliminará el límite al alquiler en zonas tensionadas.

El PP propondrá a la vuelta del verano una nueva Ley del Suelo para dar seguridad a los planes urbanísticos, así como la derogación del índice que limita el precio del alquiler en zonas tensionadas.

J. de Antonio. MADRID

a falta de competitividad de España se agrava tras retroceder cuatro puestos en el Ranking de Competitividad Mundial (WCR por sus siglas en inglés) de 2023 que elabora anualmente el Institute for Management Development (IMD), y que sitúa a nuestro país en el vagón de cola de las grandes economías mundiales, en el puesto 40 de las 67 analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años y el segundo peor resultados histórico. Hay que remontarse al año 2013 para encontrar una posición inferior de España en el ranking, cuando ocupó la posición 45.

Una de las causas principales de esta caída tiene que ver con la pérdida de eficiencia del desempeño del Gobierno, en el que se pierden siete puestos por el empeoramiento de las puntuaciones de todos factores analizados: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario.

Además, la percepción de empresarios y ejecutivos de la falta de eficiencia gubernamental es más que evidente, ya que apenas el 3,2% de los encuestados por el Instituto cree que el Gobierno actúa de forma competente, el porcentaje más bajo de la última década.

En cuanto a la puntuación de España en eficiencia empresarial, se ha retrocedido una posición por la «pérdida de cinco puntos en productividad, eficiencia y mercado laboral». En este último caso, el índice mide «la facilidad que tienen las empresas para acceder a los profesionales con la cualificación requerida, así como el coste de la mano de obra». España continúa así registrando un puesto

Caemos al puesto 40 de 67 del ranking mundial. Desde 2018 perdemos 18 posiciones en eficacia del Gobierno y estamos a la cola en impuestos

## Sánchez destroza la competitividad de España

#### PRINCIPALES INDICADORES DE ATRACTIVO DE ESPAÑA

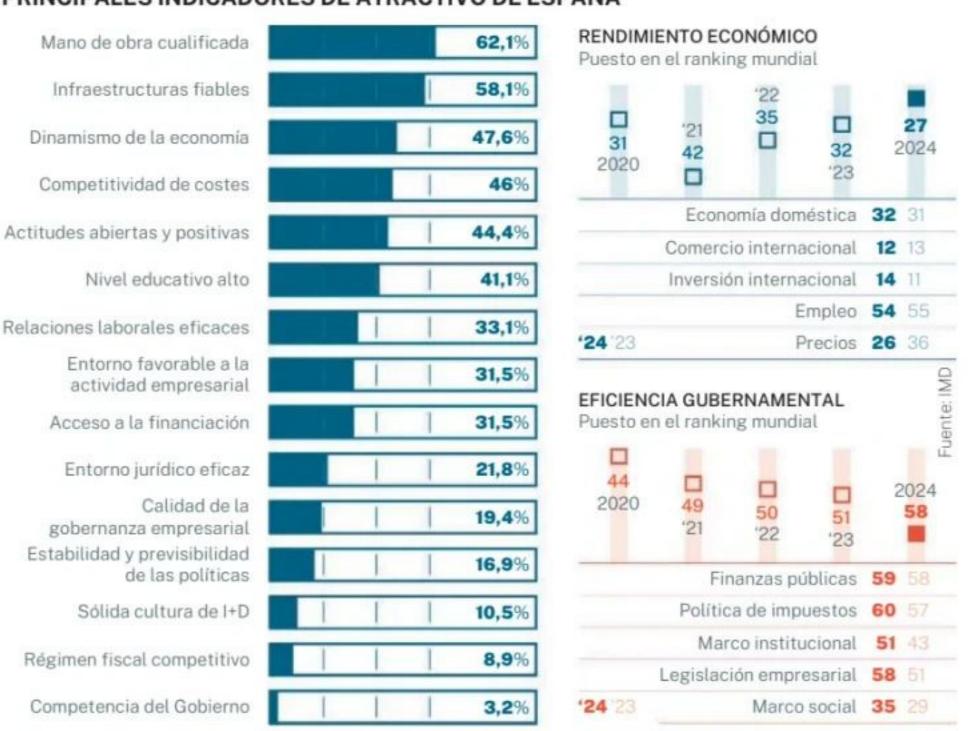

#### Las empresas se internacionalizan un 13,5% menos

Los recortes en la inversión pública -a la baja desde la crisis financiera, el desplome de la inversión extranjera, la caída de las exportaciones, una menor inversión de las empresas españolas en el exterior, el aumento de las barreras burocráticas, el parón económico y una peor competitividad frente a competido-

res extranjeros ha desplomado la internacionalización de las empresas españolas, cuyo índice de solidez de la internacionalización (ISI) se desplomó un 13,5% a lo largo de 2023. Este índice sitúa la solidez de la internacionalización en 6,18 puntos sobre 10, el más bajo desde 2014, apunta Amec.

inferior a otras economías del entorno y similar potencial, siendo el área de eficiencia del sector público el bloque que más se ha deteriorado en este ejercicio, confirmando la tendencia negativa de los últimos años por el empeoramiento de su desempeño, bajando hasta el puesto 58. Los factores más desfavorables que han propiciado este desplome de siete posiciones en 12 meses tiene que ver, especialmente, con el deterioro de las finanzas públicas y el empleo, afectado muy negativamente por las altas tasas desempleo juvenil y de paro de larga duración, que apenas han mejorado respecto a la última edición.

De este modo, España registra su peor posición en el ranking en el área de Eficiencia del Sector Público, lastrada por los excesos regulatorios del mercado laboral nacional y su poca flexibilidad, las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas o la poca adaptabilidad de las políticas gubernamentales.

En mejor situación se encuentran el desempeño económico empresarial, que mejora cinco puestos gracias a los mejores resultados en los indicadores de comercio internacional y precios, estando este último vinculado a la inflación y los costes de vida en el país. Otros aspectos como la resiliencia de la economía – relacionada con la capacidad de adaptación a los cambios – o la relocalización

ECONOMÍA 25

#### Opinión

### Guerra comercial: UE contra China

#### Juan Ramón Rallo

as guerras comerciales no perjudican a todos salvo acaso a aquellos productores independientes que reciben la protección arancelaria. Por un lado, perjudican a los consumidores del país que estable los aranceles,

los cuales han de pagar precios más elevados por la producción extranjera o, alternativamente, comprar la más cara producción nacional; por otro, perjudican a los productores extranjeros, los cuales no pueden vender en los mercados nacionales o solo hacerlo contra una contracción de sus márgenes de beneficios. En última instancia, pues, los aranceles contraen el tamaño del mercado, socavan la división internacional del trabajo y nos vuelve a todos más pobres (salvo, como digo, a los productores nacionales insuficientes que logran protección frente a la competencia extranjera). Eso es lo que va a ocurrir, de hecho, con los aranceles que pretende imponer la Unión Euro-

pea contra los vehículos eléctricos chinos: que el proceso de reemplazo del coche con motor de combustión por el coche eléctrico (que, para más inri, pretende ser impuesta a partir de 2035 por Bruselas) va a resultar aún más cara de lo que ya iba a ser. Por consiguiente, más empobrecimiento sobre las familias europeas, las cuales tendrán que adquirir los más caros y peores vehículos eléctricos europeos o que pagar un sobreprecio en forma de aranceles. Pero las guerras comerciales pueden generar incluso más perdedores de los previamente identificados. Si la imposición de aranceles por parte de un país conduce a la imposición de represalias arancelarias (formales o infor-

males) por parte de otros países, entonces el número de colectivos perjudicados se dispara. Y eso es lo que podría terminar ocurriendo también en este caso: China amenaza con investigar las exportaciones europeas de carne de cerdo, previsiblemente para acabar estableciendo nuevas restricciones. Por consiguiente, los damnificados de esta guerra comercial también serán los productores europeos (especialmente españoles) de carne de cerdo. Para proteger a los ineficientes fabricantes de automóviles eléctricos en Alemania, vamos a perjudicar no solo a los consumidores europeos sino a los eficientes productores españoles de porcino.

de empresas continúan marcando el camino de una baja competitividad. También ven como señales negativas la caída de la inversión, tanto de las empresas españolas como extranjeras, y de los síntomas de cierto parón de las exportaciones industriales.

En este tesitura, el IMD tiene claros cuáles son los principales desafíos para la economía española durante el presente ejercicio: «La necesidad de reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas, invertir eficientemente los fondos europeos fortaleciendo el sistema productivo y configurando una economía más resiliente, impulsar la digitalización de las empresas -sobre todo de las pymes-, así como aumentar la inversión en I+D -tanto en el sector público como en el privado- para reforzar la coordinación entre los distintos agentes y promover la transferencia de conocimientos».

Este año, el ranking está liderado por Singapur, Suiza y Dinamarca, que mantienen su puesto en el podio pero intercambian sus posiciones. Les siguen en el Top Ten Irlanda (4°), Hong Kong (5°) y Suecia (6a), Emiratos Árabes Unidos (7°), Taiwán (8°), Holanda (9°) y Noruega (10°). Estados Unidos baja hasta el puesto 12; Alemania se descuelga hasta la posición 24 del ranking; Reino Unido pierde cuatro escalones hasta la 27; y Francia cae hasta el 30. Entre las grandes economías europeas, solo Italia está por debajo de España, en la posición 42, una respecto al año 2022.

La clasificación muestra también que las economías emergentes están alcanzando a las más avanzadas, especialmente en los ámbitos de la innovación, la digitalización y la diversificación. China, India, Brasil, Indonesia y Turquíahan experimentado un rápido crecimiento en el ranking.

## El coste laboral supera por primera vez los 3.000 euros

Modera su subida al 3,9% en el primer trimestre del año, pero el coste por hora sube un 7,4%

H. Montero. MADRID

El coste laboral medio por trabajador y mes ha seguido al alza en el arranque del año aunque a menor ritmo que en periodos precedentes. Así, estos costes, que incluyen las remuneraciones y las cotizaciones sociales, subieron un 3,9% en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse, por primera vez, por encima de la barrera de los 3.000 euros tras encadenar más de tres años de subidas consecutivas.

En concreto, el coste laboral se elevó hasta los 3.009,87 euros de media por trabajador y mes en el arranque del año, su cifra más alta desde 2000, año del inicio de la serie, según destacó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la publicación de los datos. Pese a ello, el incremento del coste laboral, con el que se acumulan 13 trimestres consecutivos de alzas, es el menos pronunciado desde el segundo trimestre de 2022, cuando avanzó un 3,8% interanual.

Respecto a los salarios propiamente dichos (todas aquellas remuneraciones, tanto en metálico como en especie, que incluyen el salario base, complementos salariales, pagos por horas

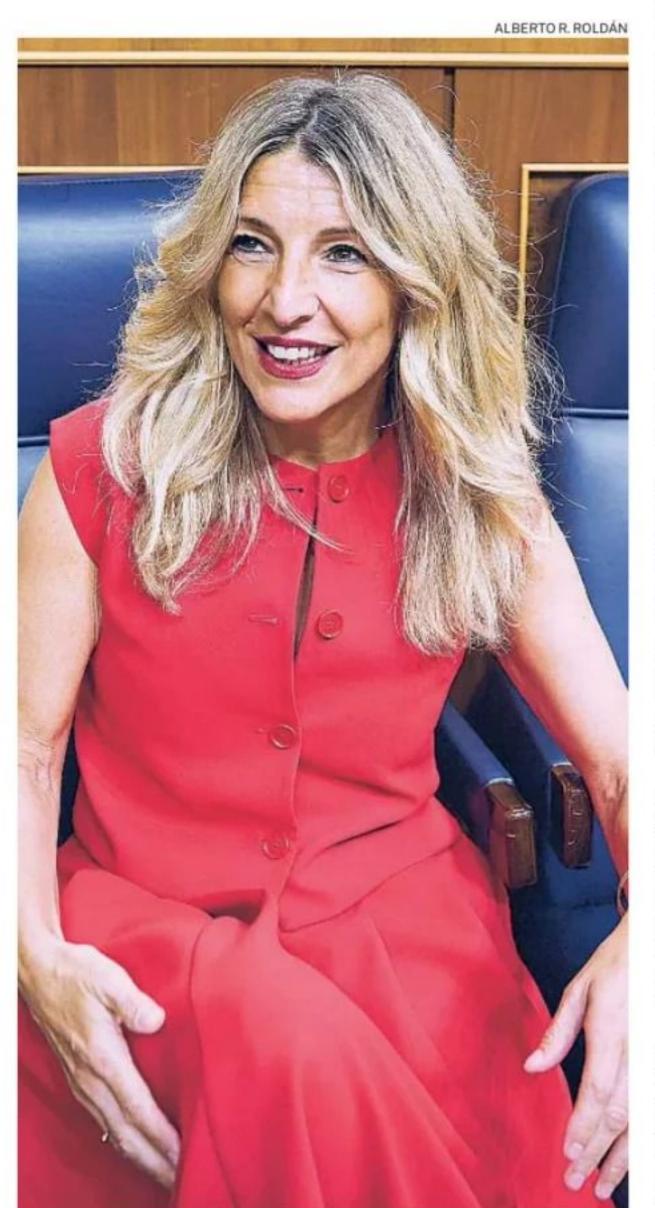

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados) subieron un 3,7% interanual en términos brutos, encadenando asimismo 13 trimestres seguidos al alza, hasta situarse en una media de 2.206,06 euros por trabajador y mes, también la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000. Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre los 803,81 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%.

#### Hora efectiva al alza

El coste por hora efectiva creció en el primer trimestre un 7,4% interanual, hasta los 23,10 euros, mientras que el coste por hora pagada avanzó un 3,9% y se situó en 19,91 euros.

En cuanto al número de vacantes, subió levemente hasta las
149.962 en el primer trimestre,
317 más que en el mismo periodo
del año anterior. Las comunidades con mayor número de puestos vacantes fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña y
Andalucía. Por su parte, las que
menos puestos han dejado por
cubrir fueron La Rioja, Región de
Murcia y Asturias.

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos en Actividades profesionales, científicas y técnicas, y en Información y comunicaciones. Por el contrario, este concepto bajó en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, así como en Actividades inmobiliarias.

En cuanto a la evolución por comunidades autónomas, Extremadura, Islas Baleares y Galicia presentaron las mayores subidas de los costes laborales este trimestre, en tanto que las Islas Canarias, Andalucía y el País Vasco registraron los menores incrementos de estos costes. 26 ECONOMÍA

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Criteria quiere crecer un 48%, hasta los 40.000 millones en 2030

El «holding» de La Caixa blindará sus participaciones «core» en Naturgy, Telefónica y CaixaBank

#### R. L. Vargas. BARCELONA

CriteriaCaixa presentó ayer su nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2030. Una hoja de ruta diseñada para incrementar hasta los 40.000 millones de euros el valor de sus activos desde los 27.000 millones actuales (+48%). Para ello, el «holding» que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa prevé mejorar el valor patrimonial de su cartera en los próximos años, con un retorno anual de entre el 8% y el 10%, además de incrementar sus dividendos a la fundación, su único accionista, hasta los 700 millones en 2030.

La compañía fija también en el plan un objetivo de deuda del 10% del valor de sus activos en 2030 que podría incrementarse hasta el 20% para aprovechar oportunidades de mercado o posibles crisis. Esta deuda, junto con las plusvalías y los dividendos, serán la gasolina con la que CriteriaCaixa alimentará sus inversiones para elevar el valor de sus activos hasta los 40.000 millones en 2030.

Para conseguir sus objetivos, CriteriaCaixa quiere dar un impulso a sus cuatro carteras reequilibrando el peso que representan cada una de ellas en el total de sus activos. Aunque eso, como aseguran desde la compañía, no significa que vayan a disminuir las cantidades invertidas. En el caso de su cartera estratégica, en la que engloba sus participaciones en Naturgy, Telefónica y CaixaBank, Criteria prevé que su peso baje del 74% al 55% del total, aunque también que su valor aumente desde los 19.000 a los 22.000 millones de euros. El «holding» espera generar unos 12.000 millones de euros en dividendos procedentes de estas participadas entre 2024 y 2030 y su

objetivo es proteger las «posiciones core» que tiene en las tres.

La compañía prevé reforzar también su cartera de diversificación para que su peso aumente del 13% al 25% del total de sus activos, hasta los 10.000 millones de euros. La hoja de ruta prevé reforzar las inversiones en tecnología, farma, biofarma y retail, diversificando también geográficamente. Para alimentar esta cartera, Criteria buscará compañías con un programa de crecimiento que tenga un horizonte temporal porque eso le proporcionará un dividendo recurrente y un valor añadido, según explican fuentes de la compañía, que ponen como ejemplo de estas inversiones sus compras de un 3% en Puigy de casi un 10% en ACS o su salida de Cellnex. En todo caso, las fuentes precisan que esta cartera se caracterizará por su alta rotación, que ejecutarán cuando consideren que han extraído todo el valor previsto.

La hoja de ruta de CaixaBank también prevé remodelar la cartera inmobiliaria que gestiona InmoCaixa, tomando su control a corto plazo para desinvertir gran parte de ella y reinvertir después en activos que generen rentas recurrentes con una mayor rentabilidad y potencial de revalorización. La compañía ya ha comenzado la reestructuración de esta cartera con la reciente adquisición del 17% de Colonial. La nueva cartera combinará esta gestión indirecta que supone tomar una participación de referencia como la de Colonial con la directa. La cartera mantendrá el 10% de su peso en los activos del «holding».

Una de las mayores novedades del plan es que prevé construir una cartera de capital privado con un valor aproximado de 4.000 millones en 2030. La idea de Criteria-Caixa es invertir en compañías no cotizadas, tanto fuera como dentro de España, a través de fondos de referencia y coinversión. El «holding» buscará empresas con potencial de crecimiento importante, con una facturación de entre 100 y 150 millones de euros y a las que su aportación haga crecer en un periodo de tiempo.



El presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, interviene durante la presentación del nuevo Plan Estratégico

#### La clave

#### Abierto a cualquier tipo de socio en Naturgy, pero que comparta estrategia

Tras romper las negociaciones con la emiratí
Taqa para lanzar una OPA conjunta y concertada sobre Naturgy, CriteriaCaixa, principal
accionista de la compañía energética española-controla actualmente el 26% de su capital-,
no ha abandonado su idea de buscar un socio
para esta empresa que facilite la salida de los
fondos de inversión CVC y GIP, que controlan el
41,3% de su accionariado y han manifestado
su deseo de abandonarlo. Como dicen desde el
«holding» de La Caixa, en compañías estratégicas no les gusta estar solos y por eso siguen

a la búsqueda, sin prisa pero sin pausa, de un aliado en Naturgy que esperan encontrar lo antes posible. Aunque no cualquiera. Si bien desde Criteria se muestran abiertos a dar entrada a cualquier tipo de socio, ya sea de tipo financiero o industrial, también matizan que debe ser un aliado que comparta su programa a largo plazo para hacer crecer a la compañía. No parece, en todo caso, que entre los candidatos que maneja Criteria esté el fondo australiano IFM, ya presente en el capital de Naturgy.

ECONOMÍA 27

## Financiación «singular»: Sánchez solo necesitará el voto de Cataluña

El Gobierno, a través de Hacienda, ostenta la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

#### S. de la Cruz. MADRID

El Gobierno necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma para validar en el Consejo de Política Fiscaly Financiera (CPFF) un tratamiento singular en materia de financiación para Cataluña, voto que podría ser incluso de la propia autonomía. Y es que esta

comunidad, tras varios años de ausencia en este foro multilateral, volvió a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2021 a través del conseller de Economía de por aquel entonces, Jaume Giró. Que acuda personalmente el consejero podría ser decisivo para validar un posible acuerdo bilateral en este foro.

Eso sí, el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, precisó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera «no manda» directamente sobre el sistema de financiación autonómica y lo importante es lo que se recoge en la ley de financiación autonómica.

En este contexto, explicó que la actual ley no impide que haya negociaciones bilaterales en esta reforma, aunque luego se tenga que someter a la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades autónomas.

En el CPFF, lo habitual es que el Gobierno gane las votaciones, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos, mientras que los representantes de las comunidades y las ciudades autónomas disponen cada uno de ellos de un voto. Por tanto, el Ejecutivo ha abierto la puerta a un trato singular para Cataluña en financiación autonómica.

Eso sí, tal y como está acordada la ley de financiación, para reformar el sistema se debe someter este acuerdo con Cataluña al CPFF, que podría salir adelante con el voto del Gobierno y el de Cataluña u otra comunidad. Sin embargo, la reforma de la financiación autonómica se tendría que materializar a través de una ley orgánica, que se sometería a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mavoría absoluta.

Varias federaciones autonómicas del PSOE, sin embargo, han exhibido públicamente su rechazo frontal a este tratamiento especial a Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el más crítico: la financiación singular para Cataluña sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto».

Asimismo, diferentes 'baronías' autonómicas del PSOE han querido mostrar su rechazo a esta propuesta de financiación singular para Cataluña, insinuando que sería una cesión al independentismo catalán para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Por su parte, varias comunidades gobernadas por el PP han salido en tromba para arremeter contra el planteamiento del Gobierno, insistiendo en una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El primer 'barón' autonómico del PP en pronunciarse fue el líder andaluz Juanma Moreno, quién aclaró que tratará de «impedir» que se cometa una nueva «injusticia» con esta comunidad en materia de financiación autonómica, por «cesiones» del Gobierno central al independentismo catalán.

El presidente valenciano del PP, Carlos Mazón, calificó como una «humillación para todos los españoles» este tratamiento especial al que ha abierto la puerta Montero. Además, advirtió que «si se avanza en ese camino y si se concreta en algo», el Consell activará todos los mecanismos contra esta «deriva inédita de desigualdad». Ep

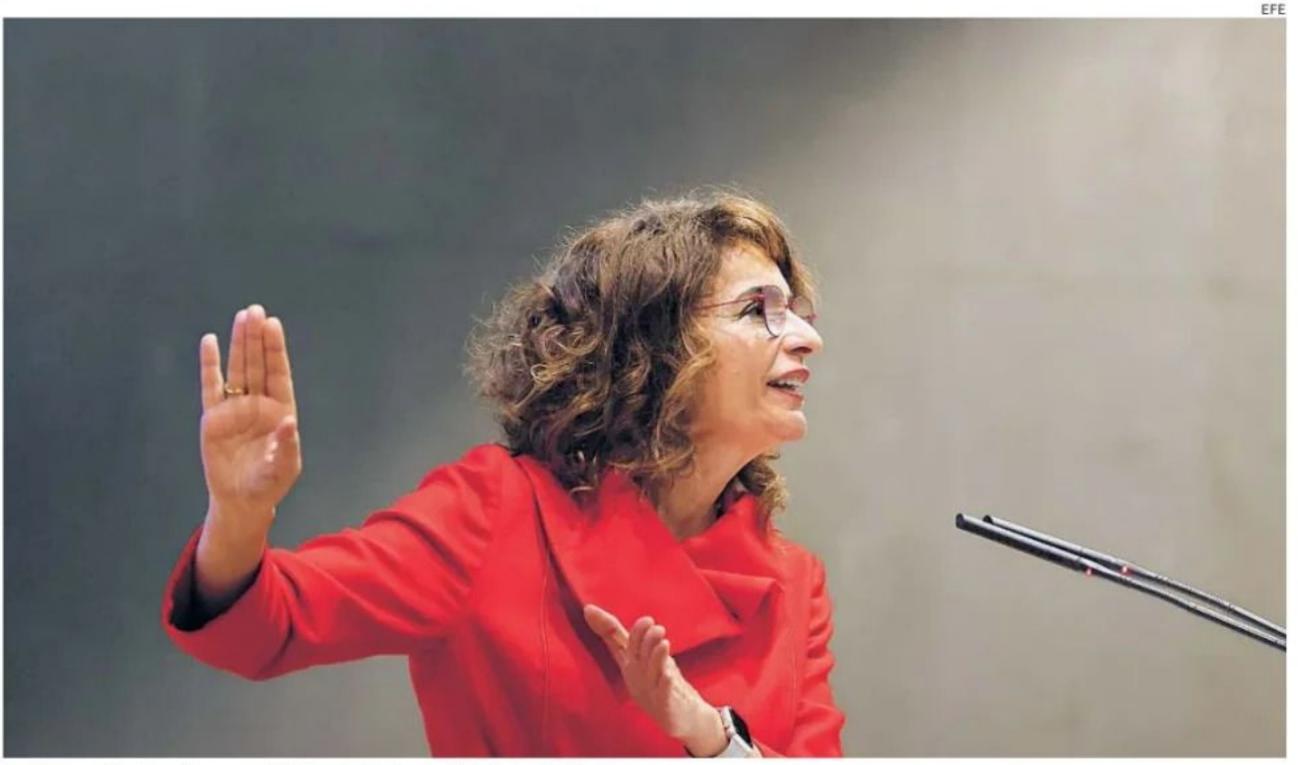

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

## Los funcionarios se movilizan contra la parálisis del Ejecutivo

CSIF convoca protestas ante la falta de personal, la temporalidad y los salarios

#### J. Sanz. MADRID

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para el próximo 27 de junio una protesta en Madrid frente al Ministerio de Hacienda –que se une a la del próximo día 20 frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes«reaccione de una vez y salga de la parálisis», según anunció ayer el presidente del sindicato, Miguel Borra. CSIF denuncia que existe en las administraciones públicas una necesidad «urgente» de personal, ya que más de la mitad de la plantilla se va a jubilar durante los próximos diez años, plazas que se sumarán a las 47.000 sin cubrir

en la actualidad. A esta reposición de empleados, el sindicato pide sumar la implantación de las 35 horas semanales y una normativa específica para los trabajadores públicos.

Asimismo, la organización sindical denuncia que la temporalidad en el sector público sigue superando el 30% y decenas de miles de plazas en la Administración General del Estado se encuentran sin cubrir por retrasos en los procesos selectivos, que se remontan en algunos casos a la convocatoria de 2020.

«Se tienen que afrontar todas las reformas pendientes y tiene que haber sanciones de verdad a las administraciones yadministradores que incumplan», demandó Borra, al tiempo que pidió recibir de manera inmediata la subida salarial para este año pactada con el Gobierno por parte de los trabajadores públicos que, según los cálculos del sindicato, han perdido un 9% de poder adquisitivo durante los últimos dos años.

«El Gobierno ha sido incapaz de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado y exigimos que la subida salarial se haga por decreto como hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante su primera legislatura», dijo Borra, quien avanzó que, de no cumplirse los pactos, habrá «más movilizaciones» después del verano.

CSIF ha pedido una «reunión inmediata» con el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá. 28 ECONOMÍA Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

| LA BO       | DLSA              |                   |                 |           |                    |                  |                         |           |                      |           |                 |                  |                     |        |               |        |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|--------|---------------|--------|------------|
|             | IBEX 35<br>Madrid |                   | CAC 40<br>Paris |           | TSE 100<br>Londres | DAX<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York |           | NASDAQ<br>Nueva York |           | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | EURÍBOI<br>12 meses |        |               |        |            |
| Cotiz.      | 10.959,50         | 0.959,50 7.571,57 |                 | 8.142,15  | 18.068,21          | 38.778,10        |                         | 19.902,75 |                      | 38.102,44 | 38.102,44 83,56 |                  | 3,672               |        | 2.314.11      | Cotiz. |            |
| Día         | -0,30%            | 2                 | 0,91%           | A         | -0,06%             | 0,37%            | 0,49%                   | <b>A</b>  | 1,24%                | <b>A</b>  | -1,83%          | 0,94 %           | <b>A</b>            | -0,16% | $\overline{}$ | -0,81% | Día        |
| Año         | 8,49% 0,38% 5     |                   | 5,29%           | 29% 7,86% |                    | 2,81 %           |                         |           | 13,86% 1,149         |           | 4,53%           |                  |                     | 13,10% | Año           |        |            |
| IBEX 35     | 10                |                   |                 |           |                    |                  |                         |           |                      |           |                 |                  |                     |        |               |        |            |
|             | Última            |                   |                 | Ayer      |                    |                  | Última                  |           | Ayer                 |           |                 | Última           |                     |        |               | Ayer   |            |
|             | Cotización        | % Dif.            | Máx.            | Min.      | Volumen €          |                  | Cotización              | % Dif.    | Máx.                 | Min.      | Volumen €       |                  | Cotización          | % Dif. | Máx.          | Min.   | Volumen €  |
| ACCIONA.    | 111,300           | -3,72             | 116,600         | 110,800   | 38.412.575         | CELLNEX          | 31,630                  | -2,35     | 32,520               | 31,630    | 144.322.749     | LOGISTA          | 26,320              | 0,15   | 26,440        | 25,960 | 3.587.982  |
| ACCIONA EN  | IERGIA 20,540     | -1,53             | 21,240          | 20,380    | 8.284.214          | ENAGAS           | 14,030                  | -1,47     | 14,310               | 13,960    | 37.529.585      | MAPFRE           | 2,144               | 0,66   | 2,148         | 2,112  | 3.370.701  |
| ACERINOX    | 9,790             | 0,36              | 9,800           | 9,690     | 7.730.275          | ENDESA           | 18,465                  | -0,83     | 18,710               | 18,350    | 22.220.740      | MELIA HOTELS     | 7,470               | -0,20  | 7,580         | 7,445  | 2.654.184  |
| ACS         | 39,320            | 0,25              | 39,460          | 38,840    | 14.498.113         | FERROVIAL        | 35,560                  | -2,89     | 36,740               | 35,480    | 30.039.646      | MERLIN           | 10,520              | -0,75  | 10,690        | 10,460 | 6.522.595  |
| AENA        | 183,300           | -0,70             | 185,600         | 182,200   | 30.691.632         | FLUIDRA          | 21,660                  | 0,74      | 21,940               | 21,500    | 4.697.976       | NATURGY          | 20,440              | -2,57  | 21,100        | 20,240 | 39.499.645 |
| AMADEUS     | 62,920            | -1,99             | 65,080          | 62,140    | 60.597.109         | GRIFOLS-A        | 9,146                   | -0.46     | 9,458                | 9,060     | 13.762.440      | RED ELECTRICA    | 16,900              | -0.94  | 17,250        | 16,810 | 59.175.522 |
| ARCELORMI   | TTAL 21,850       | 0.09              | 21,920          | 21,500    | 6.225.856          | IBERDROLA        | 11,960                  | -1,36     | 12,200               | 11,905    | 117.147.150     | REPSOL           | 14,295              | -0.07  | 14,440        | 14,205 | 30.191.469 |
| B. SABADELI | 1,753             | 0,60              | 1,775           | 1,724     | 27.009.909         | INDITEX          | 46,440                  | 1,04      | 46,580               | 45,780    | 74.770.640      | SACYR            | 3,320               | -2,06  | 3,404         | 3,286  | 6.288.261  |
| B. SANTAND  | ER 4,410          | 0,72              | 4,426           | 4,337     | 131.857.621        | INDRA            | 20,200                  | 0,10      | 20,360               | 19,820    | 8.576.486       | SOLARIA          | 12,050              | -4,06  | 12,690        | 12,020 | 15.419.510 |
| BANKINTER   | 7,634             | 1,09              | 7,638           | 7,504     | 56.530.448         | INMOB. COLONIA   |                         | -0,92     | 6,125                | 5,940     | 5.021.047       | TELEFONICA       | 4,152               | 1,02   | 4,169         | 4,124  | 54.772.214 |
| BBVA        | 9,074             | 0,60              | 9,174           | 8,958     | 65.412.078         | IAG              | 1,954                   | 0,72      | 1,965                | 1,928     | 17.731.738      | UNICAJA          | 1,239               | -0,40  | 1,259         | 1,210  | 7.174.318  |
| CAIXABANK   | 4,860             | -0,31             | 4,941           | 4,836     | 51.305.094         | LAB. ROVI        | 87,200                  | 0,46      | 88,250               | 86,400    | 4.326.280       |                  |                     |        |               |        |            |

### **700**

millones de cerdos consume China cada año, más de la mitad de la producción mundial

## 1.400

millones de euros vende España a China al año en carne de cerdo. Toda la UE son 5.600 millones

#### EL CASAR DEL MOLINO 2, S. COOP. MAD.

Anuncio de Disolución y Liquidación

D./Da. Marcos Feijoo Paz, con D.N.I. no XX.XXX.XXX-V en calidad de Liquidador Único de la Entidad "EL CASAF DEL MOLINO 2, S.COOP.MAD" Sociedad Cooperativa Madrileña, en liquidación, con CIF número F87818274 en la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 22 de noviembre de 2023 en el domicilio social, en Paseo de la Ermita del Santo número 48, de Madrid, acordó la aprobación, por unanimidad de los presentes y representados, la liquidación y disolución simultánea de la Cooperativa, el nombramiento de los socios liquidadores, siendo este Don D./Da. Marcos Feijoo Paz, con D.N.I. nº XX.XXX.XXX-V, el informe de liquidación, el balance final de liquidación y el proyecto de adjudicación del haber social que se transcriben a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 y concordante de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

#### Balance a 22 de noviembre de 2023

26,253,84

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE

DELIDODES COMEDCIALES V

| - DEUDORES COMERCIALES Y                                                  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| OTRAS CUENTAS A COBRAR                                                    | 3.224,85                                |
| - OTROS DEUDORES                                                          | 3.224,85                                |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS                                                |                                         |
| LIQUIDOS EQUIVALENTES                                                     | 23.028,99                               |
| TOTAL ACTIVO                                                              | 26.253,84                               |
| PASIVO:                                                                   |                                         |
| - PATRIMONIO NETO                                                         | 26.253,84                               |
| CAPITAL                                                                   | 14.400,00                               |
| RESERVAS                                                                  | 9.751,26                                |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                                   | 2.102,58                                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 200000000000000000000000000000000000000 |
| YPASIVO                                                                   | 26.253,84                               |
| Que el beneficio hasta la fecha se aplica<br>DOTACIÓN AL FONDO DE RESERVA | ia                                      |
| OBLIGATORIO (FRO)                                                         | 539,12                                  |
| DOTACIÓN AL FONDO DE EDUCACIÓN                                            |                                         |
| Y PROMOCIÓN                                                               | 134,78                                  |
| DOTACIÓN RESERVA VOLUNTARIA                                               | 1,428,68                                |

#### PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL Que tras estas operaciones queda un haber repartible de 23.329,58€ (26.253,84-539,12 -2.384,94).

- Este Haber Social quedará repartido de la siguiente manera: capital social y reserva voluntaria entre los socios se hará en proporción a la participación media del socio en la actividad cooperativizada, distribuyéndose a cada cooperativista 729,05€, correspondiendo 450€ a la devolución del capital social aportado y 279,05€ a la distribución de la reserva voluntaria.
- 2.- El Liquidador dará el destino previsto legal estatutariamente AL FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO (FRO) que asciende a 2.924,06€ y a FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN que asciende
- No existen deudas sociales ni personas acreedoras. ya que la cooperativa ha concluyó su actividad con la entrega de las viviendas en abril de 2022 y ha cumplido con todas sus obligaciones.

Por todo ello y en virtud de lo que antecede, SOLICITA Que se tenga por formulado ANUNCIO, de la Disolución y Liquidación de EL CASAR DEL MOLINO 2 S.COOP.MAD. a los efectos registrales establecidos en la LCCM y demás normativa de aplicación.

> En Madrid a 22 de noviembre de 2023.-El liquidador: D. Marcos Feijoo Paz.

### LARAZON

### **Financieros** Societarios Agrupados

La entidad Las Perdices de Valdebebas Sociedad Cooperativa de Madrid, liquidación, notifica la disolución de la misma y el nombramiento del socio liquidador median acuerdo adoptado en asamblea general de socios de fecha 28/06/2023.

> Madrid a 14 de junio de 2024 Fdo. Borja Fernandez Pérez

sociedad cooperativa de La entidad Madrileña Luis Martinez Feduchi 140, en liquidación, notifica la disolución de la misma y el nombramiento del socio liquidador mediante acuerdo adoptado en asamblea general de socios de fecha 29/06/2023.

> Madrid a 14 de junio de 2024 Fdo. Javier Hazas Guerra.

#### MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR

El Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid número 93, de 19 de abril, recoge la publicación del anuncio de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión y, en especial, tratamiento, valorización energética y eliminación de residuos domésticos en instalaciones de transferencia o eliminación de la Mancomunidad del Sur aprobado por Asamblea extraordinaria de la Mancomunidad del Sur, celebrada el 16 de

Se expone al publico durante treinta dias, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El Presidente.-

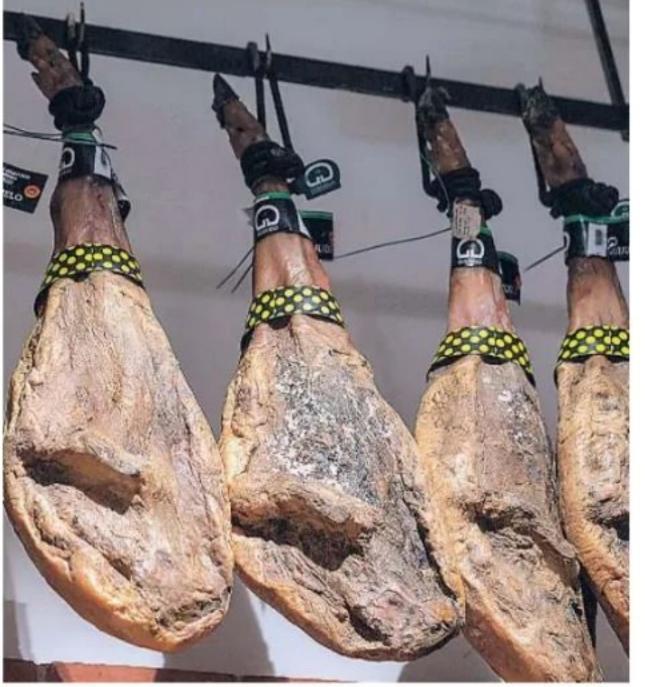

España es el primer vendedor de cerdo a China

## China se venga por los aranceles y ataca al cerdo español

Inicia una investigación «antidumping» sobre el «exceso de capacidad» de la UE en las importaciones del sector porcino

HONG KONG

China ha iniciado una investiga-Países Bajos, Francia y Dinamar-

ca- se produce poco después de que el bloque anunciara su intención de imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos con batería fabricados en el país asiático. Con ello Pekín se ha hecho eco de las acusaciones de «exceso de capacidad» y subvenciones formuladas recientemente por dirigentes occidentales.

La apertura de esta investigación es una respuesta directa a la decisión tomada el 12 de junio por

Bruselas de aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos hasta un 48% a partir del 4 de julio. Así pues, los productos que serán inspeccionados incluyen una amplia gama de cortes y subproductos de carne de cerdo destinada al consumo humano como cortes enteros frescos, embutidos y congelados, así como intestinos, vejigas y estómagos de porcino, según las autoridades chinas.

DAVID JAR

El periodo de dichas pesquisas sobre el dumping en las importaciones abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, mientras que la evaluación del daño industrial abarca cuatro años, desde 2020 a 2023. «La agencia de investigación llevará a cabo las averiguaciones de acuerdo con la ley, protegerá plenamente los derechos de todas las partes interesadas y emitirá resoluciones objetivas yjustas basadas en los resultados de la misma», declaró un portavoz del Ministerio de Comercio chino. La Comisión Europea afirmó que intervendrá si el proceso no cumple con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Cabe destacar que China cuenta con una población de 1.400 millones de habitantes, lo que la convierte en un mercado enorme, con un consumo anual de alrededor de 700 millones de cerdos, más de la mitad de la producción mundial. Durante 2023, importó productos porcinos por valor de 5.600 millones de euros, siendo la UE el principal proveedor, con España a la cabeza, con envíos por 1.400 millones.

La UE también ha investigado las turbinas eólicas chinas, los productos de hierro o acero recubiertos de estaño chino o la adquisición de dispositivos médicos. Por su parte, Pekín inició en enero unas pesquisas antidumping sobre el brandy europeo, que los analistas describieron como la «primera bala» de una posible guerra comercial.

#### Mar Sánchez-Casado.

ción antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos procedentes de la Unión Europea, según informó ayer su Ministerio de Comercio. Esta medida -que parece dirigida principalmente a España,



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato





No bajar la guardia ante las alertas alimentarias. De ahí que Madrid avance que continuará con la monitorización de brotes de origen alimentario en la región, y desde la Consejería se concienciará sobre uso y conservación de alimentos, tras el incremento en los últimos años de casos relacionados a brotes epidémicos con este origen. Muchos relacionados con establecimientos de restauración, pero también en casa.



Se iluminará hasta el miércoles la portada principal de la sede del Gobierno regional con los colores de la bandera de España

#### Ciudadano M

## La Real Casa de Correos se engalana

#### R. Fdez. MADRID

Mucho que celebrar. Especialmente en la capital que fue escenario de un acontecimiento histórico. De ahí que la Comunidad de Madrid engalane la fachada de la Real Casa de Correos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey, que se cumple este miércoles, desplegando la bandera de España en el balcón principal, dos lonas conmemorativas (de seis metros de alto por dos de ancho) y los reposteros que lucen en el histórico edificio de la Puerta del Sol en momentos de carácter institucional solemne.

Además, hasta el 19 de junio, se iluminará la portada de la sede del Gobierno regional con los colores de la enseña nacional.

A estas acciones se unirán la declaración institucional que aprobará el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles y la colocación de cartelería conmemorativa en 358 soportes digitales de vestíbulos, andenes o escaleras de la red de Metro de Madrid y 508 marquesinas y las pantallas de los cinco intercambiadores de transporte de la región.

También se va a adornar con los colores de la bandera de España el templete de Gran Vía del suburbano, y la web de la Comunidad de Madrid y la aplicación «PlayMAD» contarán con un banner informativo.

Pero no será lo único. Los autobuses de la EMT llevarán también banderolas para conmemorar este magno acontecimiento. La Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital se vestirá de gala, durante estos días, con flores provenientes de los viveros municipales para conmemorar el décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI.

Este evento se sumará a la lectura del bando que realizará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este martes desde la Plaza de la Villa. Un bando para «testimoniar la gratitud y la admiración que la ciudad de Madrid siente hacia el Rey y transmitirle ánimo para continuar durante muchos años más este reinado tan fructífero para España».

#### En foco



# Almeida celebra 283 medidas cumplidas y más rebajas fiscales

En su primer aniversario de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid hizo balance y anunció que llevará la Ley de Capitalidad al Congreso

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ya ha ejecutado el 90 % (283 de 300) de las medidas que prometió durante la campaña de hace justo un año. Así, Almeida celebraba que «el momento Madrid se ha consolidado y podemos decir que tenemos el mejor Madrid con la mayor proyección de futuro que nunca ha tenido esta ciudad. Tenemos la mejor ciudad para los mejores vecinos, algo que no habría sido posible sin todos los madrileños».

Según señaló ayer el alcalde, el trabajo desarrollado ha permitido que «Madrid, como capital siga

jugando el papel que le corresponde como motor económico de España, más pujante que nunca y más solidaria que nunca con toda la nación». Así prometía que «Madrid va a seguir demostrando que la mejor forma de progresar es a través de la cooperación y la convivencia dentro de la diferencia». Por otra parte, el alcalde anunció que los grupos que estaban encargados de estudiar la reforma de la ley de capitalidad de la ciudad de Madrid ya han finalizado su trabajo, con el objetivo de adaptar el marco normativo y fiscal de la capital «a las exigencias de una gran ciudad en el siglo XXI», un texto cuyo borrador ya está siendo ela-

MADRID 3 LA RAZON • Martes, 18 de junio de 2024

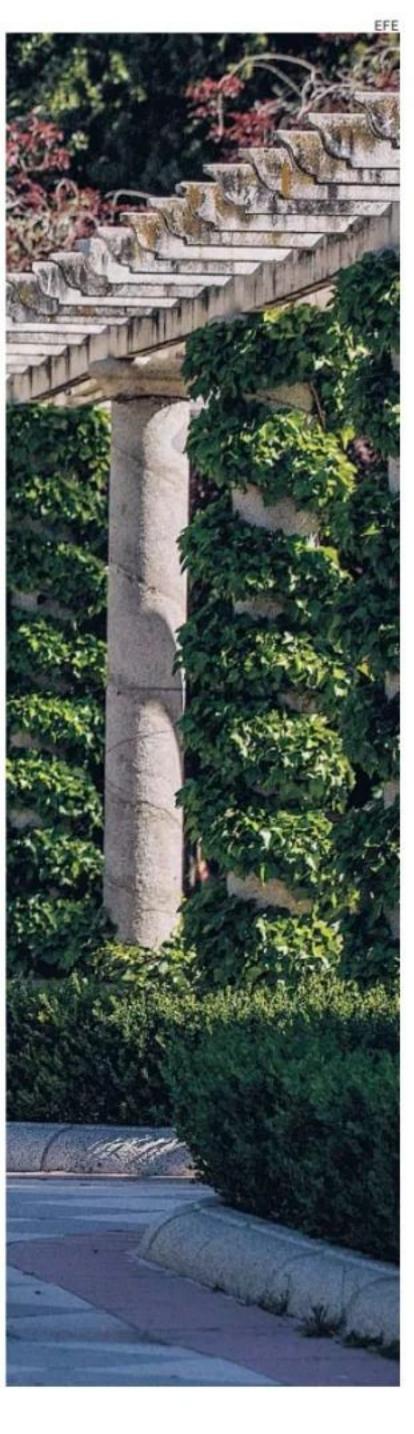

Almeida, con su equipo del Ayuntamiento en el primer aniversario

de Policía Municipal centrada en la lucha contra las pintadas vandálicas y grafitis. Sus primeros meses, desde noviembre, se han saldado con la identificación de 330 personas hasta el pasado mayo, la tramitación de 52 atestadosy 131 expedientes, 186 denuncias interpuestas y un total de 17 investigados con cinco remisiones a Fiscalía.

En materia medioambiental, la capital ha cumplido por segundo año consecutivo la directiva europea de calidad del aire, con los registros más bajos de contaminación de la serie histórica y sin haberse superado en ninguna de las 24 estaciones el valor máximo anual de dióxido de nitrógeno. El hito que representa el cumplimiento de esta directiva-no lo han hecho ciudades como Roma, Berlín o París-ha permitido a Madrid no aplicar el protocolo por contaminación desde hace dos años y haber sido designada Ciudad Misión de la UE y Ciudad Líder Climática.

El alcalde también recordó los grandes proyectos urbanísticos y de movilidad para esta legislatura,

«El momento Madrid se ha consolidado, tenemos la capital con la mayor proyección de futuro»

La Ley de Capitalidad «adaptará el marco fiscal a las exigencias de una gran ciudad de este siglo»

borado para su posterior aprobación en el Congreso de los Diputados. Almeida aclaraba asimismo, que este trabajo se está realizando conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona «como prueba de que entre las ciudades tenemos que cooperar y colaborar intensamente para sacar adelante los retos comunes». Además, añadía que «somos conscientes de que Madrid es el espejo en el que semiran numerosísimas ciudades no solo en España, sino en el mundo, motivo por el que queremos asumir la responsabilidad que este liderazgo conlleva».

Entre las novedades de este año, destacó la creación de la sección como la construcción del paseo Verde del Suroeste, que incluye el soterramiento de la A-5, con un presupuesto de 400 millones. Este proyecto permitirá cerrar la brecha que separa a los barrios de Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y Casa de Campo, además de reducir el 90 % de los vehículos en superficie, recuperar 80.000 m2 para los vecinos y dotar al entorno de una cobertura arbórea del 80 %.

Todas estas medidas se sostienen sobre el presupuesto aprobado de 5.939 millones de euros, destinados a reforzar los servicios públicos, incrementar el gasto social y aplicar una nueva rebaja

fiscal. Dicha reducción ha permitido a los madrileños ahorrar más de 800 millones de euros en impuestos. Además, las políticas de apoyo al comercio y la hostelería han sido reconocidas por el Gobierno de España con el Premio Nacional de Comercio Interior 2023. El alcalde también anunció que ya están trabajando en una nueva estrategia de comercio para consolidar Madrid «como capital de la moda, destino de compras, epicentro de la excelencia alimentaria y gastronómica y referente de la artesanía».

Por si fuera poco, también se recordaron algunos proyectos ya anunciados desde la anterior legislatura. En el último año, se han concluido importantes remodelaciones en el espacio público como la avenida de la Ilustración o la Gran Vía de Villaverde y se han comenzado otras como el itinerario peatonal de Usera que unirá la plaza del Hidrógeno con Madrid Río, el entorno del Mercado de Numancia o la rehabilitación de los jardines de Sabatini. Asimismo, se ha avanzado en la tramitación de grandes proyectos de transformación urbana como el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas, el soterramiento del tramo final del paseo de la Castellana o la Ciudad del Deporte en San Blas-Canillejas.

Pero el alcalde tampoco ignoró una de las grandes problemáticas de la capital y los jóvenes, como es el acceso a la vivienda. «Con la finalidad de ofrecer soluciones, la Empresa Municipal de la Vivienda vSuelo de Madrid (EMVS Madrid) se ha consolidado como la primera promotora de vivienda pública de España». En este año, ha finalizado 673 nuevas viviendas en ocho promociones. Con ellas, la empresa municipal ha aumentado su parque de viviendas públicas un 8 % en el último año hasta alcanzar un patrimonio de 8.512 viviendas en régimen de alquiler asequible.

#### Críticas desde la oposición

PSOE y Más Madrid coincidieron en parte de su crítica al alcalde tras su balance. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, aseguró que durante el discurso el alcalde «ha dedicado más tiempo a comentar la actualidad política nacional que a rendir cuentas de sus obligaciones», y reprochó que en el mandato de Almeida «los problemas de la ciudad lo que se han visto es agravados». También criticó que «un 99,9% de los pisos turísticos que operan hoy en Madrid son ilegales y el alquiler en la capital ha subido un 40%».

### Ayuso reclama el IVA 0% en alimentos para vulnerables

La Comunidad exige a Sánchez que cofinancie el 50% de la Dependencia

I. L. MADRID

En la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales que inste al de Hacienda a aprobar un IVA del 0% en alimentos para la población vulnerable. Esta propuesta forma parte del nuevo sistema de reparto mediante tarjetas monedero. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, manifestó ayer que desde la implementación de las tarjetas monedero en diciembre de 2021, el precio de los alimentos ha aumentado un 25,7%. «El IVA Cero no solo es una medida de apoyo para la población vulnerable, sino también para evitar que el Estado se beneficie económicamente de este sistema», explicó la consejera.

Además, la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno a solicitar a la UE un incremento de los fondos destinados a este programa. Dávila expresó su preocupación debido a la falta de garantías del Ministerio de Derechos Sociales para extender su acuerdo con Cruz Roja hasta junio de 2025. Esta prórroga es esencial para corregir deficiencias del sistema actual, como la escasez de supermercados adheridos al programa y las dificultades de accesibilidad a las tarjetas.

Aunque algunas comunidades no estarán listas para implementar el nuevo sistema el 1 de enero de 2025, la Comunidad de Madrid prevé comenzar la distribución de las tarjetas a finales de este mes y ya está gestionando la licitación de la tarjeta autonómica para 2025, a pesar de las incertidumbres que rodean al nuevo sistema gubernamental.

En otro orden de cosas, la Comunidad de Madrid ha manifestado su descontento con la reducción de la aportación estatal para la atención a personas dependientes, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca obtener el apoyo de los independentistas catalanes para la investidura de Salvador Illa.

El Estado está legalmente obligado a cofinanciar el 50% de las prestaciones de dependencia, pero en 2023 su contribución a Madrid fue solo del 30%. A pesar de que la Comunidad de Madrid ha incrementado su presupuesto a 1.700 millones de euros para 2024, la financiación estatal será menor que el año anterior. «El Gobierno de España no puede excusarse en la prórroga presupuestaria porque los ciudadanos en situación de dependencia deben seguir recibiendo los mejores servicios y prestaciones», afirmó Dávila.

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 13/05/2024 se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Area de Desarrollo AD-7, de acuerdo con el siguiente contenido:

DECRETO: De conformidad con lo establecido

DECRETO: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre y demás normativa concordante.

En relación Proyecto de Reparcelación del Area de Desarrollo AD-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama, aprobado previamente por la Junta de Compensación en sesión de fecha 29/06/2022 y 31/05/2023, informado favorablemente por parte de los Servicios Técnicos Municipales y aprobado por Decreto de Alcaldía de 18/07/2023 ha estado expuesto al público durante el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el BOCM núm. 181 de 01/08/2023, publicación en el Diario La Razón de fecha 07/08/2023, y notificación a todos los particulares afectados, y vistas los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos a las alegaciones presentadas al mismo durante dicho plazo, tal y como consta en el expediente, RESUELVO:

1. Desestimar las alegaciones planteadas por D. Angel Garcia Fernandez y Dona Lina

1.-Desestimar las alegaciones planteadas por D. Angel Garcia Fernandez y Dona Lina Cañamaque Engerer, Promociones y Proyectos Narthex S.L., y Dña. Maribel Sanchez Garea, contra el Proyecto Modificado de Reparcelación del Area de Desarrollo AD-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama, aprobado previamente por la Junta de Compensación en sesión de fecha 29/06/2022 Jarama, aprobado previamente por la Junta de Compensación en sesión de fecha 29/06/2022 y 31/05/2023, por los motivos expresados en los informes emitidos por los Servicios Técnicos de fecha 21/03/2024, y Jurídicos de fecha 26/04/2024, de los que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.

2.-Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Area de Desarrollo AD-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de larama.

Paracuellos de Jarama.

3.-Notificar este acuerdo a los interesados y publicarlo en el Bocm, en el Tablon de Anuncios del Ayuntamiento y en un periodico de difusión en la Comunidad de Madrid.

4.-Remitir copia de la resolución recaída a la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

5.-Una vez firmo en vía administrativa.

Madrid.
5.-Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la reparcelación, notificar a todos los interesados y proceder a otorgar escritura pública o expedir documento con las solemnidades y requisitos de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 113 de gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

Contra la presente resolución, que none fin

Contra la presente resolución, que pone fin a la via administrativa, se puede interponer recurso de reposición ante el mismo Organo que le ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la jurisdicción competente, en el plazo de dos meses desde la resolución del recurso potestativo de reposición, o en su caso, desde la publicación de la presente, sin perjuicio de la interposición de cuantos otros derechos considere para la defensa de los intereses de los afectados

4 de junio de 2024 El Alcalde, Jesús Muñoz Muñoz

#### Entrevista



Santiago Cañas Bonci. MADRID

l pasado 3 de junio, cuando se iba a celebrar la segunda Junta de Gobierno desde que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, está al frente de la presidencia de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), los alcaldes socialistas abandonaron la sesión. Acusaron a Piquet de hacer un «uso partidista» y de emprender una «deriva autoritaria» por «imponer la limitación de debates». Ella considera que ninguna de estas afirmaciones se sostiene y «tiende la mano» para que la relación «se reconduzca». «Nuestro objetivo era ordenar los debates. Precisamente queríamos evitar la crispación», cuenta en una conversación por videollamada. La presidenta habla de los problemas a los que se enfrentan los 179 municipios de la Comunidad y afirma que reciben «poca ayuda y muchos insultos del Gobierno central».

¿Qué pasó en la segunda Junta de Gobierno de la FMM?

La explicación a lo que ocurrió es sencilla. Cuando iniciamos la reunión, el secretario general advirtió que se proponía ordenar el debate. Nunca ha existido un reglamento que ordene las intervenciones y el secretario general lo que propuso era ordenar el debate. Entonces empezaron todos a protestary a decir que esto era una imposición y lo que dijimos es que

no era ninguna imposición en tanto en cuanto no estaba regulado.
Tan válido es este método como el
anterior. Precisamente se trata de
ordenar todo esto para que siempre nos podamos sujetar a ese
reglamento y no haya ninguna imposición. Dijeron que ese reglamento teníamos que consensuarlo y les respondimos que por
supuesto. Les mostramos la mano

MADRID 5

MADRID 5



tendida para que todo se hiciera de manera consensuada, pero nada les valió. Abandonaron la sesión. Está grabado cómo un alcalde le dio incluso una patada a una mesa y nos tildó de fascistas. Dieron hasta un golpe en la pared del pasillo.

Los alcaldes del PSOE han hablado de «uso partidista» o «de-

#### riva autoritaria» de la FMM. ¿Qué responde a estas acusaciones?

Que deriva autoritaria, en absoluto. Precisamente, como no existe una regulación, el presidente o la presidenta de la Federación, junto con su secretario general, pueden ordenar el debate como consideren que es lo mejor para el desarrollo de las sesiones y, visto lo que

pasó en la primera sesión, en la que todo el mundo quería hablar y gritar, porque todos querían insultar, lo que pretendíamos era evitar una confrontación y que hubiera una sesión regulada y ordenada. Tampoco hay ninguna deriva autoritaria. Podrían acusar al anterior presidente de la Federación, que nunca se preocupó por ordenar absolutamente nada. Tanto es así que la Federación era un caos, así que deriva autoritaria creo que hay muy poca, sino un afán de ordenar. Lo que se pretende es que no se haga un uso partidista de la Federación ni por unos ni por otros, ni tampoco entremos en una guerra con debates absurdos y estériles que no nos llevan a ningún lado más que la crispación. Precisamente eso es lo que queríamos evitar.

#### ¿En qué situación queda ahora la Federación después de este episodio?

La sesión, por supuesto, continuó con la ausencia de esos alcaldes socialistas convocados. Se celebró con la presencia de los regidores que quedaban, que eran los alcaldes del Partido Popular y se desarrolló y se tomaron los acuerdos que en esa sesión iban en el orden del día.

#### ¿Cómo queda la Federación?

La Federación funciona de la misma manera. Seguimos trabajando en la elaboración de ese reglamento que intentaremos consensuar con ellos, pero si se escoran hacia una deriva absolutamente sectaria... En sus manos queda. Tengo muy claro que asumo la presidencia de todos los municipios de Madrid, sean del color que sean.

#### Esta relación, que con este episodio se ha visto deteriorada, ¿ya preveían que iba a ser así de conflictiva con su presidencia?

No, es una sorpresa porque esto fue consecuencia del desorden y de la crispación que ellos mismos provocaron en la primera Junta de Gobierno.

Todos ellos, en la primera reunión que celebramos de la FMM, se conectaron de manera telemática, mientras que el resto o la mayoría de alcaldes y la presidencia estábamos en la sede de la Federación de Municipios.

#### ¿Entonces considera que era una estrategia orquestada y que iban dispuestos a reventar la reunión ante la proximidad de unas elecciones como las Europeas?

Sí, mi opinión es que efectivamente tenían una estrategia electoral que desconocía cuando la iban a utilizar y les vino muy bien el punto de la ordenación del debate para hacerlo. Si no, hubieran encontrado cualquier otra excusa. Tengo clarísimo que venían a reventar la Junta de Gobierno como hicieron, de hecho, en la primera. Como no lo consiguieron, utilizaron esa estrategia. Sí, creo absolutamente que iban a utilizar la Junta de Gobierno de la Federación para hacer un uso partidista de la misma en período electoral.

# ¿Cree que este episodio puede hacer ver a los vecinos que existe un clima polarizado, que suele estar más asociado a la política nacional que a la municipal? Espero que los vecinos no tengan esa percepción porque si algo ha habido siempre en el seno de la Federación es el consenso. Yo sigo teniéndoles la mano para que así



Seguimos trabajando en ese reglamento con la mano tendida para consensuarlo»

«Tengo clarísimo que los alcaldes del PSOE vinieron a reventar la Junta de Gobierno»

«Espero que la relación con los alcaldes del PSOE se reconduzca y haya espíritu constructivo»

«Nos dañan la política migratoria del Gobierno y los problemas con la red de Cercanías»

sea. Es mi obligación y mi responsabilidad y mi deseo personal. Espero que esta relación se reconduzca, y que ahora que ha pasado el período electoral vengan con más ganas o con un afán más propositivo y constructivo que destructivo y electoralista.

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los munici-

#### pios de Madrid?

Lo que nos han ido trasladando durante estos meses los alcaldes de la región son, por un lado, un problema generalizado, acuciante y notorio con Cercanías. Es algo que hemos querido trasladar al Ministerio. Nos preocupa el problema en la seguridad, poder tener más agentes de Policía Local y Nacional. También nos preocupa a muchos municipios de la región el problema migratorio en tanto en cuanto nos afecta. Y algo también que nos inquieta a los de mayor extensión y que queremos que también preocupe a los municipios más pequeños es el reparto de fondos europeos.

#### ¿Qué balance hace hasta el momento de su gestión?

El balance es positivo porque veo tanto al personal de la Federación como a todos los miembros de las comisiones con muchas ganas de poder hacer cosas. Es verdad que antes yo creo que se tenía una percepción de la Federación como una herramienta menos útil y es precisamente lo que queremos cambiar de esta institución que está al servicio de los madrileños.

#### ¿Hasta qué punto las políticas del Gobierno central están dañando los municipios madrileños?

Nos está dañando la política migratoria del Gobierno central, el problema que tenemos con la red de Cercanías en esta región, que no le ocurre a otros como Cataluña, donde sí que transfieren las competencias de Rodalies y 6.000 millones. Toda la política económica que se ha desplegado afecta la vida de los vecinos. La tasa de residuos que vamos a tener que exigir los alcaldes a las familias es impuesta por el Gobierno de España, porque ellos dicen que es una transposición de la ley de una directiva europea.

Por supuesto que ellos transponen una directiva europea, pero es la ley de Sánchez la que obliga a que los alcaldes de los municipios de Madrid se lo carguemos a las familias. Claro que nos afectan mucho todas las decisiones del Gobierno de España.

Con eso tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que afrontar y, si alguna vez queremos levantar la voz porque entendemos que no es justo o que se podría hacer de otra manera, lo haremos con toda la libertad institucional, pero no por ello podemos recibir insultos. Es lo único que recibimos: poca ayuda y muchos insultos del Gobierno central.

6 MADRID

Comercios Centenarios. Este negocio madrileño, fundado en 1890, vende bolsas de café en un mercado que en el que últimamente se ha generado mucha competencia



Álvaro Rodríguez, el director comercial de La Mexicana, en la tienda del negocio centenario de la calle de Preciados, 24

## La Mexicana, la tienda que vende más café del mundo

#### Santiago Cañas Bonci. MADRID

Las montañas de sacos de café de la fábrica de Cafés La Mexicana le servían a Álvaro Rodríguez, el director comercial de la compañía, de fuerte usando su imaginación. Entonces era todavía un niño y jugaba con su hermana, Iria Rodríguez, directora general; al pocotiempoya empezaban a ayudar a empaquetar productos del negocio que heredaron. «Siempre decimos que nos daban café en el biberón», asegura Álvaro en la puerta del establecimiento de la calle de Preciados. Este local tiene un Récord Guinness: «la tienda que más café vende en el mundo», establecido en 1990. Ahoracuentan con 16 establecimientos, de los cuales 14 están en Madrid, en

los que venden bolsas de café y han introducido un servicio de venta de café para llevar. En un escenario en el que las ventas de café han crecido, este negocio fundado en 1890 ha tenido que adaptarse «a las nuevas tendencias», en un tiempo en el que hay un alto «friquismo» del café.

La Mexicana debe su nombre a Dolores Levil. «Era una señora mexicana, hija de madrileños, que vino a Madrid a conocer la tierra de sus padres. Fundó en la calle de Preciados, 24, que antes era calle del Carmen, 25, una tienda de café. La gente decía, "¿dónde vas? Donde la mexicana"», narra Álvaro. Entonces, el abuelo de Álvaro e Iria, empezó a colaborar con Levil. «Se quedó huérfano muy pronto, y tuvo que ganarse la vida. Solía hacer trueques. Y en uno de estos,

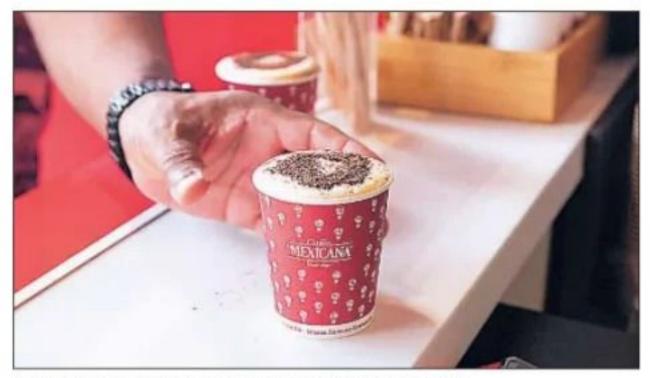

La tienda fue pionera en importar café de Colombia

le pagaron con un saco de café verde, que es el que se tueste y después nos bebemos. Se lo explicaron, y empezó a tostarlo él para la señora mexicana con una sartén en el patio de vecinos». Más tarde, Levil quiso «volver a su tierra natal» y traspasó el negocio a su abuelo.

La tienda era «famosa» porque «solo vendía buen café». Cuando Guinea Ecuatorial eracolonia española – hasta 1968–, allí se «cultivaba café». «El café que había en España, lo compraba el Estado, y hacía tres calidades: A, By C. De por sí, el café de Guinea no era tan muy bueno. Cada tostador de café recibía A, By C. Entonces la apuesta por la cali-

dad que hizo mi abuelo fue vender sus B y C a otros y comprarles la A. Con lo cual, cuando tú vas a La Mexicana, solo tenías calidad A», explica Álvaro. Cuando seliberalizó el mercado del café, cuenta Álvaro que la tienda fue «pionera en importar» el café de Colombia y fue uno de los «primeros cafés colombianos que hubo en Madrid».

Más tarde, asumió el negocio el padre de Álvaro e Iria -los hermanos son tercera generación de la familia. A partir los años setenta, se empezaron a expandir. Abrieron primero una segunda tienda en Goya y una tercera en la calle Fuencarral, en el año 1984. Hoy son 16 establecimientos, pero es casi todo



Nosotros nos hemos adaptado a los nuevos cambios: café de especialidad, venta online...»

El establecimiento debe su nombre a Dolores Levil, una mexicana hija de españoles

Madrid: 14 están en la capital, y mantienen una en Talavera y otra en León. Sin embargo, según Álvaro, «nuestro punto fuerte es el café recién tostado y la amabilidad en tienda. Cuando tienes una tienda a 400 kilómetros, no puedes controlar esa atención».

Lo que ha hecho la tercera generación es acomodarse a las «nuevas
tendencias», en palabras de Álvaro.
«Lo que hemos hecho nosotros es
adaptamos a las nuevas tendencias
y los nuevos cambios: cafés de especialidad, venta online, muchísima mayor información de cada
café, trazabilidad, muchos más orígenes, otros productos relacionados, la degustación, y cambiar la
imagen, la marca, el discurso». El
café de La Mexicana solo se puede
comprar en sus establecimientos
físicos o en su página web.

En España, el consumo de café tostado y soluble per cápita fue de 3,81 kilogramos, según un informe de 2022 de la Asociación Española del Café, pero a principios de siglo, en 2002, la cifra era 1,91 kg. Muy lejos del país en Europa que más café bebe: Finlandia, con 11,81 kg per cápita, según datos de 2022-2023 de la Federación Europea del Café (ECF, por sus siglas en inglés).

El negocio familiar ha observado en estos últimos años cómo ha ido evolucionando el consumo del café, que al principio llegó «con una mayor información en parte gracias a internet», llegando a «un nivel de postureo y de friquismo que se teva de las manos». Cadavez ha ido subiendo más la competencia, con «las grandes superficies, los supermercados, Amazon». Este auge del café al principio no les benefició, pero luego «tanta publicidad hizo bien».

TARAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024

## LARAZON 25





## MADRID VIVR

Martes 18.6.2024

## Gastronomía Donde el sushi se celebra cada día del año

SLVJ Bless, donde se conjuga la fusión de autor, con coctelería y música

Ponja propone una experiencia inmersiva en la cultura peruana



Andrés Sánchez Magro. MADRID

La globalización, ese concepto que nos aterraba a todos al principio -tan puritanos nosotros-, nos ha dado grandes cosas. Y más en la mesa. Ya es hora de que nos despojemos de nuestros prejuicios más oscuros y gritemos a los cuatro vientos ese olé que tanto se merece. Nos ha permitido probar bocados que ni de lejos hubiéramos soñado tomar en este Madrid tan castizo en el que vivimos. Pero bienvenido sea todo, que nos ha permitido abrir nuestras mentes y celebrar la gastronomía a nivel mundial. Al igual que siempre hay un roto para un descosido, todas las grandes recetas tienen un día y ahora es el turno del sushi, que como cada 18 de junio celebra su día grande. Cierto es que este manjar asiático --porque para mí lo es- o te encanta o lo detestas. Hay disponibles infinitas combinaciones diferentes para satisfacer hasta el más exigente de los paladares, desde fusiones con el Perú, hasta japos-asturianos o experiencias puristas como si de un auténtico sushi-bar tokiota se tratara.

Uno de esos lugares en los que se honra al sushi y al buen hacer de los asiáticos en la cocina es en SLVJ Bless, ese espacio único donde se conjuga la fusión japonesa de autor, con coctelería, música, un exuberante interiorismo y un

programa de performances diseñado por su propio departamento artístico. La personalidad creativa del chefvenezolano Fermín Azcue destaca en una propuesta con raíces latinas, en la que puedes encontrar desde impecables sashimis y nigiris hasta originales rolls de creación propia como el 'Dinamite' -de cangrejo osaki glaseado en aderezo 'dinamita' envuelto en hoja de soja y acompañado de mantequilla trufada --. Con motivo del día del sushi, SLVJ Bless (y también SLVJ Valencia) ofrecerá hasta el próximo domingo 23 de junio el «Sushi Moriawase», un surtido de los mejores rolls, sashimi y nigiri por 120 €.

Si lo que se busca es cocina nikkei en Madrid, Ronda 14, del chef Mario Céspedes, es el sitio. Se trata de un encuentro gustativo entre las cocinas de Perú, Japón y España y una técnica depurada para conseguir sabores refinados y equilibrados. El sushi cuenta con una amplia propuesta, englobada en tres esenciales de la cultura nipona: el gunkan, el nigiri y el roll se ofrecen en distintas versiones con pescados, como el salmón, el atún o el pez mantequilla, o crustáceos, como el cangrejo de caparazón blando, el centollo o los langostinos. Me chivan por el pinganillo que es imprescindible degustar el seco de wagyu con tacu tacu de faba asturiana, uno de los hits del restaurante. Seguimos hacia el mercado de Antón Martín, donde se encuentra Yokaloka, una de las experiencias japonesas más auténticas de la capital. En este izakaya sushi bar podrán degustar sets de sushi con las referencias más representativas de Japón, acompañándolo de wasabi natural y una gran variedad de sakes, la bebida nipona por excelencia.

Otra opción es Ponja Nikkei, un lugar de peregrinación para los amantes de estos bocados. Abierto desde 2021 y perteneciente al Grupo Quispe, este restaurante ejerce de embajador de la cocina nikkei en la capital; Ponja propone



Asia se fusiona cada vez con más cocinas e ingredientes

al comensal una experiencia inmersiva en la cultura peruana a través de una mesa nikkei y su mix entre la cocina caliente y la fría. La carta es una fusión perfecta entre la técnica japonesa y los colores y sabores de Perú; en los platos, muy pulidos, detallistas y 100 % caseros, quedan patentes la maestría y la minuciosidad nipona y la potencia de la cocina peruana más genuina. Para lo que estamos celebrando, distintos tipos de nigiris -pez mantequilla pachicai, sal-

món noruego aburi, pulpo al olivo o de ternera a lo pobre, entre otros-; de sashimi -hamachi, salmón noruego y atún de almadraba--; de gunkan --de vieiras, de hamachi ebi furai (fritura típica de Japón) y de atún rojo- y de makis, con variantes como el tartar - maki tempurizado, ebi furai y aguacate, junto con tartar de atún, mayo Ponja, ajo frito y salsa tare- o el navaja brava --con navajas flambeadas, maceradas en kimchi y

leche de tigre de ají amarillo-. El chef Eduardo Marco también sorprende con su personalísima propuesta en Asiako. Las cocinas vasca y asiática vuelven a hacer su magia. Marco cautiva con sus creaciones, que invitan a hacer un viaje culinario por el continente asiático de la mano de países como China, Filipinas, India, Tailandia, Indonesia, Corea y Japón, pero que tienen como base la cocina tradicional del País Vasco. Técnicas y productos nacionales -con preponderancia del género vasco- que se fusionan de manera irrepetible con especias y métodos de cocción oriental en platos donde el comensal se da de bruces irremediablemente con el ansiado umami. Para abrir boca y festejar este día, me permito el lujo de recomendarles sus suculentos nigiris como, por ejemplo, de atún, ligeramente marinado en ponzuy sopleteado, crema de tomate, shitake encurtido y nama shichimi; de vieira sopleteada, con salsa xo casera, soja-sésamo y mayo kimchi; de rodaballo a la brasa, con pilpil de sus espinas y limón negro, o de huevo de codorniz frito, papada ibérica, trufa de temporada y caviar. Si quieren darse un homenaje un poco más amplio apuesten por alguno de sus tres nuevos menús degustación con los que conocer de manera sencilla y cómoda la esencia de esta parrilla vasca que mira a Oriente: clásico, de siete pases (65 euros); temporada, de siete pases (65 euros), y Asiako, de diez pases (95 euros); todos compuestos por platos señeros de la carta.

El chef Eduardo

Marco también

personalísima propuesta en

Asiako

# MAESTROS JAMONEROS



medallas de oro en IFFA Frankfurt, la feria de alimentación más importante del mundo Premio gastronómico del Real Instituto Alfonso XIII



PVP web 2266

203€

#### **SÓLO CALIDAD SUPREMA**



LOTE N°20:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Pata Negra" 7,5 kg aprox.

EXCELENTE ANADA, CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.

483€

PVP web 539€

# LOTE Nº8:

Jamón de Bellota Ibérico - 75% Raza Ibérica 7,5 kg aprox. EXCELENTE ANADA. CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.



LOTE N°5:

Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% Raza Ibérica - 7,5 kg aprox. MAGNIFICA CURACIÓN



LOTE Nº21:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Pata Negra" 5 kg aprox.

CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



LOTE N°3:

Paleta de Bellota Ibérica - 75% Raza Ibérica 5 kg aprox.

CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



LOTE N°55:

Paleta de Cebo de Campo Ibérica 50% Raza Ibérica - 5 kg aprox.

#### AHORA EDICIÓN ESPECIAL LONCHEADO



LOTE N°22:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A CUCHILLO Paleta de Bellota 100% Ibérica "Pata Negra"

- 15 bandejas de 100 g cortadas a cuchillo
- 1 bolsa de 100 g de tacos
- Huesos cortados, envasados al vacio



LOTE N°33:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A CUCHILLO Paleta de Bellota Ibérica - 75% Raza Ibérica

- 15 bandejas de 100 g cortadas a cuchillo
- 1 bolsa de 100 g de tacos
- Huesos cortados, envasados al vacío



122€ IVA y portes

PVP web 136€

#### LOTE N°51:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A MÁQUINA Paleta de Cebo de Campo Ibérica 50% Raza Ibérica "Cinco Soles"

- 16 bandejas de 100 g
- Huesos cortados, envasados al vacio

#### Directamente de fábrica a su casa. Envío en 24/48 horas.

Particulares, empresas: disponemos de lotes regalo.

**USTED ELIGE** 

BELLOTA 100% RAZA IBÉRICA

BELLOTA 75% RAZA IBÉRICA

CEBO DE CAMPO 50% RAZA IBÉRICA

#### INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

923 39 07 05

Todos los días de 10:00 a 21:00h incluso festivos

> Frades de la Sierra (Salamanca)

\*ENVÍOS GRATIS.

Peninsula en pedidos superiores a 50€ (24/48 h.), Baleares y Canarias en pedidos superiores a 150€ (9 días).

Código descuento compra online: RZ23 WWW.MAESTROSJAMONEROS.COM

Marta de Andrés. MADRID

esde que el Ministerio de Sanidad presentó el borrador de su Estrategia de Salud Mental, afinales de 2021, las sociedades de psiquiatría llevan alertando de los errores de concepto con el que se plantean las políticas para abordar uno de los problemas de salud más importantes de la sociedad española. Desde las primeras versiones, el documento ya atacaba frontalmente a la psiquiatría como ciencia, y le echaba la culpa de que España sea uno de los países del mundo donde más psicofármacos se consumen.

Pero no solo el Ministerio nunca escuchó a los profesionales de este ámbito, sino que su enconamiento se ha ido radicalizando con el paso del tiempo. Durante la Comisión Mixta para el estudio de los Problemas de las Adicciones en el Congreso, que tuvo lugar el pasa-

#### «Mónica García va en contra de los fármacos que aprueba y regula su propio Ministerio»

do mes de abril, la ministra, Mónica García, dijo que el consumo de hipnosedantes, como las benzodiacepinas, produce 1.000 muertes al año de forma directa y otras 2.000 relacionadas.

Alpocotiempo, el Comisionado de Salud mental anunció que preparaba una guía para reducir los fármacos psicotrópicos, y lanzó mensajes más que discutibles como que «los tratamientos farmacológicos a largo plazo matan.
Las personas que se medican para trastornos psiquiátricos viven 20 años menos».

#### Más que una negligencia

Ante tales sinsentidos, Celso Arango, uno de los psiquiatras más reconocidos en Europa y en el mundo, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y jefe del departamento pediátrico y juvenil del mismo centro hospitalario, contestó a las declaraciones en un hilo de la red social X. En él, hizo referencia a un estudio de

> La ministra de Sanidad, Mónica García, ayer, en la presentación de la campaña frente al calor

Ni los antidepresivos acortan la vida ni el activismo social previene la patología mental. Psiquiatras alertan del riesgo de hacer caso a los bulos que lanza el Ministerio

# Sanidad alienta sus propias pseudoterapias

incidencia de primeros episodios de psicosis a nivel mundial, recién publicado en la revista científica The Lancet Psychiatry, del que es coautor, y señalaba lo siguiente: «Mientras algunos se preocupan de que las personas con trastorno mental tomen tratamientos el mundo se preocupa porque el principal problema de la salud mental sea que la mayoría de las personas no tengan acceso a esos tratamientos. ¿Se imaginan a una ministra de Sanidad compartiendo que los fármacos que tiene aprobados su Ministerio matan y, si no se toman se vive más, en contra de toda evidencia científica? Y



SOCIEDAD 31

digo en contra porque es exactamente al revés», indicó.

«Por ejemplo -prosiguió- las personas con esquizofrenia que toman medicación tienen el doble de posibilidades de vivir en un seguimiento a veinte años, sobre todo si toman clozapina. Que una ministra de Sanidad promueva datos falsos y contrarios a la evidencia y, peor aún, el abandono del tratamiento, es más que una negligencia. Los antipsicóticos han mejorado sustancialmente la calidad deviday morbimortalidad de pacientes con esquizofrenia, así como de las personas de su entorno».

#### Sin dinero para resolver la falta de psiquiatras

• Uno de los aspectos en los que casi todos los agentes implicados en el abordaje de la salud mental están de acuerdo es que el esfuerzo debe ponerse en aumentar el número de profesionales sanitarios, tanto psicólogos como psiquiatras y enfermeras/os especializados. La Comunidad de Madrid censuró el pasado viernes que en el Plan de Acción de Salud Mental no se incluyan fondos para recursos humanos. "Creemos que, en temas de salud mental, la alta tecnología son los psiquiatras, los psicólogos clínicos, las enfermeras de salud mental, y ahí hemos pedido que por favor haya fondos específicos», indicó la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, después del pleno del Consejo Interterritorial del SNS. La solución pasa por aumentar las plazas para estos profesionales, con el objetivo del que el déficit, acumulado desde hace más de una década, se arregle en unos años. Sin esto o, por ejemplo, crear más hospitales de día, los delirios de Sanidad de deprescribir medicación podrán tener consecuencias nefastas en la población psiquiátrica.

De ahí que tanto él como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Semps), el Colegio de la Psiquiatría de Madrid y decenas de profesionales, a nivel particular se pregunten donde está la coherencia en un Ministerio que ataca sin piedad a las pseudociencias mientras defiende las que encajan con su ideología.

#### Nula evidencia, solo ideología

Recientemente, la comisionada de Salud Mental, Belén García, se estrenaba en público con unas declaraciones ante los medios en las que defendió la deprescripción de psicofármacos. «La idea es que se puedan prescribir grupos de deporte en lugar de rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de lorazepam». Unas declaraciones que, además de peligrosas para las personas con enfermedades mentales, fueron un jarro de agua fría para psiquiatras y psicólogos, dado que la psicoterapia tampoco pareció considerarse una opción válida.

Y es que ni sindicarse ni apuntarse a una asociación feminista tienen evidencia científica alguna para prevenir o tratar los trastornos emocionales, pero sí la tienen algunas de las terapias que han incluido en su «Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias». En concreto, el entrenamiento autógeno, una técnica psicoterapéutica basada en la concentración pasiva en sensaciones corporales naturales. En países como Alemania, Rusia, Canadá, Japón e Italia esta técnica tiene reconocimiento oficial junto a otras psicoterapias, como la cognitivo-conductual. En Reino Unido está reconocido y recomendado por el Servicio Nacional de Salud (NHS).

Aunque el documento no lo mete en el saco de las pseudoterapias, sí dice de él que pese a que 
«podría resultar beneficioso en la 
mejora de síntomas psicológicos 
y físicos en distintas condiciones 
de salud, las conclusiones no son 
definitivas debido al bajo número 
de estudios y su riesgo de sesgo 
alto o incierto».

Ante esto, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática ha mandado varios documentos a Sanidad donde detallan la evidencia de este tipo de psicoterapia (más de 5.000 estudios), acompañada de escritos de expertos para solicitar «la urgente revisión y modificación del informe y la retirada del entrenamiento autógeno del grupo de terapias bajo sospecha así como la revisión completa del Plan oficial».

# Alarma en Japón por el brote de «bacteria carnívora»

Puede causar la destrucción de tejidos y fallo multiorgánico en apenas 48 horas

Mar Schez. Cascado. HONG KONG

Japón se enfrenta a una crisis de salud pública ante el acelerado aumento de casos del síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS), una infección bacteriana devastadora que se está propagando rápidamente por todo el país. Según cifras del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, los casos de STSS registrados en la primera mitad de este año ya han superado el total de 2023, un repunte inquietante. La llamada «bacteria carnívora», responsable del STSS, una cepa particularmente agresiva del estreptococo del grupo A, puede causar la destrucción de los tejidos y un fallo multiorgánico en cuestión de 48 horas, exponiendo a los pacientes a un riesgo letal.

En los últimos meses, el país

asiático se ha visto sacudido por este brote de la peligrosa bacteria que está cobrando vidas a un ritmo alarmante. El síndrome de shock tóxicoestreptocócico es una enfermedad grave causada por una infección que se propaga a través de la bacteria estreptococo del grupoA(GASpor sus siglas en inglés). El STSS

suele tener su origen en infecciones como la faringitis, infecciones
cutáneas (como el impétigo o la
celulitis) o invasivas como la fascitis necrotizante y la bacteriemia
(presencia de bacterias en la sangre). Algunas cepas del GAS pueden provocar un cuadro clínico
que se desarrolla a una velocidad
vertiginosa. Los pacientes empiezan a sufrir dolor e hinchazón en
las extremidades, fiebre alta y caída de la presión arterial. Estos
síntomas iniciales pueden pro-

gresar rápidamente hacia una necrosis de los tejidos, problemas respiratorios y finalmente, un colapso multiorgánico.

Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, los casos de STSS han llegado a 977 hasta el 2 de junio, superando los 941 registrados en todo 2023. El profesor Ken Kikuchi, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de la Mujer de Tokio, advirtió de que las proyecciones apuntan a que las infecciones podrían llegar a 2.500 casos este mismo año. «La mayoría de las muertes se producen en 48 horas», señaló Kikuchi. «En cuanto un paciente nota hinchazón en el pie por la mañana, puede expandirse hasta la rodilla a mediodía, y morir en un lapso de dos días».

Las alarmantes tasas de mortalidad del STSS, que oscilan entre el 30% y el 70% incluso con tratamiento antibiótico agresivo y hospitalización, han puesto al sistema sanitario japonés contra las cuerdas, en una carrera angustiosa por evitar desenlaces fatales. Los expertos advierten que el tratamiento debe iniciarse de manera inmediata si se quiere tener alguna posibilidad de frenar el avance de esta «bacteria carnívora». Es crucial que los pacientes reciban oxígeno, fluidos intravenosos, antibióticos y otras terapias de soporte vital sin demora. Incluso con una intervención precoz, los enfermos pueden tardar semanas o incluso meses en recuperarse por completo de los efectos físicos de esta enfermedad tan letal.

ElSTSS es más frecuente en personas con un sistema inmunitario deficiente, como los ancianos, las consumidoras de esteroides, las que se recuperan de una enfermedad reciente (sobre todo la varicela), las que padecen diabetes de tipo 2 o las que tienen problemas con las drogas o el alcohol. La demografía japonesa se caracteriza por un envejecimiento poblacional progresivo, lo cual puede ser un factor que contribuya a la incidencia particularmente elevada de la patología en el país.

Los expertos médicos enfatizan la importancia crítica de implementar medidas preventivas efectivas para controlar su diseminación, como un riguroso la-

> vado de manos, el uso adecuado de mascarillas y la desinfección exhaustiva de superficies.

Japón no es el único país que se enfrenta a la propagación de esta peligrosa bacteria. A finales de 2022, al menos cinco naciones europeas comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un aumento de los casos de enfer-

medad por estreptococos invasivos del grupo A (iGAS), que incluye el STSS. Según la OMS, este repunte de infecciones graves se produjo después del fin de las restricciones de salud pública impuestas durante la pandemia de Covid-19.

En medio de este escenario desolador, la esperanza se aferra a los esfuerzos por desarrollar una vacuna que pueda ofrecer un muro de contención frente a esta amenaza.



La tasa de mortalidad del STSS se sitúa entre el 30 y el 70 por ciento

Los casos registrados este año en el país asiático ya han superado los de todo 2023 32 SOCIEDAD

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Ribera amenaza a Murcia por sus quejas contra el Ministerio

«Quisiera que me confirmaras (...) si prefieres prescindir de nuestro apoyo», apunta a López Miras en una carta

#### A. Molina, MURCIA

Los enfrentamientos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de la Región de Murcia son constantes. Al cuidado y mantenimiento de la laguna salada del Mar Menor, se unen los recortes en el agua del trasvase Tajo-Segura y, hace pocas semanas, la paralización de la ampliación del Puerto de Cartagena. El último episodio de este conflicto se ha sustentado en una poco amistosa carta remitida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

La ministra afea al jefe del Ejecutivo murciano sus recientes
quejas «sobre un supuesto afán de
castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia» y le apunta que
«quisiera que me confirmaras expresamente si el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar
Menor sigue contando con tu
compromiso de respaldo o si prefieres prescindir de nuestro apoyo». Dicho Marco fue acordado en
el año 2021 entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Región.

En un alarde de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio en la región, la ministra detalla en



La ministra Teresa Ribera, junto a Fernando López Miras

la misiva las «importantes actuaciones» en la Región de Murcia que ha acometido su departamento, como «la firma de un convenio con los regantes del Trasvase Tajo-Segura para que haya un precio subvencionado del agua desalada durante los diez próximos años».

Asimismo, cita «la puesta en marcha de los proyectos, con una inversión global superior a los 700 millones de euros, para aumentar la producción de las desalinizadoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco; construir tres plantas fotovoltaicas anexas a esas desaladoras, con el consiguiente abaratamiento de la factura a los usuarios del trasvase; e interconectar

todas esas instalaciones con la red del postrasvase Tajo-Segura».

Elagravio por las críticas del Gobierno murciano es tal, que además la ministra apremia al Gobierno regional a acometer «cuanto antes» las actuaciones pendientes de desarrollar en la Región de Murcia, «muchas de las cuales están incluidas en la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor y son fundamentales para revertir el estado de degradación ambiental que sufren la laguna y su cuenca vertiente».

Entre las actuaciones pendientes «más importantes», Ribera destaca «la aprobación por parte del Gobierno regional del PrograLa ministra apremia al Gobierno murciano a acometer actuaciones pendientes

El PP de la Región insta a Ribera a activar «los proyectos fundamentales que tiene paralizados» ma de la Zona Vulnerable por Nitratos del Campo de Cartagena».

Tras la misiva de Ribera, el vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, afirmó ayer que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) «debe enviar menos cartas y dedicarse a activar los proyectos fundamentales para la Región que tiene paralizados».

#### Sin criterios técnicos

Segado emplazó a la ministra socialista a que «trabaje para retomar el proyecto de El Gorguel y reactive la regeneración de la Bahía de Portmán, dos actuaciones básicas para fomentar el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento económico, social y medioambiental de nuestro territorio».

De igual manera, apuntó que «la forma en la que Ribera dio carpetazo a El Gorguel, sin basarse en ningún criterio técnico, ejemplifica lo que ha sido su paso por el ministerio, con ataques y bloqueos constantes a cuestiones vitales para la Región de Murcia».

Asimismo, Segado afirmó que «Ribera pasará a la historia como la ministra que recortó el Trasvase Tajo-Segura y perjudicó a los agricultores y regantes de la Región de forma gratuita y partidista».

«Es inadmisible que no haya desatascado ni un solo proyecto y no haya concretado las ayudas que tanto ha anunciado para recuperar el Mar Menor. Ribera solo se acuerda de la Región para pedir el voto en las elecciones, pero su aportación ha sido nefasta para nuestra tierra», explicó. Para Segado, «lo que debería recoger Ribera en una carta es el listado de tareas que tiene pendientes con la Región y empezar a trabajar en los proyectos que tiene paralizados y que frenan el crecimiento de nuestra Comunidad. Menos cartas y más hechos».

#### Luz verde de la UE a la nueva ley ambiental

La Ley de Restauración de la Naturaleza busca revertir los daños de la actividad humana

#### Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

La controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha puesto de uñas a los agricultores europeos, fue finalmente aprobada con un giro de guion propio de su tumultuosa tramitación. Primero fue el voto «in extremis» de Hungría, que en el último momento se pronunció en contra del preacuerdo de las tres principales instituciones europeas, y este lunes fue el cambio de postura de la ministra de Medio Ambiente austriaca, Leonore Gewessler. Un giro de la ministra, anunciado este domingo, en contra de la posición oficial del Gobierno austriaco, que incluso amenaza con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, al entender que Gewessler incurrió en un abuso de poder. La ministra rebelde se defendió diciendo que «hacen falta decisiones valientes», ya que «están en juego vidas».

Las tres principales instituciones europeas - Comisión, Consejoy Parlamento - llegaron a un acuerdo en noviembre para recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados para 2030 y todos ellos en el año 2050. La firme oposición de los agricultores y ganaderos, que consideran que se está poniendo en peligro su modo de vida y la seguridadalimentaria europea, y también del Partido Popular Europeo en la Eurocámara (que finalmente votó en contra) han complicado la tramitación durante estos meses, a pesar de que el texto ha sido rebajado respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario.

Para calmar la ira de los agricultores, el texto final contempla la posibilidad de poner en marcha un freno de emergencia que permite suspender esta nueva legislación durante un año en el caso de los ecosistemas agrícolas, si se producen situaciones de excepcionalidad que escapan al control europeo que supongan consecuencias severas para la seguridad alimentaria.

Además, en el año 2033 la Comisión Europea se ha comprometido a preparar un informe sobre la aplicación de esta legislación y sus consecuencias para la agricultura, pescay los bosques europeos así como elimpacto económico, lo que puede abrir la puerta a destinar más fondos para el sector.

SOCIEDAD 33 LA RAZON • Martes. 18 de junio de 2024

# «Estaba medio muerta, desnuda y cubierta de sangre»

Comienza en Barcelona el juicio al presunto violador de una menor de 16 años hace tres años en Igualada

D. Fernández. BARCELONA

En la Audiencia de Barcelona comenzó ayer el juicio al acusado de violar a una menor de 16 años en Igualada la madrugada del 1 de noviembre de 2021. El hombre se enfrenta a una posible pena de 45 años de prisión por intento de asesinato y agresión sexual. También se le piden diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, así como una indemnización de 300.000 euros. El presunto agresor, de 21 años, se encuentra en prisión provisional desde que fue detenido en abril de 2022.

En la primera sesión del juicio, el acusado pidió declarar en último lugar, y previsiblemente lo hará el jueves. La versión de la víctima, a su vez, se escuchó en la sala, a puerta cerrada, a través de su declaración grabada en el juzgado de instrucción. Declararon cuatro testigos: una amiga de la víctima, un chico con quien mantuvo relaciones sexuales consentidas esa noche y dos camioneros

que la encontraron moribunda en medio de la calle.

Así pues, uno de los camioneros explicó que la chica estaba medio desnuda, temblando, semi inconsciente, balbuceando y con mucha sangre en el suelo, en la cara y en la zona genital. El hombre apuntó que fue avisado por otro camionero. Lo primero que hizo fue taparla con prendas de ropa que llevaba en su camión y llamar al teléfono de emergencias. La chica estaba abandonada en un callejón mal iluminado de la zona industrial cercana a la discoteca donde había salido de fiesta, un área muy poco transitada a las 7 de la mañana del día de Todos los Santos. El primer camionero que vio a la chica ha explicado que la zona, a las 7 de la mañana, estaba bastante oscura, ya que apenas empezaba a salir el sol, y estaba prácticamente vacía porque era Todos los Santos. Al hacer una maniobra para entrar el camión a un callejón, vio el cuerpo de la menor.

Una amiga de la víctima relató que esa noche fueron juntas y solas a la discoteca Èpic para celebrar la fiesta de Halloween. Estuvieron buena parte de la noche juntas, pero hacia las 4 de la madrugada la víctima encontró a un amigo con quien había tenido una relación sentimental y se separaron. Eso enfadó a la amiga, porque habían quedado en que irían juntas. Al terminar la fiesta, llamó a la chica

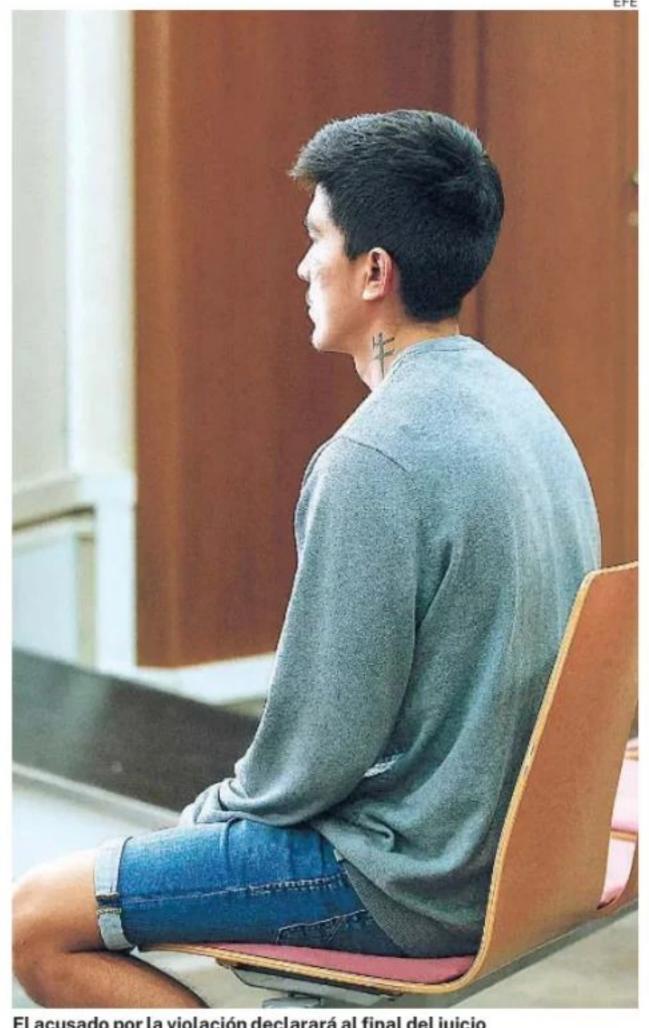

El acusado por la violación declarará al final del juicio

#### El vídeo clave de los 52 segundos

La búsqueda del presunto violador de Igualada, Barcelona, se aceleró gracias a un vídeo de 52 segundos en el que se identifica al acusado avanzando por las calles del municipio barcelonés cuatro horas antes de la brutal agresión. Gracias a

estas imágenes que fueron enviadas a la policía por un vecino se procedió a su detención. Ahora, el acusado de violar a una menor de 16 años a la salida de una discoteca en 2021, declarará al final del juicio que empezó ayer en la Audiencia de Barcelona.

para quedar en el guardarropa, donde habían dejado una mochila con cosas de las dos. La víctima no apareció y, por teléfono y hacia las 6 de la mañana, le dijo que ya se dirigía a la estación de tren para marcharse. Más tarde, hacia las 7, la amiga volvió a llamarla, pero ya no le respondió el teléfono. La víctima tampo corespondió las llamadas de unos chicos hechas por encargo de la amiga.

También testificó el amigo con quien se encontró la víctima esa madrugada. Señaló que se habían conocido un tiempo antes en Calafell y ya habían mantenido relaciones sexuales. Se encontraron en la discoteca hacia las 4 de la madrugada, salieron juntos, fueron a un callejón cercano y mantuvieron relaciones sexuales detrás de un contenedor. Hacia las 6 de la mañana, cuando terminaron, y mientras la chica se subía los pantalones, el chico se fue hacia un callejón cercano donde lo recogería el padre de uno de los amigos con quien había salido de fiesta. Estaban a unos 500 metros de la discoteca, apuntó, y entendió que la chica volvería con sus amigas, pero ya no supo más de ella.

Días después de los hechos, en el hospital, la víctima pidió a la amiga que la ayudara a recordar qué había pasado esa noche, porque ella no sabía bien por qué había acabado hospitalizada, y pensaba que era porque había bebido demasiado. No obstante, la amiga ha declarado que esa noche ninguna de las dos bebió en exceso, y que cuando habló con la víctima a las 6 de la mañana por teléfono no le pareció que estuviera muy ebria.

Fue entre la llamada de las 6 de la mañana con la amiga, cuando se dirigía a la estación de Ferrocarriles, y las 7 de la mañana, cuando fue encontrada por los camioneros, que el acusado habría asaltado, atacado, violado y dejado medio muerta a la víctima.

#### Opinión

## La monarquía y el pueblo

Marina Castaño

a mucha envidia, a quienes consideramos que la tradición es una joya digna de ser conservada con el paso de los siglos, ver a la Familia Real británica posando en el balcón de Buckingham en el día del cum-

pleaños del rey, que este año despertó gran expectación por la vuelta a la vida oficial de la princesa de Gales. Ya sé que las comparaciones son siempre complicadas, pero en nuestro país se conmemoraban casi al mismo tiempo los diez años de reinado de Felipe VI, y como si nada. Algunos periódicos dedicaron varias páginas desgranando un poco esta efeméride, pero actos oficiales, ni medio. Ni mucho menos apariciones en

uno de los balcones de esa joya de nuestro patrimonio arquitectónico que es el Palacio Real de Madrid, que aprecian más los visitantes extranjeros que los propios cazurros nacionales y que incluso denuestan las clases izquierdosas, que se divierten manifestándose con la bandera tricolor pidiendo el final de una institución que tanto trabajo costó restaurar y que tanto armonizó nuestra convivencia en tiempos en que había dudas de si se produciría un baño de sangre con el final del anterior régimen.

En la última década se han reducido casi a la nada los miembros en activo de los representantes reales, siendo el monarca y su consorte los que asumen toda la imagen y, vagamente o puntualmente la Reina Sofía. La Princesa anda en el «training» que la llevará en un futuro a ocupar el trono y su hermana, la Infanta Sofía, muy oscurecida también como sustías Elena y Cristina, pero con la justificación lógica de los estudios, la preparación y la formación que el día de mañana la llevarán a ocupar un puesto de trabajo y también, se supone, algún que otro deber institucional, si bien al paso que vamos, ya veremos qué se le asigna, porque la fotografía actual resulta un poco desangelada apareciendo tan solo el matrimonio huérfano de arropamiento familiar.

Buena diferencia con Carlos III, acompañado al menos de dos de sus hermanos, cuñada, hijo, nuera y nietos. O sea, como aquí en otro tiempo.

34 SOCIEDAD

Martes. 18 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Inma Bermejo. MADRID

l tabaquismo causa más de ocho millones de muertes al año en todo el mundo. En concreto, en España supone 60.000 fallecimientos de fumadores y otros 1.200 por exposición al humo ambiental en personas que no han fumado nunca. Sin embargo, hoy en día, todavía hay más de 1.000 millones de fumadores en el mundo. La Sociedad Española de Hipertensión y Riesgo Vascular y las sociedades autonómicas consideran en el «Documento de consenso sobre tabaquismoy riesgo vascular» que el cambio total a productos sin humo puede ser una alternativa menos peligrosa para la salud de los fumadores que no consiguen dejarlo. Este texto se analizó en profundidad durante el 29º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión y Riesgo Vascular en el que participó Javier Nieto, presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Hipertensión y Riesgo Vascular y jefe de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Hospital General Universitario de Ciudad Real, que ahonda sobre esta recomendación en LA RAZÓN.

#### ¿Qué hace a los productos libres de humo menos perjudiciales?

En España hay entre 9 y 10 millones de fumadores, de los cuales la mitad han decidido no dejar de fumar y de los que lo intentan, la mitad no lo consiguen. Con las alternativas se hace una gestión del daño. Se intenta modificar o reducir el riesgo al que se exponen los pacientes cuando inhalan las sustancias que contiene el humo del cigarrillo tradicional. En concreto, 100 de las 7.000 sustancias químicas que tiene el cigarrillo tradicional son dañinas o potencialmente dañinas para diferentes niveles de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares o reproductivas. Si los pacientes consiguen cambiar completamente a los productos libres de humo, tendrán menos riesgo de padecer estas enfermedades.

#### ¿Hayevidenciasque lo demuestran?

En Suecia, el snus aparece en los años 70 del siglo pasado y ya hay evidencias a largo plazo. En el resto del mundo, las alternativas libres de humo son prácticamente de los años 90 y no ha habido tiempo de comparar sus efectos a largo plazo frente al tabaco. No obstante, sí hay estudios a medio plazo que evidencian una importante

**Javier Nieto** Presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Hipertensión y Riesgo Vascular

# «Si los fumadores cambian a productos libres de humo tienen menos riesgo»

**Reducen la exposición** a sustancias tóxicas en un 95% respecto al cigarrillo

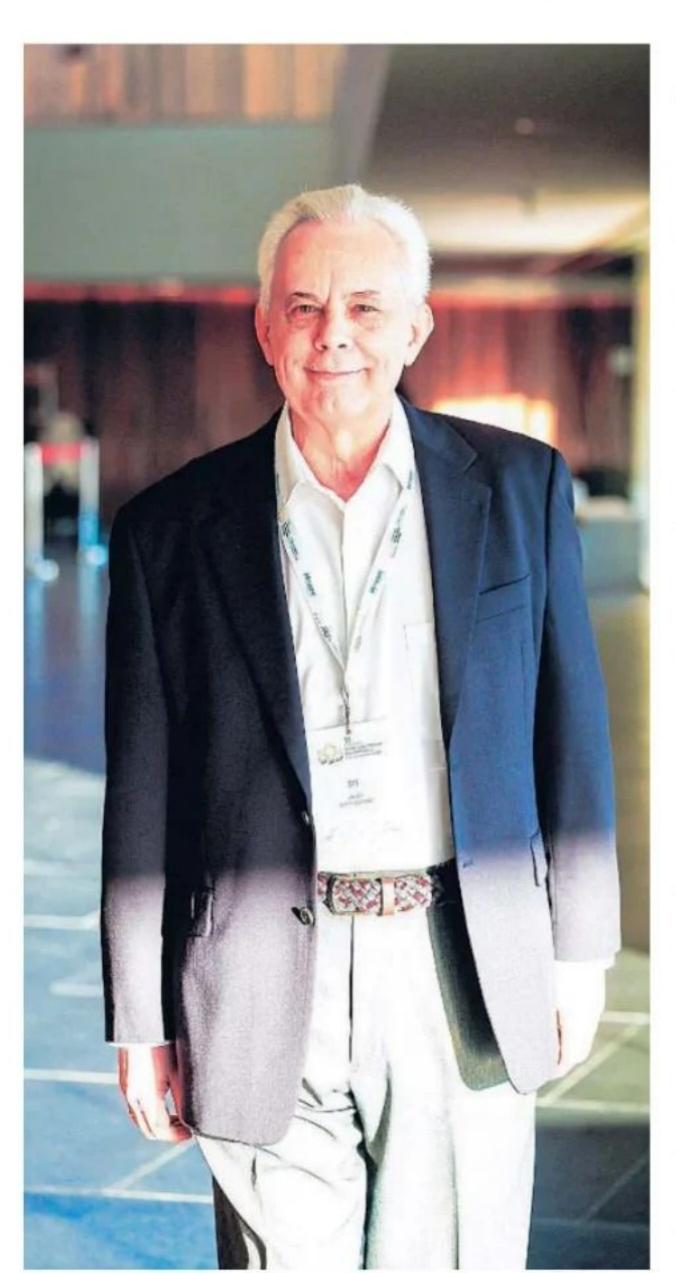

mejora de los pacientes. Parece haber menos eventos cardiovasculares más potentes siempre que los comparamos con aquellos pacientes que no han dejado de fumar. Se trata de disminuir el riesgo al que se expone una población muy importante y probablemente en un futuro no muy lejano tendremos datos en los que se pueda evaluar que esa disminución del riesgo se transforma en una disminución de enfermedades. La otra alternativa es «fuma o deja de fumar». ¿Y qué hacemos con el que no deja de fumar?

#### ¿Puede nombrar algún estudio concreto?

El Instituto Cochrane ha demostrado después de varios estudios clínicos con 70.000 pacientes que la probabilidad de dejar de fumar usando vapeadores es muy similar o algo superior a cuando se usan



La otra opción es "fuma o deja de fumar". ¿Y qué hacemos con el que no lo deja?»

«España, con una tasa de tabaquismo del 22%, difícilmente será un país libre de humo en 2040»

medicamentos como la vareniclina, cuya receta (Champix) se paralizó por la contaminación de
algunos lotes. Está claro que la
cantidad de tóxicos se reduce en
estos productos en un 95%. En este
sentido, las autoridades británicas
han regalado un millón de vapeadores a los fumadores que quieren
dejarlo porque consideran que el
riesgo es inferiory hay países como
Australia y Nueva Zelanda que
avanzan en el mismo sentido.

Aunque no tengamos datos fehacientes de reducción de enfermedad, si nos fijamos en los marcadores que miden la reducción del riesgo, esto podría conllevar una reducción de las enfermedades de todos estos pacientes en un futuro. Al haber un 95% menos de sustancias cancerígenas en las alternativas libres de humo, hay pacientes que han mejorado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) cuando se han pasado a estos productos.

#### ¿Se debe combinar el impulso de las alternativas para fumadores que no pueden dejarlo con una regulación más estricta para los jóvenes?

El Gobierno británico acaba de prohibir la venta de dispositivos electrónicos desechables porque un porcentaje muy importante de ellos lo consumen los jóvenes al ser más baratos. Se trata de ofrecer alternativas al paciente que no puede dejar de fumar para disminuir el riesgo de sufrir enfermedades, pero esto no exime de intentar evitar por todos los medios que los jóvenes se inicien en el hábito.

#### ¿Cuál es la posición de los organismos de salud españoles?

Ellos no quieren oír hablar de esto. En España se mete todo dentro del mismo saco y la cuestión es determinar qué productos ajenos al cigarrillo convencional se pueden usar como productos sanitarios siempre que hayan pasado todos los controles pertinentes, incluso pudiendo recetarlos como un medicamento. Esta es una posibilidad que se valoraba en Australia, pero es posible que redujera su efecto beneficioso ante la necesidad de tener que pasar siempre por consulta. Los suecos, en cambio, tienen una posición diferente con el snus, un producto autóctono de tabaco sin humo en formato húmedo y pasteurizado que se coloca debajo del labio para administrar nicotina a través de las encías. Este es accesible sin receta y tiene una fiscalidad inferior. Con su uso han conseguido reducir el cáncer de pulmón o la EPOC a la mitad, incluso se va a convertir en el único país libre de humo del mundo, con una tasa de tabaquismo inferior al 5%. España, con un 22% de la población fumadora, difícilmente se convertirá en un país libre de humo en 2040, la meta fijada por la UE.

#### ¿Qué medidas se deberían implantar para lograrlo?

Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas deben establecer políticas claras para que los jóvenes no se inicien, para determinar los espacios libres de humo y evitar los fumadores de segunda y tercera mano, pero también habría que valorar una fiscalidad que no perjudique a los productos de menor riesgo. En Suecia, por ejemplo, a los cigarrillos tradicionales se les aplica un 100% de impuestos, a los productos de tabaco calentado y vapeadores alrededor de un 40% y sólo un 8% para el snus. Así, para un sueco, pasar a estas alternativas de menor riesgo resulta más económico.

LA RAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024

#### El libro del día

«El ciclista» Tim Krabbé GEOPLANETA 152 páginas, 15,95 euros

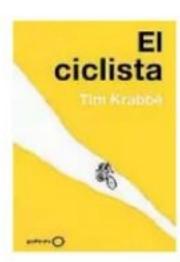

Tim Krabbé, que participó en cerca de mil carreras ciclistas, nos sumerge desde la primera página en una emocionante travesía por los 137 kilómetros del Tour de Mont Aigoual, donde los protagonistas se enfrentan a escapadas, persecuciones, ataques y alianzas en una lucha sin cuartel. Escrita con un ritmo vertiginoso, la novela es un tributo al arte del ciclismo en carretera y una reflexión sobre la naturaleza humana. Desde su publicación en 1978, se ha traducido a más de 50 idiomas, convertida ya en una obra de culto de la literatura deportiva.



Detalle de «La matanza de los inocentes» (1936), de Rosario de Velasco, un lienzo que dio a conocer unas semanas antes de que comenzara la Guerra Civil

J. Ors

l Museo Thyssen Bornemisza prosigue con la reivindicación del papel que han desempeñado las mujeres en la historia del arte que ya emprendió con la exposición «Maestras», continuó luego con la retrospectiva que dedicó a Isabel Quintanilla y ahonda ahora con una necesaria muestra dedicada a la olvidada figura de Rosario de Velasco. Una pintora inscrita en el llamado «retorno al orden», una tendencia marcada por la Nueva Objetividad alemana, que apostó por la figuración tocada por un enorme talento y empuje modernizador, pero que tuvo un azaroso corte vital y arrastró consigo todas las contradicciones propias de la época. De su padre, un coronel del Ejército español con una extraordinaria sensibilidad para el arte (y la literatura), heredó la vocación de la pintura, y de su madre, una vasca con hondas raíces religiosas, la fe católica. Dos influencias de muy distinto cuño que la conducirían por los meandros que tallaron el paisaje de aquel primer tercio del siglo XX. Por un lado, el del lienzo y la paleta, entroncaría con las vanguardias y efervescentes contemporaneidades de su momento y la puso en contacto con aquellas mujeres de enorme talla relacionadas con la Residencia de las Señoritas, codeándose con personalidades inconformistas y de afán rompedor como Maruja Mallo, Rosa Chacel, Concha Espina, Lilí Álvarez y María Teresa León. Un círculo de amistades de dispares filiaciones ideológicas, pero que ellas pasaban por alto porque todas compartían un objetivo común, «que las mujeres ocuparan su lugar en la so-

# Rosario de Velasco, la pintora rescatada por las redes sociales

ciedad», como recuerda ahora Toya Viudes de Velasco, comisaria, junto a Miguel Lusarreta, de esta monografía que acoge el Thyssen y que ella comenzó casi como un propósito personal. En el salón de su casa descansaba un lienzo de proporciones grandes, «Las lavanderas», que observaba cada día, y las preguntas comenzaron a surgir sobre el sino de esa autora que, siguiendo los pasos de Durero, firmaba sus óleos con un monograma compuesto por las letras «R», «D» y «V». Emprendió una campaña por redes, aireó esas iniciales para que instituciones y particulares colaboraran a localizar sus cuadros y, como colofón, propuso a Guillermo Solana, director artístico del Thyssen, una propuesta tentadora: recuperar este nombre de la pintura española. El resultado es la presente iniciativa y, también, redondear cifras del catálogo de la creadora: de ella se conservan 336 obras, aunque saben que

algunas han desaparecido, como «El baño», de 1931.

Este recorrido se centra en unos años de generosa creatividad, los que discurrieron entre los veinte y los cuarenta. Unas décadas de aprendizaje, desarrollo y éxito que estuvieron influidas por la pintura italiana, sobre todo, del Quattrocentro. La mujer, la maternidad, el mundo femenino, tienen un evidente protagonismo y, en ocasiones, quedan ecos de la pintura mitológica del Renacimiento, como puede vislumbrarse en «Lavanderas», donde este grupo de mujeres recuerdan a las ninfas de algunos cuadros; o la pintura religiosa, como deja ver en «Maternidad» (1933).

Hay piezas de enorme talento y magnetismo, como «Mujer con toalla» (1934), y obras de triste augurio, así «La matanza de los inocentes» (1936), que se mostró en público semanas antes del inicio de la Guerra Civil, que marcaría su destino. De Velasco, que se acercó a Falange por su devoción religiosa, conocería la amargura del conflicto. Huyó de Madrid, zona republicana, y buscó refugio en Barcelona, donde era desconocida. Allí la arrestaron por una delación particular y acabó en la Modelo, en una celda que compartía con otra reclusa. Escaparía, como en los mejores filmes, escondida en un carro de ropa usada. La salvó un médico, que se convirtió en su marido, Javier Farrerons, y en su huida se enteró de que su compañera de prisión fue fusilada ese mismo día al amanecer. Aunque cruzó la frontera con Francia y regresó luego a Burgos, la experiencia de la guerra le hizo renegar de la violencia, las ideologías y los enfrentamientos. La dictadura quebrantó el sueño de la pintura, aunque nunca dejó el pincel, hasta el punto de que sería más tarde, rondando ya la senectud cuando afirmaría: ahora ya sí sé pintar.

#### Cultura

#### John Banville

Escritor

# «Quien escribe mis libros es el monstruo que llevo dentro»

El novelista evoca Dublín en «La alquimia del tiempo», unas particulares memorias sobre sus filias literarias y en donde da fe de sus recuerdos y sus arrepentimientos

Javier Ors. MADRID

egresa John Banville con unas particulares memorias, unos recuerdos dublineses a las que ha titulado «La alquimia del tiempo» (Alfaguara). Unas páginas donde, con el pretexto de rememorar sus paseos, evoca la ciudad irlandesa a través del eco que han dejado en ella poetas, escritores y artistas. Pero en realidad lo que tenemos aquí son unas pausadas reflexiones sobre los recuerdos, los arrepentimientos yelniño que todavía llevamos dentro. «Siempre miro el mundo como si fuera un niño. Me sigue pareciendo raro, extraño, incluso curioso, estar vivo en este mundo. Creo que todos los artistas están infantilizados. Son infantiles. Baudelaire, dijo que "un genio no es otra cosa que la infancia contada con precisión". Esto es cierto incluso en artistas muy sofisticados, como Velázquez. Tanto él como nosotros miramos alrededor con sorpresa».

#### El Dublín que describe es el Dublín de los escritores.

A los irlandeses y los dublineses les encanta hablar de sus escritores, pero nuncalos leen. La gente habla como James Joyce, pero me dan ganas de decir a estas personas lo que Joyce dice de los dublineses. Él consideraba que Dublín, y que irlanda, estaba en un estado de parálisis. De hecho, se fue y nunca volvió. Pero lo importante es que Joyce inventó Dublín. Y si hubiera regresado, el Dublín real hubiera interferido con su Dublín imaginario. También sucede con Beckett, solo que él escribe sobre el Dublín protestante de la clase media alta,

mientras Joyce escribe sobre la clase media baja. Ahora ambos son dublineses de la imaginación. Yo no soy de Dublín. El Dublín que escribo en este libro es un lugar imaginado por los escritores y para mí tiene ecos de resonancias porque vivieron allí.

#### Lo imaginado es importante.

Nosotros vivimos en un mundo imaginado que lo convertimos en real. Siempre me ha fascinado el enamoramiento. Me explico. Te rodean de miles de personas y, de repente, estás sentado delante de alguien y el resto deja de existir. Esa persona se convierte en dios, aunque sabemos que esa persona es igual que otro ser humano, pero durante ese tiempo amoroso, esa persona es divina. La elevamos a una existencia trascendente. Hasta dos años más tarde, que sobreviene la desilusión.



Creo que todos los artistas, incluso los sofisticados, están infantilizados. Son infantiles»

«Los votantes de Trump odian a los intelectuales, los artistas y la gente con formación»

#### En estas memorias habla del monstruoquellevadentrodesde que era pequeño

De hecho, el que escribe mis libros es ese monstruo que llevo dentro. Hace unos años, me caí en la calle, me tropecé. Era un día de verano. Seis personas me ayudaron a levantarme. Me acuerdo de que reflexioné: en distintas circunstancias, estos mismos individuos me estarían metiendo en un camión de ganado. Todo es circunstancial, la gente piensa en el mal, pero no existe el mal, solo las circunstancias crean ese mal. Sí, son las circunstancias las que sueltan el monstruo, como sucedió en la Alemania nazi o con la matanza de Ruanda. En esas circunstancias, la gente haría lo que fuera. De hecho, todavía seguimos sin responder cómo tanta gente fue asesinada en Ruanda a golpes. A golpes. Estamos hablando de un trabajo duro.

#### ¿Ese monstruo está volviendo a Europa?

Sí, estamos soltando el monstruo de nuevo en Europa, pero espero que, al final no sea así, aunque no tiene buena pinta. ¿Aquién hay que echarle la culpa? A los intelectuales, por cómo ignoramos al resto del mundo. La gente dice que no les interesan nuestros libros, ni nuestras fotos ni nuestra música. Estuve durante dos meses en Estados Unidos. Entonces, ese año, sabía que Trump iba a ganar, porque conozco ese país desde inicios de los sesenta, y esto era un EE. UU. Furioso... furioso por nada. El miedo y el poder del aburrimiento... Los dos están ahí y nunca hay que ignorar esas fuerzas. La gente es capaz de hacer lo que sea por no aburrirse. El aburrimiento es la antecámara de la muerte. Pero también está que nos odian, a los inte-

lectuales, a los artistas, odian a la clase media conformación, consus cenas, con sus copas de vino, con su vida sofisticada. No nos soportan. Ningún votante de Trump leería mi libro. Diría: «Otro tipo que se lo sabe todo». No desprecio a estas personas. De hecho, un amigo mío asegura que necesitamos aprender a cenar con personas que bendicen la mesa. Esta es una noción bastante profunda. Parece sencillo. Poder tratarnos con personas que nos desprecian, porque en Estados Unidos los que bendicen la mesa son gente de clase media baja sin formación y sin estudios que votan a Trump. Por eso mi amigo dice eso, pero ya es tarde para eso. Vienen a por nosotros. Cuando hablé con una persona que vivía allí y que había votado a Trump, le pregunté por qué le había concedido su voto. Su respuesta fue que iba a reducir las universidades, toda esa estructura, a su nivel...



No creo que existan los recuerdos. Cada vez que recordamos, imaginamos el pasado. Pero es verdad que existen cosas que hemos hecho y que no pueden deshacerse. En uno de mis libros hablo de un asesinato. El asesino dice que no siempre fue un asesino, pero una vez que se comete un asesinato, uno ya es un asesino para siempre. No se puede escapar al remordimiento. Cuando vivía en Dublín y tenía casi veinte años, vino mi padre, porque había un circo en la ciudadya éllegustaba. Me pregun-

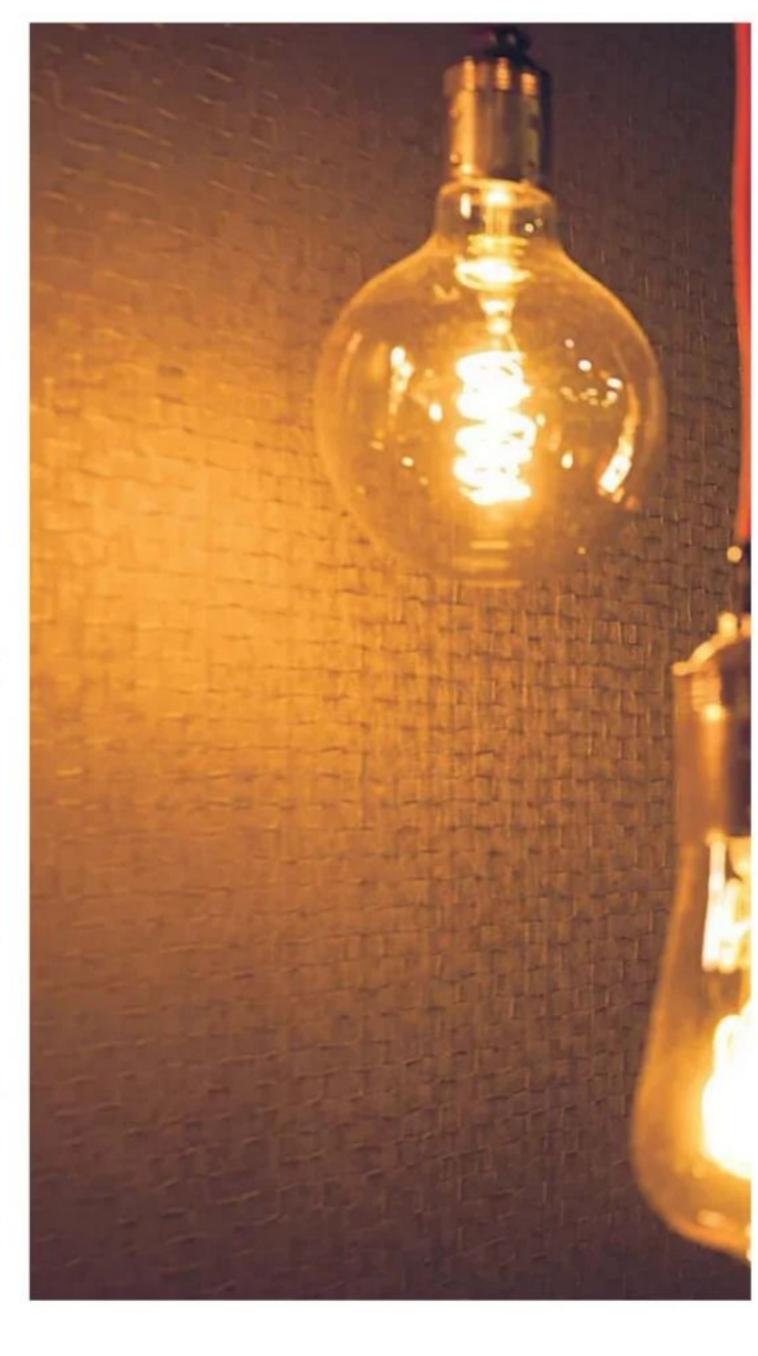



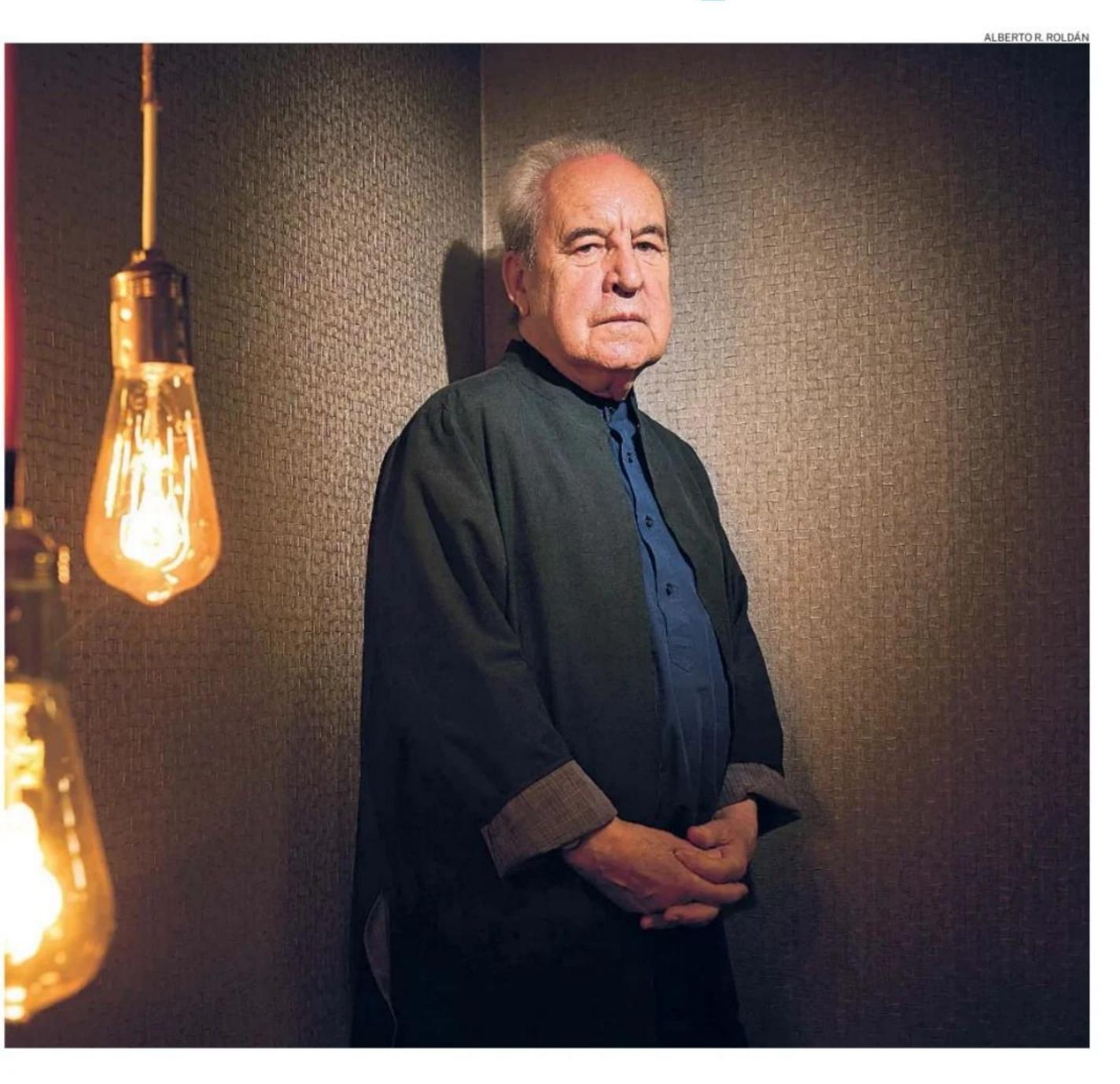

tó si quería ir con él. Le dije que no. Sigo teniendo remordimientos por esa respuesta. Todavía me siento mal. Tendría que haber ido con mi padre. Esto fue un delito. Eso es el monstruo del egoísmo.

#### Enestaspáginasdicequeelniño todavía está dentro de la persona que es hoy.

El niño siempre está dentro de nosotros. En momentos de estrés, de angustia, de sufrimiento, uno se siente como un niño, lo que es útil para un artista, porque en la infancia todo es nuevo, todas las experiencias se experimentan por primera vez. Así es como un artista tiene que mirar el mundo. Cuando se miren las nubes, tiene que ser una emoción nueva. Hay que renovarlo todo...

#### «Debiera haber escrito menos y haber vivido más».

La vejez no es lo que pensaba. Es curioso. Pensaba que era la desilusión, la disolución, el desmoronamiento de uno. Tiene su gracia, un amigo mío, al que llamo Cicerone en mi libro, me apremia para que vayamos a pasear antes de que nuestros cuerpos se desmoronen. Aquí es donde me convierto en el viejo filósofo y le digo: vivid la vida a tope, cada uno de sus momentos, porque solo así no tendréis miedo a la muerte. Son los que no viven intensamente la vida los que temen la muerte. Mi mujer me dijo que no temía la muerte porque había tenido una vida maravillosa y había vivido a tope.

#### En su libro habla de los turistas

#### que pisan las placas conmemorativas con palabras de Joyce.

El turismo está destruyendo el mundo. El problema son los vuelos baratos y los teléfonos, porque todos creen que tienen muchas cosas que deciry no tienen nada que decir. Ves a una pareja en un restaurante y lo primero que hacen es hablar por teléfono. Como dije en una entrevista: «Steve Jobs ha destruido mi mundo».

#### Nos estamos aislando.

Nos hemos desconectado del mundo. Veo gente caminar por el monte sin auriculares...¿Lo entiendes? Si vas al monte, escucha la naturaleza, pero no nos podemos desprender de la tecnología. Ha venido para quedarse. Me temo que la tecnología no es el mundo

real, pero que va a estar en la base del mundo real. La IA es estúpida. Estonta. El problema de las máquinas es que no pueden tener tres pensamientos al mismo tiempo. No son como nosotros, que somos capaces de estar en un restaurante y estar hablando, probando un vino y reparando en una mujer. Aunque a lo mejor las maquinas consideran que estos seres desordenados, esta gente caótica, tienen que desaparecer...



«La alquimia del tiempo» John Banville **ALFAGUARA** 190 páginas 20,90 euros

#### Arte o muerte

#### Portales a otros mundos

#### Joaquín Zapata

Era el momento adecuado. El esfuerzo invertido para fortalecer vínculos entre ciudades a nivel mundial siempre merece la pena. Es algo que necesitamos con urgencia. Personalmente, sugeriría este tipo de intervención a ciudades en conflicto. Descubrir que el enemigo es distinto a cómo nos lo cuentan podría ser útil. Perdónenme si suena ingenuo. Me encuentro disfrutando del sano hábito de la relectura y «La guerra del fin del mundo» de Vargas Llosa, abre mi mente a todo tipo de interpretaciones aterradoras. Pero seamos optimistas. Por ahora tenemos una gran idea que derriba barreras geográficas y culturales de forma inmediata y, además, facilita encuentros entre personas que, de otro modo, jamás se cruzarían. Compartir experiencias y aprender sobre diferentes culturas en tiempo real no tiene precio. Estos portales no solo son obras de arte, también representan un medio para promover el entendimiento global yla empatía. Confiemos en que pronto se expanda a más ciudades, creando una red global de portales que permita a personas de todo el mundo compartir su día a día.

Por supuesto que han surgido algunos problemillas. No todo sale como uno desea. Pequeños incidentes que, afortunadamente, no lograron amenazar la integridad y el propósito del proyecto. Ya se han implementado medidas de seguridad más estrictas para garantizar que los portales puedan ser utilizados de manera constructiva. Voy a dejar constancia, para terminar, de un par defantasías que están por llegar gracias a la IA. Primero, teletransportación digital. En cierto modo, suficientemente desarrollada, pero a falta de un último empujón bajo la inmersión total. Segundo, esperamos la pronta llegada de portales que simulan conectarnos con el pasado, el futuro y el más allá. Todos ellos necesarios e imprescindibles parala evolución de nuestras almas en pleno siglo XXI.

#### Cultura



Esculturas de los reyes guanches en Tenerife; abajo, el autor Santiago Díaz

#### enemistades. Son historias con gran atractivo que, ojalá, se perciban como algo cinematográfico», apunta Díaz.

esclava a quien le sucede algo y tiene que escapar de una ciudad azotada por las revueltas comerciales y desatendida por la Corona. Me gustaba la idea de que tuviera que atravesar la Península hacia Canarias en pleno siglo XVI, llegando incluso a Sierra Morena, donde empezaban a existir los primeros bandoleros», retrata Díaz. La obra, por tanto, además de exprimir la curiosidad del lector, funciona como una crónica de la España de la época. Una aventura, define, «épica, me da mucha rabia que se desconozca, tanto en la Península como en las Canarias».

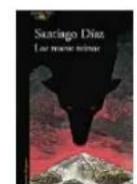

La novela también se traslada a Valencia 30 años después de la conquista. Ahí vive Elena, «una

Este archipiélago, históricamente visto como lugar estratégico y, actualmente, turístico, bien merece de una perspectiva profundizada e histórica. Fue escenario de una historia «desconocida no por pequeña, sino porque coincidió en el tiempo con el descubrimiento de América, el auge de los Reyes Católicos y la reconquista de Granada», continúa el guionista; «estos hechos eclipsaron un episodio interesantísimo». Además, «la práctica totalidad de la gente tinerfeña que ha leído la novela me escribe dándome las gracias diciéndome que es muy satisfactorio que se hable sobre su historia», concluye.

«Los nueve

Santiago Díaz

**ALFAGUARA** 

576 páginas,

22,90 euros

reinos»

# La guanche, una resistencia de cine

#### Santiago Díaz,

guionista y escritor, publica «Los nueve reinos», su primera novela histórica con toques de thriller

Concha García, MADRID

eatriz de Bobadilla (1440-1511) no fue una dama de compañía cualquiera. De la corte de Isabel la Católica, llegó a enamorar al rey Fernando hasta tal punto que la monarca la desterró, concertándole matrimonio con el gobernador de La Gomera. Allí, Bobadilla tampoco perdió el tiempo: volcó sus voraces deseos sexuales con aborígenes, militares, e incluso con el propio Cristóbal Colón. «Se dice que desvió el viaje en el que descubrió América para parar en las Islas Canarias, donde permaneció dos meses. Todo ello, para estar junto a Beatriz», explica el guionista y escritor Santiago Díaz. «Fue una mu-

jer implacable, incluso cruel, una historia increíble pero, sin embargo, desconocida», añade. Este es uno de los fascinantes relatos históricos que inspiraron a Díaz para atreverse en el mundo de la novela histórica: el autor, que hasta ahora ha cultivado el thriller, publica «Los nueve reinos» (Alfaguara).

«Es una novela histórica pero a ritmo de thriller», matiza, «con mi manera de estructurar a base de capítulos cortos, giros y diferentes localizaciones. Se me reconoce en esta novela, aunque abrace otro género». ¿Y por qué se estrenó con los guanches, antiguos aborígenes de Tenerife? «A finales de 2017 leí un artículo sobre una momia guanche que hay en el Museo Arqueológico Nacional», recuerda Díaz, «descubrí que, por su nivel de conservación, no podía pertenecer a una cultura tan primitiva como yo imaginaba. Y fue cuando empecé a investigar y descubrí una historia maravillosa, llena de acción y sorpresas, pero poco conocida». Bobadilla estan solo uno de los varios y potentes personajes que Díaz incluye en la novela. Sigue varias líneas temporales, situando al lector en la llegada de los guanches a la isla canaria -«se sabe que llegaron en el siglo I a.C., pero no cómo», apunta el autor- y en la formación de una civilización que permaneció aislada durante siglos. El territorio guanche está compuesto por nueve reinos o menceyatos, que se convirtieron en objetivo de los Reyes Católicos: en este contexto aparece otro de los principales personajes de la novela, Bencomo.

#### Una época épica

La faceta de Díaz como guionista se percibe al hablar con él sobre «Los nueve reinos». Apunta que el citado rey guanche es «una especie de Braveheart, pues fue líder de unas tropas en inferioridad de condiciones». Bencomo encabezó los últimos momentos de resistencia guanche frente a la invasión de Castilla, unos ocupantes «con armaduras, espadas, ballestas y barcos frente a unos guerreros cuyas armas eran piedras y lanzas que fabricaban, pues en las Canarias no había metales», sitúa el escritor. Asimismo, continúa, «me di cuenta de que esta historia es una suerte de "Juego de Tronos", pues había dos bandos, el norte y el sur, con sus contradicciones, amoríos y

#### Los problemas y soluciones de hace 500 años

De nuevo, España entra en juego (literario) en un papel invasor frente al aborigen, una temática que no acaba de encajar en una época examinadora con respecto a los episodios del pasado. «Ese es el tema espinoso de la novela», afirma Díaz, «pero no se puede juzgar con los ojos de hoy. Si lo miras desde su perspectiva, en España había problemas de hambrunas y necesitaban ampliar sus dominios para alimentar a su pueblo. Hay que tener en cuenta esos matices». Una solución, al fin y al cabo, de hace unos 500 años.

39LA RAZON • Martes. 18 de junio de 2024

#### Cultura



La ópera «Nabucco» se estrenó el día 13 en la Maestranza de Sevilla z.com/bynconiclegiani

CRÍTICA DE CLÁSICA

#### TEATRO DE LA MAESTRANZA

«Nabucco», de Verdi. Intérpretes: Juan Jesús Rodríguez, María José Siri, Simón Orfila, Alessandra Volpe, Antonio Corianò, Luis López Navarro. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro del Teatro. Director musical: Sergio Alapont. Directora de escena: Christiane Jatahy. 13-VI-2024. Teatro de la Maestranza

# Buena música en un mal escenario

Este «Nabucco», la primera ópera de Verdi en ser considerada, que nació de singulares circunstancias cuando el compositor se encontraba absolutamente hundido, es conocida por el gran público sobre todo por el famoso coro de hebreos «Va pensiero». La inspiración del gran Verdi se esboza ya en ese fruto primerizo y aún muy tópico, pero lleno de fuerza, de vigor, de un flujo melódico imparable, es cierto que a veces algo facilón, pero de impronta dramática segura. Las formas, las arias, los grandes conjuntos van perfilándose cara al futuro.

Para que ese nervio, ese fulgor juvenil, esas melodías tan directas lleguen al oyente hace falta una batuta conocedora y resuelta, directa y precisa, servidora de eso que es preponderante en la escritura verdiana: el tan característico tempo-ritmo que sostenga sin desfallecer el edificio sonoro; de un solo trazo podría decirse. Ese mandato creemos que pudo

de Sergio Alapont, de batuta volandera y expresiva, de muy justos planteamientos dinámicos. Su lectura fue apasionada v 2 \ 110 definitoria del estilo juvenily : (11) fogoso del de Busseto y controló adecuadamente los elementos en liza, algo nada fácil teniendo en cuenta los planteamientos escénicos. De ellos hablaremos enseguida.

Hubo pocos «moros», y en general casi todo sonó bien articulado, incluso cuando los coristas se situaban en distintos puntos de la sala; con un buen servicio general a las voces en una noche en la que la ROSS brilló casi siempre conjuntada y elástica, plena en los fortísimos. Y en la que pudimos degustar, dentro de un reparto imperfecto, algunos momentos de buen canto verdiano. Lo hubo, por ejemplo, en la intervención protagónica de Juan Jesús Rodríguez, barítono espeso, rotundo, musculado, amplio,

cumplirse gracias al buen hacer com/pyneontelegram
robusto y rocoso, que fraseó con la fuerza y el acento requeridos en los momentos de gloria y se acopló con alguna dificultad, pero de manera muy profesional, al canto a flor de labio y doliente de otros, como el lamento «Dio di Giuda». Un Nabucco poderoso y elocuente.

> Le dio réplica la Abigaille de María José Siri, soprano fina,

#### El final escrito por Verdi se esfuma con un remate facilón

fraseadora, artista y musical. Su voz no es la requerida porque no estamos ante una dramática de agilidad -algo raro hoy en día, sino ante una lírica con cuerpo y timbre satinado, a lo más una lírico-spinto con una franja grave insuficiente. Pero salió del paso con decoro.

Zaccaria fue el siempre resultón bajo cantante Simón

Orfila, que sabe decir, con una oscilación reconocible, y regular muy expresivamente. El personaje requeriría un instrumento más rocoso. Como precisaría un tenor más decidor y menos plano que Antonio Corianò, de emisión mejorable para Ismaele.

Cumplió a duras penas, con un vibrato exagerado, Alessandra Volpe como Fenena y sortearon sin problemas sus breves cometidos la soprano Carmen Buendía, a quien esperamos escuchar pronto en cometidos más sustanciosos que el de Anna, el bajo Luis López Navarro y el barítono Andrés Merindo.

Nos queda la puesta en escena, que nos dejó sorprendidos por su grandilocuencia y aparatosidad y por apartarse muy libremente de lo que es verdaderamente una ópera como «Nabucco» a partir de una serie de propuestas inusitadas. Viene firmada por Christiane Jatahy, cineasta y directora teatral de amplio curriculum, amiga de innovaciones y de procedimientos directamente cinematográficos, que ha aplicado a la primera ópera que al parecer dirige; y la ha vuelto del revés haciéndola abstrusa e irreconocible. Hay un batiburrillo de ideas, una mezcolanza conceptual increíble y ajena a la narración lírica verdiana.

El escenario aparece presidido por dos enormes espejos que suben y bajan -y en los que puede verse reflejado el patio de butacas- componiendo imágenes de estética posiblemente atractiva, pero ajena a lo que define la música y a lo que dice el texto. Vestimentas actuales, un ejército de individuos de distintas razas corriendo de aquí para allá, una piscina central, duchas, agua por doquier. La anécdota del manejo del poder, la contraposición entre babilonios y hebreos desaparece para dar entrada a un efectismo poco consolador, con objetos que buscan una equivalencia metafórica como esa omnipresente capa empapada que define el mando y el empoderamiento, en la que se remoja constantemente Abigaille.

Todo aparentemente gratuito y ya bastante visto, como ese trasiego continuo de cámaras de cine enfocando a los personajes de aquí para allá. En una extensa entrevista que aparece en el programa de mano, la directora y el escenógrafo e iluminador (Thomas Walgrave) tratan de explicar sus ideas, pero no lo consiguen con claridad con frases un tanto abstrusas. «Abigaille se encuentra prisionera de su falda a través del movimiento de Ismaele. Y las imágenes en ese momento son imágenes de guerra, en ese mismo momento se crea el remolino de agua que llega al escenario». «Estamos encantados de trabajar en una ópera donde la propia música es el movimiento del tiempo, en sus detalles (respiración, articulaciones), pero también su conjunto».

Aunque quizá lo más grave es que el final escrito por Verdi se esfuma para cerrar, después haberse oído unos compases de músicas postizas, con una repetición del «Va pensiero», esta vez «a cappella».

Un remate a la postre facilón y traidor. Cantado, eso sí, estupendamente por un Coro que estuvo magnífico toda la noche. Felicitaciones a su director, el bilbaíno Íñigo Sampil.

#### Arturo REVERTER

#### Ciencia



Lo que llamó
la atención
de los
astrónomos
fueron dos
fuentes
bastante rojas
y similares
una al lado de
la otra

Ignacio Crespo. MADRID

luniverso tiene 13.800 millones de años y, en ese tiempo, han ocurrido infinidad de cosas, aunque, tal vez, a un ritmo que nos sorprendería. Algunos estudios sugieren que las primeras galaxias empezaron cuando el universo tenía 50 millones de años. A la época que va desde ese momento hasta los 1.000 millones la conocemos como el «amanecer cósmico» y, ahora, tras una larga búsqueda, un grupo de científicos ha logrado dar con el primer par de cuásares del «amanecer cósmico», cuyas galaxias se están fusionando. Algo que, debido al tamaño del universo por aquel entonces y a la cantidad de galaxias que ya había, debería de ser más frecuente de lo que nos sugieren las observaciones.

#### «Objeto casi estelar»

Un cuásar es un objeto astronómico cuyo nombre deriva de «objeto casi estelar», por lo mucho que brillan en el cielo nocturno, pareciendo ser casi estrellas. Aunque, en realidad, son mucho más grandes, porque se trata de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias que emiten chorros de luz como si fueran faros. Con su gran brillo y su relativa frecuencia en un universo tan primitivo como el de aquella época, lo esperable es que los científicos hubieran en-

Encuentran dos cuásares de 100 millones de masas solares cuyas galaxias se estaban fusionando cuando el universo era como un niño de cinco años

# Descubren dos galaxias colisionando en pleno «amanecer cósmico»

contrado cuásares cuyas galaxias se fusionaban mucho antes. Algo no encajaba. ¿Es posible que estemos equivocados con lo que sabemos sobre aquella época?

Por supuesto que es posible, del mismo modo que podemos estar equivocados sobre otros cientos de cuestiones científicas, sobre todo cuando hablamos de las más antiguas y las más lejanas, campos de la paleontología y la cosmología. Sin embargo, parece que en este caso la escasez en nuestro registro de cuásares cuyas galaxias estuvieran fusionándose podría deberse a que, en realidad, no son

tan brillantes como habíamos supuesto. Tras observar este caso, los investigadores han concluido que parte de la luminosidad de estos objetos que han observado viene, lógicamente, de las galaxias, y no solo de los cuásares de sus núcleos.

Esto significa que sus galaxias todavía siguen formando nuevas estrellas y que, entre ambos discos, hay un puente de gas por el que se intercambia materia, arrastrada por la gravedad de la galaxia vecina. Dicho de otro modo: las pruebas observacionales demuestran que, efectivamente, ambas

galaxias se están uniendo. Y, para hacernos una idea de este sistema de cuerpos... mientras que el agujero negro del centro de nuestra galaxia tiene una masa equivalente a la de 3 o 4 millones de soles, estos dos alcanzan los 100 millones. Un dato muy interesante sobre este universo tan antiguo.

#### Puramente fortuito

Tras estudiar las pistas con las que contaban, los investigadores pudieron fechar esta fusión de galaxias cuando el universo tenía 900 millones de años, esto lo sitúa

justo al final del «amanecer cósmico», pero es que, a su vez, dicha época se divide en la Edad Oscura, de la que sabemos poco y que duró unos 400 millones de

años, y la Época de la Reionización. Esta última se llama así porque había suficientes estrellas, galaxias y cuásares emitiendo radiación ultravioleta, un tipo de luz muy energética capaz de arrancar los electrones de la materia.

Esas partículas cargadas eléctricamente orbitan en torno al núcleo de cada átomo. Al perderlos, los átomos toman carga eléctrica positiva y su entorno carga eléctrica negativa por los electrones sueltos; y decimos que, entonces, el átomo se ioniza y eso ha dado nombre a la época en cuestión. Durante esta etapa aparecieron las grandes estructuras que podemos observar en nuestro universo.

Y por eso es tan importante este descubrimiento, porque, aunque se habían encontrado unos 300 cuásares en la Época de la Reionización, ninguno se había hallado en un par. Eso fue hasta que Matsuoka y su equipo revisaron imágenes tomadas con la cámara gigante Hyper Suprime-Cam en el Telescopio Subaru y una débil mancha roja llamó su atención.

«Mientras examinaba imágenes de candidatos a cuásares, noté dos

El hallazgo,

fortuito, resulta

importante por

ser los primeros

cuásares en par

fuentes extremadamente rojas y similares, una al lado de la otra», describió Yoshiki Matsuoka, que añade que «el descubrimiento ha sido puramente fortuito». El as-

trónomo Yoshiki Matsuoka trabaja en la Universidad de Ehime en Japón y es el autor principal del artículo que describe estos resultados, publicado en la revista «Astrophysical Journal Letters». Que ha valorado el hallazgo científico con las siguientes palabras: «Las propiedades estadísticas de los cuásares en la Época de la Reionización nos dicen muchas cosas, como el progreso y origen de la reionización, la formación de agujeros negros supermasivos durante el amanecer cósmico y la evolución más temprana de las galaxias anfitrionas de cuásares».

#### **Egos**

La protagonista de Los Bridgerton lanza un mensaje de empoderamiento al desafiar los cánones de Hollywood

El fenómeno Nicola Coughlan

Elena Barrios. MADRID

orfinunaserie «mainstream» ha roto los estereotipos. Y una actriz, Nicola Coughlan, que da vida a Penelope Featherington en Los Bridgerton, desafía los cánones de belleza de Hollywood.

La serie inglesa no solo es ya la más vista en Netflix, sino que además ha escogido una actriz de talla curvy (ybajita) como la protagonista de la tercera temporada con un papelmás que activo en su relación amorosa con Colin Bridgerton.

La actriz ha reclamado siempre ser juzgada por su «buena interpretación» y no por su físico. Una idea que comparte Shonda Rhimes, la creadora de Los Bridgerton. La productora explicó en la revista italiana «Reppublica» que en ningún momento se le pasó por la cabeza que Nicola adelgazara. Como así ha sido. «Creo que Penelope es exactamente tan hermosa como ella, y su apariencia no influye en si puede hacer que alguien se enamore de ella», comentó.

Un gran paso para el empoderamiento de la mujer y el feminismo ya que hasta ahora los papeles principales estaban siempre, o casi siempre, relegados a actrices con cánones de belleza que rozaban la perfección. Que una mujer de talla grande protagonice una película o una serie es verdaderamente complicado, ya que solo representan el 3,3 por ciento de todos los personajes de ficción, incluido los secundarios, según un estudio publicado en 2023 por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Más difícil aún que en la relación amorosa sea el sujeto activo y no el pasivo, como es el caso de Penelope Featherington.

#### Críticas a su cuerpo desnudo

Nicola Coughlan está acaparando toda la atención del momento desde el reciente estreno de la tercera temporada de la serie. Y lo hace no solo por su interpretación sino también por las críticas recibidas por mostrar su cuerpo desnudo en algunas escenas. Durante la presentación de la última entrega en Dublín, la actriz atendió a algunos fanes y también a los medios de comunicación, ante los que comentó cómo había sido el rodaje.

Preguntada por las críticas a su físico, Coughlan no dudó en defender los diferentes tipos de cuerpos que existen en televisión y en la industria del cine y reivindicó sus escenas con orgullo. «Es duro. Las mujeres con mitipo de cuerpo, mujeres con pechos perfectos, no solemos vernos en pantalla lo suficiente. Estoy muy orgullosa como miembro de la comunidad de pechos perfectos», confesó, con tono sarcástico. También explicó que la escena en la que aparece desnuda fue una decisión propia y que le ayudó a empoderarse. «Lo sentí como el mayor "Que os jodan" a toda la conversación sobre mi cuerpo; fue maravillosamente empoderador».

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### La Intxaurrondo ama a Pedro

#### Jesús Amilibia

Después de mucho tiempo de vuelos de reconocimiento, la Escuadrilla de Drones de la Moncloa ha logrado localizar, por fin, la sede social de la máquina del fango en la comunidad de Madrid. Lo dijo en TVE el Apolo de la Moncloa más o menos con el énfa-

> nández de Córdoba empleó para anunciar el 1 de abril de 1939 en Radio Nacional: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares...». Cambien rojo por azul y ya está. Lo dijo ante

Silvia Intxaurrondo y la magnánima

periodista no tuvo en esta ocasión la

sis que el locutor Fernando Fer-

curiosidad de preguntar, por ejemplo, silamáquina del fango la pilotaba MAR olamismísima Ayuso, suponiendo que Isabel posea el carné de conducir máquinas de ese tipo: debe de pasar, imagino, un examen especial de Conducción de Maquinaria Pesada de Movimientos de Lodos. Tampoco preguntó la admirable Intxaurrondo qué armas pensaba emplear la Moncloa para la destrucción de la máquina del fango una vez localizada por los drones monclovitas. ¿«El Hispano», el bazooka español preferido por los soldados ucranianos? ¿El tanque Leopard 2A4? ¿El misil de crucero «Taurus»? Quizá dio por sentado que era secreto militar. La Plataforma TVE Libre ha publicado una nota en las redes: «Ejercicio de sumisión y manipulación de Silvia Intxaurrondo en la entrevista de alfombra roja a Pedro Sánchez. No

la entrevista a Feijóo».
Hombre, no ibaaponerle alfombra azul. Además, la Plataforma
no entiende o ignora
que Silvia ama a Pedro. Qué le vamos
a hacer. Hay que
respetar los sentimientos. Hasta
la Bego estará
de acuerdo,
siempre que

el amor no

le ha replicado como en

exceda lo platónico, claro.

Qué bonito que en medio de tanto fango florezca la rosa roja de la pasión.

#### Historias que reflejen la sociedad

Nicola Coughlan también se pronunció sobre la importancia de la diversidad en las series de televisión y subrayó la necesidad de una representación más amplia e inclusiva en las producciones televisivas y cinematográficas. «Es esencial que todas las personas, independientemente de su apariencia, puedan verse representadas en la

pantalla. Las historias que contamos deben reflejar lo más fiel posible la diversidad de nuestra sociedad», afirmó.





#### Mujeres desconocidas

#### Sonsoles Costero-Quiroga. MADRID

dith Stein es un nombre que resuena poderosamente en los círculos filosóficos, especialmente entre los fenomenólogos. Esta filósofa y mística alemana no solo fue una discípula destacada de Kaethe Scholz, Max Schelery Edmund Husserl, sino que también sobresalió por su extraordinaria vida y trágico destino. De origen judío, atravesó el agnosticismo para finalmente convertirse en carmelita descalza y adoptó el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz. Su vida acabó en una cámara de gas en Auschwitz-Birkenau a los 51 años. Nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau (actual Wrocław, Polonia) en una familia judía ortodoxa, Edith fue la séptima de un total de once hijos. Su padre murió cuando ella tenía un año, dejando a su madre a cargo de la numerosa prole. Que inculcó en sus hijos los valores de disciplina, trabajo duro y ayuda a los demás que Edith llevaría consigo toda su vida. En 1896 pudo

empezar a estudiar gracias a la reciente apertura de la educación para mujeres en Prusia. Sin embargo, lo interrumpió para ayudar a su hermana Else con su hijo recién nacido, un periodo que la llevó a cuestionar la tradición religiosa de su familia y a identificar-se como atea.

En 1907 Edith regresó a Breslau para continuar sus estudios, donde las lecturas de Friedrich Schiller, discípulo de Immanuel Kant, la inspiraron para estudiar filosofía. Aunque en esa época las mujeres ricas solo podían formarse como profesoras de escuela, ella accedió a la Universidad de Breslau gracias a la herencia de su abuela. La influencia de un amplio repertorio de lecturas y materias, desde la filosofía de la naturaleza hasta la psicología, marcó profundamente su pensamiento.

#### Desigualdades de género

Consciente de las desigualdades de género, se unió a la Asociación Prusiana por el Voto de las Mujeres y se acercó al movimiento feminista radical de la época. A partir de ese momento, fue una activa defensora de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. En 1913, la lectura de «Las investigaciones lógicas», de Edmund Husserl, despertó su interés por la fenomenología, lo que la llevó a Gotinga para estudiar con él. Aunque en esa época se declaró agnóstica, en su entorno se relacionó con varios cristianos convertidos que eran miembros de la Sociedad de Filosofía de Gotinga. Continuó sus

# Edith Stein, la salvación frente al horror nazi

La primera mujer filósofa de Alemania fue al principio vilipendiada por sus colegas y luego detenida por la Gestapo, que la llevó al campo de concentración de Auschwitz



Nacida en una familia judía, Stein pasó a la historia como Teresa Benedicta de la Cruz

estudios en Friburgo de Brisgovia para seguir a su maestro Husserl, donde completó su tesis doctoral «Sobre el problema de la empatía», dirigida por Max Scheler en 1917, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en Alemania.

A pesar de su brillantez, Husserl no permitió que Edith obtuviera la habilitación a cátedra, posiblemente por temor a un rechazo, ya que no había hasta la fecha mujeres profesoras en la universidad alemana. Tras repetidos intentos fallidos de presentar su tesis de habilitación en varias universidades (publicada póstumamente en los años 50 bajo el título «Ser finito y eterno»), fundó una academia privada para enseñar ética y fenomenología. Aun así, fiel pero también crítica con su maestro, intentó sintetizar todo el pensamiento de Husserl entre 1916-30, que se publicaría también de forma póstuma como «Introducción a la filosofía» (1991). A su vez, contribuyó significativamente a la obra de Husserl «Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo», editada por el filósofo alemán Martin Heidegger, quien omitió su histórica contribución. En este pe-

> riodo comenzó a leer a San Ignacio de Loyola y San Agustín, replanteándose su agnosticismo. La muerte de su amigo Adolf Reinach en el frente y la conversión de la viuda de éste, Ana Reinach, al monacato benedictino, la llevaron a profundizar en la fe. Tras encontrar la autobiografía de Santa Teresa de Jesús en la biblioteca de su amigo fallecido, Edith se convirtió al catolicismo. Posteriormente, tomaría los hábitos carmelitas en 1933, adoptando el ya mencionado nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Antes de su clausura se dedicó a dar conferencias sobre el papel de la mujer, los jóvenes y en contra del nazismo. Sin embargo, las leyes antisemitas le impidieron seguir hablando en público, y tras la «noche de los cristales rotos» fue trasladada al Carmelo de Echt en los Países Bajos, llevándose a su hermana Rosa, quien también se convirtió en carmelita. En ese refugio escribió «Ciencia de la cruz», integrando la mística de Dionisio de Aeriopagita con San Juan de la Cruz y la fenomenología.

> El 2 de agosto de 1942 ambas hermanas fueron arrestadas y llevadas a Auschwitz-Birkenau, donde el 9 de agosto fueron asesinadas en una cámara de gas. Edith Stein sería canonizada y en 1999 se convirtió en copatrona de Europa, reconociéndose así su legado de valentía y su lucha contra la xenofobia y el nazismo. Su festividad se celebra el mismo día de su muerte, un recordatorio de su inquebrantable fe y compromiso férreo con la dignidad humana.

AGENDA 43

AGENDA 43

# 1815

Tras un corto destierro en la isla de Elva, Napoleón regresó a Francia reclamado por el pueblo francés. Los reyes y emperadores no quisieron aceptar su presencia en París y movilizaron sus fuerzas para acabar con él. Fue lo que sucedió tal día como hoy de 1815 en un pueblecito cercano a Bruselas. Allí se produjo la

«Batalla de Waterloo». Fue un verdadero desastre para Napoleón. Tras su derrota fue desterrado a la isla de Santa Elena. La victoria habría podido inclinarse de su lado si hubieran llegan a tiempo los 30.000 hombres del Mariscal Grouchy, que había enviado en persecución del ejército prusiano. POR JULIO MERINO



Alfonso Cavallé, Raimundo Fortuñy, José Ángel Martínez Sanchiz, Francisco Marín Castán, Concepción Barrio y Rafael Mozo Muelas

#### José Ángel Martínez Sanchiz Presentación de «La autonomía de las personas con discapacidad»

El Colegio Notarial de Madrid ha acogido la presentación del libro «La autonomía de las personas con discapacidad», de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas. El autor ha sido presentado por la vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Barrio y el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Cavallé. Han compartido la mesa principal con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, el magistrado Rafael Mozo Muelas y el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Raimundo Fortuñy.



Presentación del libro «La autonomía de las personas con discapacidad» en el Colegio Notarial

#### Obituario Attilio Cassinelli (1923-2024)

#### Autor popular de libros para niños



ttilio Cassinelli fue un ilustrador italiano muy popular yautor de numerosos libros para niños. Ha fallecido con 100 años y a lo largo de su vida publicó más de 200 libros traducidos a quince idiomas. Nació en Génova y se crió con su padre y su abuelo, ya que era huérfano de madre. Su padre, funcionario bancario, lo animó a seguir su carrera en la banca después de la guerra pero, tan pronto como se mudó a Milán, Attilio dejó el banco y se matriculó en la escuela de pintura de Augusto Colombo.

#### Más de 200 obras

En Milán, en los años 1950, trabajó en el sector gráfico publicitario, inventando y diseñando títeres para niños. En 1966 Attilio participó por primera vez en la Feria del Libro Infantil de Bolonia con un pequeño estand cubierto de dibujos del primer libro «La casa del árbol», que daría origen al Collar del Bosque concebido junto a su amiga Karen Gunthorp. Posteriormente escribió y dibujó numerosos cuentos, series enteras, álbumes de tapa dura, gran cantidad de juegos de mesa para niños, dominios, tómbolas, Cartonzoo y Paper Zoo. Para la conmemoración del centenario de Pinocho ilustra con una deslumbrante serie de láminas la famosa novela infantil. En los veinte años siguientes, Attilio continúa dibujando, pintando e inventando historias.

44 TIEMPO

35

28

25

30

33

26

30

30

30

35

18:33 03:53

6/06

14/06

22/06

18

12

19

12

16

18

12

9

12

18

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:43 21:47

Nueva

Creciente (

Llena ()

Menguante () 28/06

Valencia

Valladolid

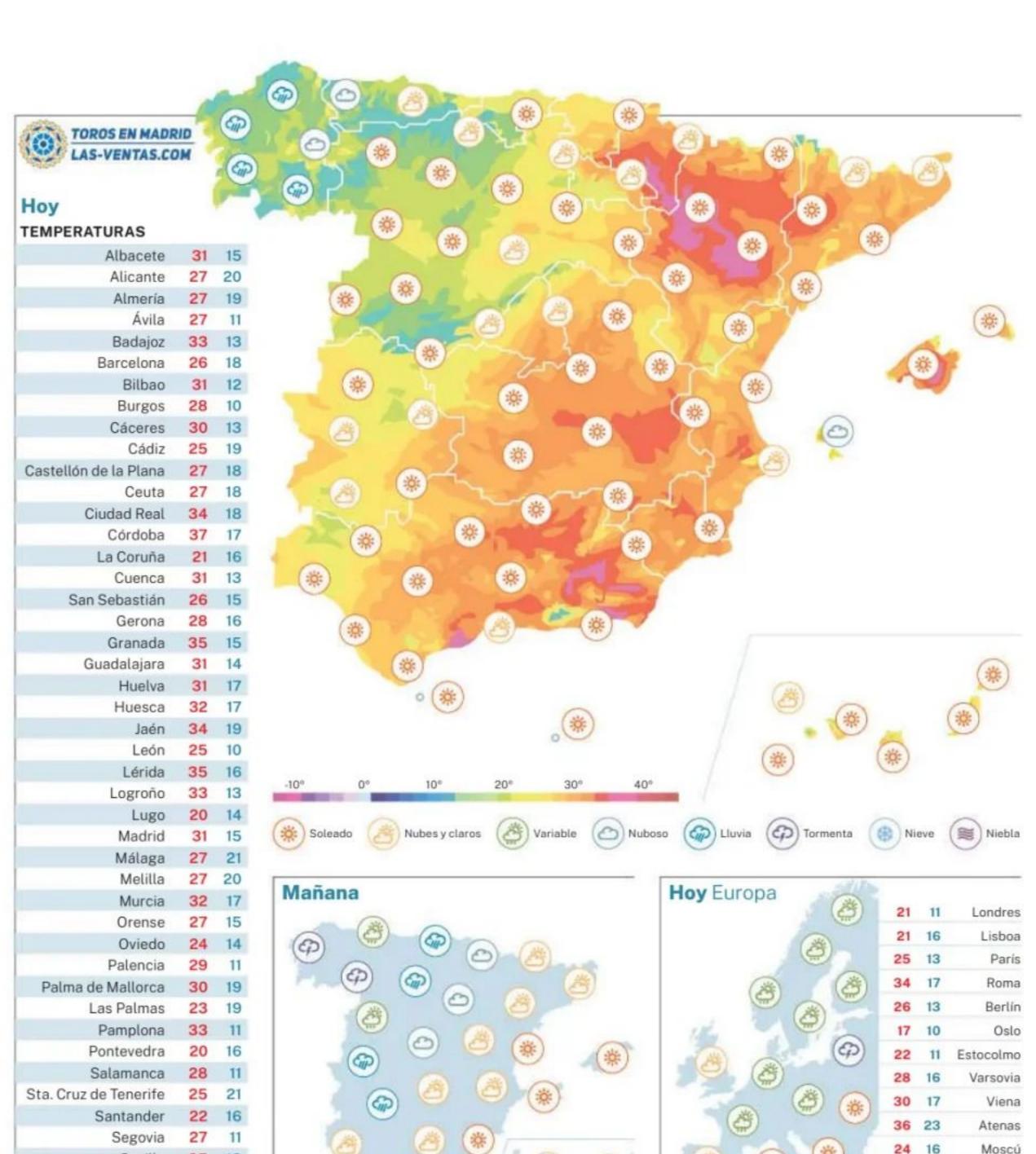

El hombre del tiempo

#### Una dana para mañana



#### Roberto Brasero

→ ste martes avanzará el frente que → ayer entró por Galicia y las lluvias ✓ irán llegando a la mayor parte del oeste peninsular. Sobre todo pueden ser fuertes y persistentes en Lugo y Asturias pero también pueden llegar las tormentas a Castilla y León, Extremadura, y oeste de Andalucía y de Castilla La Mancha. A última hora del día las lluvias pueden llegar hasta el centro de la península. Las temperaturas bajarán hoy en todas estas zonas, en el oeste peninsular no será esta tarde el calor que sí tuvimos ayer pero en el este y Canarias no van a cambiar y eso significa que esta tarde volverán a repetirse las altas temperaturas en Zaragoza, Mallorca o el interior del sureste. Mañana miércoles esperamos la llegada de una DANA que podría complicar aún más el tiempo con tormentas, lluvias fuertes y granizo en áreas de la mitad norte peninsular. Las temperaturas mañana también serán más bajas que las de hoy, aunque ya anunciamos que a partir del viernes volverán a recuperarse y el próximo fin de semana será de sol y más calor.

#### A tener en cuenta



El 47 % de consumidores en España han cambiado sus hábitos de consumo de pescado y la mayoría confirma que se debe a razones medioambientales, según una encuesta publicada por la organización Marine Stewardship Council (MSC).



Ecologistas en Acción ha rechazado que la modalidad de caza de la perdiz con reclamo pueda ser catalogada en Andalucía como Bien de Interés Cultural, y ha advertido de que la forma de enjaular a estas aves, con un espacio limitado para sus movimientos, puede considerarse maltrato.

#### Embalses % capacidad Precipitaciones Polen Índice ultravioleta

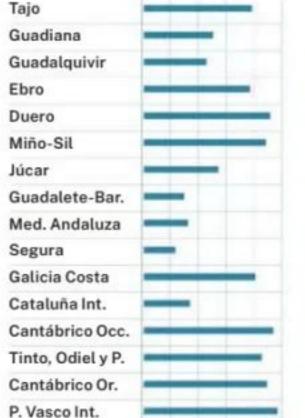

0 20 40 60 80 100

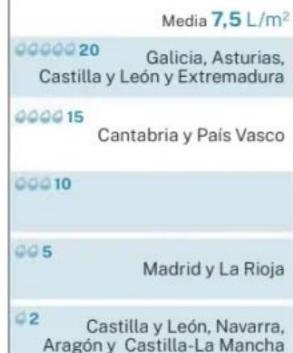

Resto de comunidades

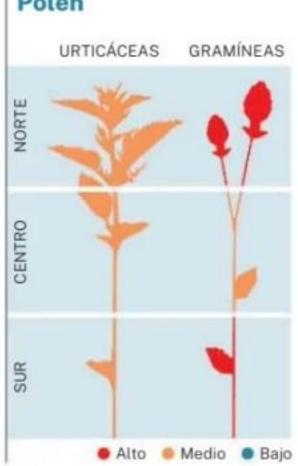

20 13

Bruselas

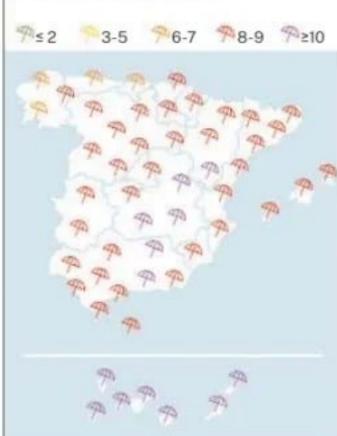

GRUPO D

Francia sobrevive a la intensidad de Austria (1-0) Pág. 48



GRUPO E

Pág. 47

Eslovaquia y el VAR hunden el estreno de Bélgica (0-1)







Grupo B

# Unai no se mete en política

Soy un profesional del fútbol y de lo único que debería hablar es de temas del balón», dice el portero de la selección, que no quiere ser como Mbappé

Domingo García. MADRID

nai Simón solo quiere jugar al fútbol. No quiere meterse en política, como ha hecho Kylian Mbappé para pedir que la gente no vote a la ultraderecha en Francia. «Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la

mezcla, la tolerancia y el respeto», dijo el nuevo jugador del Real Madrid antes de enfrentarse a Austria.

En España no es costumbre que los futbolistas se signifiquen políticamente y Unai no es una excepción. «Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Es un tema político. Tenemos muchas veces la tendencia a opinar de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no. Yo soy jugador de fútbol, me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y de lo único



«Hasta que coincidí con Luis Enrique nadie me explicó cómo funciona la salida del balón» que debería hablar es de temas del balón y los temas políticos dejarlos a otras entidades», asegura Unai Simón.

Pero la política está en todos lados y, aunque no sea consciente, Unai ya hablaba de política y se ponía del lado de Mbappé hace unas semanas cuando se refería a los insultos racistas que recibe Vinicius: «Hay que erradicarlo, es un problema de la sociedad».

El portero de la selección habla de política, como todos, pero no habla de partidos políticos. Tampoco es sencillo hablar de esas cosas para un hijo de un guardia civil en el País Vasco, en un tiempo en que hablar de algunas cosas o llevar determinado uniforme podía ser una cuestión de vida o muerte. Inercias aprendidas.

Unai prefiere centrarse en el fútbol, en lo que sucede sobre el campo, aunque no siempre sea bueno. Después del partido contra Croacia, el portero entró enfadado al vestuario a pesar de la cómoda victoria por 3-0 y de haber parado un penalti. Pero en su ánimo pesaba más su error en el juego con el pie que provocó que el árbitro

EUROC **DEPORTES 47** LA RAZÓN • Martes. 18 de junio de 2024

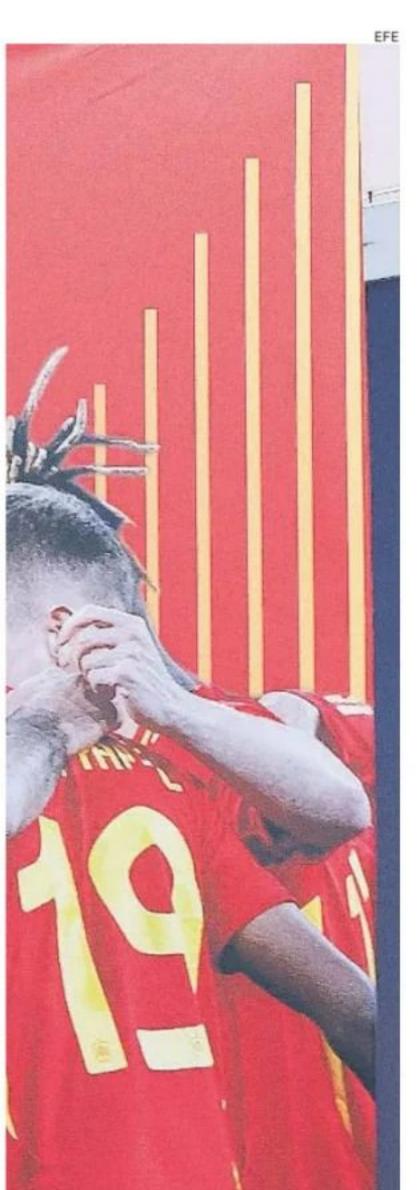

# España en la Eurocopa 96

señalara los once metros. «Si ese advierte.

El portero de la selección ya vi-

«Hasta que coincidí con Luis Pero a Unai le enseñó.

Al portero ahora solo le preocupa el partido de la segunda jornada contra Italia, pero para cuando acabe la Eurocopa tiene pendiente una operación de muñeca. «Me operaré después y el tiempo de baja y demás habría que hablarlo con el especialista que me opere. Es algo a lo que no he querido dar mucha importancia hasta que termine la Eurocopa. No es algo que me impida jugar y cuando llegue el momento hablaremos de ello», dice. Cosas de fútbol.

#### Unai Simón, con una camiseta inspirada en la que lució

pase lo hubiera dado bien a Robin [Le Normand] no estaríamos hablando de esto. No hay que dar mucha importancia y hay que saber reducir los riesgos, saber ser prácticos, pero también hay que mirar por el equipo. Nos gusta jugar la pelota, salir desde atrás. Ese balón hubiera tenido que jugarlo de primera con Rodri, hay que aprender de los errores. De lo único que me hubiera arrepentido es de que hubieran expulsado a Rodri, teníamos un resultado bastante resuelto», explica. «La figura del portero tiene que ser fiable, pero participar del juego del equipo»,

vió una situación parecida en el pasado Mundial, después de un pase que entregó con dificultades a Balde y que acabó en gol de Japón. «No me pone nervioso nunca. Ninguno de los tres porteros. Necesitamos que el portero genere la primera superioridad», fue la defensa pública que hizo de él el entonces seleccionador. Más duro había sido el golpe en la Eurocopa anterior, cuando puso el pie mal para controlar un pase atrás de Pedri y la pelota acabó en gol de Croacia en el partido de octavos de final. Aquel día el portero, que acabó siendo decisivo para la victoria de España, demostró su personalidad. Y el seleccionador, también.

Enrique nadie me explicaba cómo funciona la salida de balón del portero. Luis Enrique fue una figura muy importante para ello. Fue paso a paso conmigo, entendí cómo encontrar al hombre libre con presión alta, con laterales, con interiores. Que el equipo se pueda apoyar en mí para sacar el balón es gracias a él», reconoce. Al antiguo seleccionador le gustan los porteros que juegan con los pies y por eso fue a buscar a la Premier a Robert Sánchez y a David Raya.

#### Grupo E

# A Lukaku se le niega el gol

El delantero perdona ante la portería de Eslovaquia y las dos que marca se las anula el VAR. Un error de Doku condena a Bélgica

| Bélgica                |     |                         |     |  |
|------------------------|-----|-------------------------|-----|--|
| Eslova<br>7' Schranz   |     |                         | 1   |  |
| Bélgica<br>(1-4-2-3-1) |     | Eslovaquia<br>(1-4-3-3) | _   |  |
| Casteels               | 6   | Dubravka                | 8   |  |
| Castagne               | 6,5 | Pekarik                 | 7   |  |
| Faes                   | 6   | Vavro                   | 7   |  |
| Debast                 | 6   | Skriniar                | 7   |  |
| Carrasco               | 5   | Hancko                  | 7,5 |  |
| Mangala                | 6   | Lobotka                 | 8   |  |
| Onana                  | 6   | Kucka                   | 6   |  |
| Doku                   | 6   | Duda                    | 6   |  |
| De Bruyne              | 6   | Schranz                 | 7   |  |
| Trossard               | 6   | Bozenik                 | 6   |  |
| Lukaku                 | 4   | Haraslin                | 6   |  |
| Tedesco (E)            | 6   | Calzona (E)             | 7   |  |

Cambios: Bélgica Bakayoko 5 (Mangala 58'), Tielemans 5 (Trossard 75'), Openda 5 (Doku 83') y Lukebakio s.c. (Carrasco 84'). Eslovaquia Strelec 6 (Bozenik 70'), Suslov 6 (Haraslin 70'), Duris 6 (Schranz 81') y Obert s.c. (Duda, 90+41).

Árbitro: Umut Meler (Turquía). Amonestó a Mangala, Schranz, Tielemans y Lukebakio. Incidencias: 47.000 espectadores en el Frankfurt Arena, Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la Eurocopa.

#### Francisco Martínez. MADRID

El fútbol muchas veces es traicionero, deja que te confíes, que te crezcas, y espera agazapado para jugártela. El arranque de Doku en el partido entre Bélgica y Eslovaquiafue imponente. Como llegue de cara y en velocidad, mejor rezar, porque echarle una carrera es casi condenarse al fracaso. En cinco minutos, el jugador del Manchester City generó dos ocasiones que Lukaku no consiguió completar. El error que cometió el extremo fue equivocar el lugar en el que arriesgar. Intentó la acción individual en su córner, y al pasar el balón, forzado, se lo dio a un rival. Schranz no se precipitó primero y la dejó de tacón a Kucka. El remate de éste lo paró Casteels, pero no el rechace, que le cayó al propio Schranz.

El fallo fue gordo, pero no se puede decir que Doku fuera el único responsable de la derrota belga. Él no dejó de intentarlo, algo más intermitente en la segunda parte, pero ninguno de sus compañeros acertó a llevar a la red las ventajas que generaba. Especialmente Lukaku, que hace muchas cosas bien con el cuerpo de jugador de rugby que tiene, pero que cuando está negado, lo está. Falló otro par de oportunidades y cuando consiguió el objetivo, el VAR lo anuló por fuera de juego. Estaba más adelantado que el balón, una falta de concentración imperdonable.

Ese «no tanto» llegó cuando Bélgica había conseguido someter definitivamente a Eslovaquia.

El equipo de Calzona estuvo en la primera parte más o menos cómodo y en todo momento, convencido. Lo que pasa es que al principio todavía conseguía salir a la contra, pero llegó un momento en el que ya apenas podía pisar el campo rival y lo apostaba todo a su resistencia. La enésima cabalgada de Doku parecía la definitiva, pero esta vez fue Bakayoko el que perdonó lo imperdonable. Con el portero Dubravka ya batido, Hancko se lanzó al suelo heroicamente para despejar en la línea un gol cantado.

La mala suerte de Lukaku no había terminado. Doku se marchó desesperado y entró en su lugar Openda, que a la primera que consiguió llegar a la línea de fondo, le puso un caramelo al «10». Esta vez el poderoso atacante no perdonó y volvió a celebrar un gol... Para después quedarse con cara de no entender nada. En esta ocasión él lo había hecho todo bien, pero en el forcejeo en la banda de su compañero con Vavro hubo una mano que no se le escapó al VARy que Umut Meler, el colegiado, pitó después de ver la repetición en la pantalla.

Estaba claro que no era el día ni de Lukaku ni de Bélgica ni de De Bruyne, que no logró imponer su calidad.



Lukaku se lamenta en el partido contra Eslovaquia

#### El juicio a Rubiales, el 3 de febrero de 2025

▶El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se sentará en el banquillo el 3 de febrero de 2025 como acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso por el beso no consentido que le dio tras la final del Mundial el pasado 20 de agosto. El juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado 11 sesiones, distribuidas entre el 3 y el 19 de febrero de 2025, para el juicio a Rubiales y a los otros tres acusados, Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera.

#### \_\_\_Austria

Francia
38' Wöber (propia meta)

| Austria      |     | Francia      |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| (1-4-2-3-1)  |     | (1-4-2-3-1)  |     |
| Pentz        | 7   | Maignan      | 7,5 |
| Posch        | 6   | Koundé       | 6   |
| Danso        | 6   | Upamecano    | 6,5 |
| Wöber        | 5   | Saliba       | 7   |
| Mwene        | 7   | Theo         | 7,5 |
| Seiwald      | 7,5 | Kanté        | 8   |
| Sabitzer     | 7   | Rabiot       | 7   |
| Laimer       | 6   | Griezmann    | 7   |
| Baumgartner  | 6   | Dembélé      | 6,5 |
| Grilitsch    | 5   | Thuram       | 6.5 |
| Gregoritsch  | 5   | Mbappé       | 7   |
| Rangnick (E) | 6,5 | Deschamps (E | 7   |

Cambios: Austria Trauner 6 (Wöber 59'), Wimmer 6,5 (Grigoritsch 59'), Arnautovic 7 (Grilitsch 59'), Prass s.c (Mwene 87') y Schmid s.c. (Laimer 92'). Francia Camavinga 6 (Rabiot 70'), Kolo Muani 6,5 (Dembélé 70'), Fofana s.c. (Griezmann 91') y Giroud 6,5 (Mbappé 91'). Árbitro: Gil Manzano (España).

Amonestó con cartulina amarilla a Wöber, Mwene, Baumgartner, Laimer, Danso, Dembélé y Mbappé. Incidencias: 54.600 espectadores en el Düsseldorf Arena. Primera jornada del Grupo B.

#### Grupo D

# Sangre, sudor, victoria

Francia ganó a Austria en su debut en la Eurocopa. El equipo de Deschamps fue más efectivo, aunque Mbappé y Griezmann acabaron con heridas. El rival fue bueno e inofensivo

José Aguado. MADRID

Austria sacó más córners, dio más pases y marcó el único gol del partido. Y Francia ganó. A Deschamps, centrocampista con la selección campeona del mundo en la que jugaba Zidane, que nadie le venga con teorías sobre el fútbol de posesión o qué diablos es jugar bien, esa pregunta que se suele hacer quién no gana.

Él tiene muy claro cómo tiene que jugar su selección francesa para ir sacando los partidos. Y en el deporte profesional, podemos dar las vueltas que queramos o contarnos el relato que nos haga sentir más orgullosos, en el deporte profesional, digo, el resultado manda. Y Francia puede presumir de eso.

Y es que, además, mereció ganar. Tuvo más oportunidades, alguna de ellas muy claras y cuando atacaba de verdad Austria sufrió. Es verdad que los austriacos intentaron mantener su creencia en su fútbol: presión alta y mucho desgaste y fútbol rápido de toques cortos para ir ganando campo. Lo hace bien, a veces es bonito. Ah, no le sirvió para nada.



El gol de los subcampeones del mundo nació en un pase de Kylian Mbappé

El fútbol de Francia puede ser más simple, pero también es más poderoso. Consiste en defenderse bien con Kanté y Rabiot comenzando las labores defensivas en el centro del campo. ¡Qué espectáculo es Kanté, por cierto, cuando corre a tapar espacios! Y el plan de Deschamps continúa con la segunda parte del plan: que la pelota llegue cuanto antes a los de arriba, principalmente a Mbappé, al que hay que intentar dejarle espacios para la carrera. Le salió un par de veces; una en la primera parte, que se marchó fuera como si Kylian fuese Lukaku.

Cuando sucedió esa jugada, Francia ya iba ganando gracias a una jugada de Mbappé que remató Wöber como si fuera Spasic en un partido del Real Madrid contra el Barcelona (que puede que ni los milenial lo recuerden): un remate perfecto de cabeza, cruzado e imparable... aunque en la portería de su portero. Así que Mbappé sigue sin marcar en la Eurocopa.

Un gol a favor es una bendición para Francia, que puede dedicarse sin complejos (aunque tiene cero complejos) a jugar a lo suyo. Con Mbappé, Thuram y Dembélé es imposible hacer otra cosa o si es, Deschamps ni la imagina. El único que puede hilar algo ahí es Griezmann, pero muchas veces parece superado por la verticalidad de los suyos, por los esfuerzos que tiene que hacer y por los golpes que se va dando, que fueron múltiples en su estreno contra Austria.

Tampoco acabó el partido Mbappé, que se fue con la nariz sangrando y entrando en el campo (cuando estaba siendo atendido fuera) para perder tiempo. Porque a Francia el gol a favor le pareció suficiente casi todo el tiempo. Solo tuvo un rato en la segunda parte cuando dominó algo el partido y pudo encerrar a Austria en su área. Pero como no lo necesitó, tampoco insistió mucho.

No le importa no tener el balón y acabó el encuentro sin Griezmann, Mbappéy Dembélé. Confía tanto en sus posibilidades, en su forma de jugar y en los recursos que tiene, que se siente más débil con los cambios. Austria dejó una imagen bonita; Francia muchas heridas y la primera victoria. Indiscutible.



Kylian Mbappé no pudo acabar el partido porque se rompió la nariz y estuvo sangrando sobre el campo

#### La Agrupación Nacional advierte a Mbappé

Las declaraciones de Mbappé antes del partido con Austria no hicieron ninguna gracia en el seno de Agrupación Nacional, desde donde se ha pedido al capitán de la selección francesa «un poco de contención» y que no dé «lecciones políticas» que, según ellos, no le corresponde dar. Thierry Henry, seleccionador francés sub

2'1, se sumó a las manifestaciones de otros deportistas para pedir que los ciudadanos vayan a votar en las elecciones legislativas contra los extremos, especialmente la extrema derecha de Marine Le Pen. «Comparto todo lo que se ha dicho sobre ese tema que conocéis bien», señaló el exfutbolista.

#### Grupo E

#### La peor tarde de Lunin



Ucrania

0

#### Rumanía (1-5-4-1)

Nica; Raciu, Dragucin, Burca, Bancu; Marin (Rus, 75'); Man (Hagi, 62'), R. Marin, Stanciu, Coman (Mihaila, 62') y Dragus (Pusças, 75').

#### Ucrania (1-4-5-1)

Lunin; Konoplia (Tymchyk, 72'), Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko (Yaremchuk, 62'), Stepanenko (Brazhko, 62'); Tsygankov (Yarmolenko, 62'), Sudakov (Malinovsky, 83'), Mudryk y Dovbyk.

**Arbitro:** Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó con tarjeta amarilla a Razvan Marin y Konoplia. Incidencias: 66.000 espectadores en el Allianz Arena de Múnich.

#### Joshua Cervantes. MADRID

Rumanía goleó a Ucrania en su estreno en la Eurocopa de Alemania, aunque la imagen más potente del partido fue la aparición de los futbolistas ucranianos en el Allianz Arena envueltos en la bandera de su país como mensaje de ánimo para su población. En el partido, los jugadores importantes ucranianos no estuvieron a la altura.

Y el mejor ejemplo fue Lunin. El portero del Madrid cometió los errores que no había cometido en toda la temporada. Su gesto de frustración, expresivo, delató la pésima tarde del guardameta, pero la responsabilidad no solo fue estrictamente suya. También de sus compañeros defensivos, sin atender a lo mínimo indispensable, por ejemplo, en el tercer tanto que lo sentenció todo antes de la hora del duelo. Y de los ofensivos. Ni Dovbyk, ni Tysganovic, ni Mudryk, entre otros, alcanzaron el rendimiento que han mostrado el pasado curso.

Rebrov, nunca logró la fórmula para oponerse al acertado planteamiento de Iordanescu. Sí lo hizo Rumanía, que no ganaba en la Eurocopa desde el año 2000 (de hecho era su única victoria, por 2-3 ante Inglaterra), para firmar la victoria más amplia de su historia en una gran competición internacional.

#### El ojeador

▶Con 19 años es el futbolista alrededor del que la Juve quiere girar en el futuro. Su padre, turco, no pudo jugar de niño y aprendió viendo partidos en YouTube



#### Su ficha Edad: 19 años. Trayectoria como jugador:

DELANTERO

Con siete años (en 2012) llegó a la escuela del Bayern. Con 17 fichó por la cantera de la Juve y ya forma parte del primer equipo.

#### Con Turquía: Con la absoluta debutó el

pasado octubre. Ha jugado siete partidos (1 gol).

# Y al día siguiente se cortó el pelo

Francisco Martínez, MADRID

Kenan Yildiz marcó su primer gol con la Juventus el 23 de diciembre de 2023, en la Serie A ante el Frosinone. Salió corriendo y abrió los brazos como haciendo el avión... Y sacó la lengua. Imitó la celebración de Alessandro del Piero, ídolo de la «Vecchia Signora». Era lo que le faltaba al atacante turco para convertirse en uno de los preferidos de la afición. Ya apuntaba a ello por muchos motivos, entre ellos su juventud: en ese momento tenía 18 años y el pasado mayo cumplió 19. «El chico es candidato a vestir en el futuro la camiseta número diez de la Juve, pero a estas alturas tiene que estar más centrado en su camino de crecimiento», dijo Del Piero. Han llegado a coincidir y la leyenda le ha dado consejos a la promesa.

Kenan, después de ese gol, ya se quedó como jugador del primer equipo de forma permanente. Hasta ese momento había combinado la presencia con el filial, aunque en verano hizo la gira por EE UU. En todo momento le acompañó Dean Huijsen, defensa nacido en Países Bajos, pero que juega con España en las categorías inferiores porque ha crecido en Marbella. Huijsen fue cedido en enero a la Roma. Ambos representan la apuesta de la Juventus para ser sostenible: formar futbolistas. La pandemia fue un golpe de realidad en el sentido económico para muchos equipos.

De Yildiz se dice que quieren convertirlo en jugador franquicia: ha renovado hasta 2017 y la próxima temporada podría heredar el deseado «10», que ahora llevaba Pogba. El francés tiene contrato con el club turinés hasta 2026, pero en febrero fue sancionado cuatro años por dopaje.

Después de esa pretemporada el atacante turco debutó con el primer equipo en el estreno en liga contra Udinese. Salió los últimos cinco minutos y reconoció que cuando Allegri dijo su nombre, tembló un poco. Después, el entrenador fue preguntado por su actuación. «Mañana tiene que cortarse el pelo, porque se lo ha alisado cien veces. Dejando eso de lado, es un chaval con mucha ca-

# Georgia (1-3-5-2)

Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia y Mikautadze.

#### Turquía (1-4-2-3-1)

Günok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Güler, Kenan Yildiz, Aktürkoğlu y Bariş Alper Yilmaz.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Estadio: BVB Stadion Dortmund. Hora: 18:00, La2 y Tdp.

lidad», respondió. El futbolista fue obedientey, como puede verse en un vídeo que hizo el propio club, al día siguiente fue a la peluquería y se quitó parte de la melena que lucía. «Tú eres el jefe, tú mandas», afirma el delantero. «Tiene una gran inteligencia futbolística, técnica individual y es muy vertical», lo ha definido Allegri, que el próximo curso ya no será su técnico.

Kenan nació Ratisbona, Alemania, país de su madre. Su padre es turco. Empezó a jugar con tres años y a los siete fue fichado para la escuela del Bayern. «Mi padre no pudo jugar al fútbol en su juventud porque vivía en un pueblo pequeño en Turquía y era complicado. Pero en su cabeza es muy bueno, así que empezó a entrenar conmigo», afirma el jugador en el citado documental. «Aprendí de los partidos que veía y de Youtube», admite el padre. El Bayern quiso renovar a Yildiz, pero la Juve apostó más fuerte. Alemania nunca se interesó por que jugara en su selección. En octubre de 2023 debutó con la absoluta de Turquía. Lleva un gol en siete partidos.

Grupo F

# Y además de todo, Cristiano

Arranca la Portugal de Roberto Martínez, un equipazo coronado por el eterno CR7

#### José Manuel Martín. MADRID

Lo primero que hizo Roberto Martínez cuando fue contratado como seleccionador de Portugal fue ir a visitar a Cristiano Ronaldo. Se había instalado en la afición la idea de que el tiempo del delantero en la selección se había acabado después de la eliminación ante Marruecos en el Mundial de Qatar. Pero el nuevo técnico estaba convencido de que la transición hacia el futuro había que hacerla con la ayuda de CR7, que debía entender su nuevo papel dentro del equipo nacional. Ya no debía de ser el único que tirara del carro, y sí un complemento de lujo para un equipo cargado de talento en todas las zonas del campo.

Y eso es Portugal ahora mismo, un equipazo que tiene además de una colección de estrellas, el olfato goleador implacable del ex del Real Madrid, que se ha acostumbrado a jugar algo menos sin dejar de ser importante. La fórmula de Roberto Martínez ha dado como

resultado una fase de clasificación inmaculada para los lusos, con diez victorias en diez partidos, 36 goles a favor, once de ellos de Cristiano, y solo dos en contra.

Por eso es una de las selecciones favoritas para llegar muy lejos en Alemania, y hoy se pone en marcha en el torneo ante la República Checa, donde, como no podía ser de otra manera, Ronaldo es un referente. «Portugal tiene jugadores que juegan en las ligas más importantes y son estrellas en sus clubes. Portugal es favorita, lo sabíamos antes y queremos ganarles. También queremos neutralizar a Cristiano. Mis jugadores se acordarán de esto toda la vida, de enfrentarse a él, porque Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia», decía en la previa Ivan Hasek, el seleccionador checo.

Lo lógico cuando enfrente está un futbolista que acumula todo tipo de récords en las Eurocopas. Antes de empezar su sexta edición es el futbolista que más minutos ha disputado (2.033), el que más partidos hajugado (25), el que más



Cristiano Ronaldo remata de cabeza en el entrenamiento de Portugal

#### Portugal (1-4-3-3)

Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano y Joao Félix o Rafael Leao.

#### República Checa (1-3-5-2) lindrich Stanek: Hole, Hranác, Kreicí;

Coufal, Tomas Soucek, Provod, Barák, David Jurásek; Jan Kuchta y Patrik Schick.

Árbitro: Marco Guida (Italia). Estadio: Red Bull Arena de Leipzig. Hora: 21:00, La 1.

veces ha sido titular (23), el que más goles ha anotado (14), el que ha dado asistencias en más encuentros (10), el que más dobletes ha conseguido (4), el que más victorias ha logrado (12), el que ha participado en más goles de manera directa (20) y el que más veces ha rematado (60).

Esta temporada ha marcado 35 goles en 31 partidos en la Saudí League, para un total de 44 tantos en 45 encuentros. Sus números de

toda la vida, es verdad que en un torneo más amable, pero con 39 años. Nadie mejor para convertir en gol el fútbol que genera un equipo con Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, Leao... Enormes jugadores que han aceptado el liderazgo de Roberto Martínez, empeñado en conseguir con Portugal lo que se le negó con Bélgica. Otra vez tiene una grangeneración en sus manos y al mejor «killer» de la historia.

#### Grupo C

# Jude Bellingham, quince veces MVP

El jugador del Madrid colecciona esta temporada títulos de Mejor Jugador del Partido

«Él escribe su

propio guion»,

dijo Gareth

Southgate sobre

su número diez

J. M. Martín. MADRID

Bellingham empezó la Liga EA Sports con un gol en la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club y fue elegido Mejor Jugador del Partido. En la Champions, también fue nombrado el más destacado de su debut con los blancos, gracias al tanto que dio la victoria a los suyos en el Bernabéu ante el Union Berlín. Y en la Eurocopa de Alemania, para no perder la costumbre, Jude se llevó el trofeo de MVP en el estreno de Inglaterra ante Serbia. Antes del cuarto de hora ya había anotado de cabeza el único gol del encuentro, prolon-

gando con su selección su enorme temporada con el Madrid.

Son ya 15 trofeos de MVP para el ex del Dortmund, que se llevó 11 en la Liga y tres en la Champions con su equipo, y que ya ha su-

mado uno más en su arranque en la Euro. Con la selección mostró esa capacidad de llegada que le ha descubierto este curso Carlo Ancelotti, convencido de que su estrella, para brillar de verdad, tenía que jugar más cerca del

área contraria y aparecer por sorpresa. Eso hizo ante Serbia, con un remate de puro «9». Este tanto le convirtió en el tercer goleador más joven de la historia de Inglaterra en una Eurocopa (20 años y 353

> días), solo por detrás de Wayne Rooney, que con 18 años y 237 días marcó frente a Suiza en la Eurocopa de 2004, y de Michael Owen, que con 20 años y 189 días anotó frente a Rumanía en el año 2000.

Junto a estos dos



Bellingham aplaude a la grada

mitos de Inglaterra, aparece ahora Bellingham, dispuesto a seguir haciendo méritos en la Eurocopa para la carrera por el Balón de Oro. Había alguna duda de si es él la gran estrella de los de Southgate o, por el contrario, es Phil Foden, el atacante del Manchester City y elegido mejor jugador del año en la Premier League.

De momento, el primer asalto en esta batalla particular lo ha ganado el futbolista del Real Madrid, algo que se podía ver en los análisis de la prensa de su país tras el encuentro ante Serbia. «Un jugador de esta clase, nivel y talento... Para mí, ha demostrado que Jude está un poco por encima de él», dijo en la BBC Cesc Fábregas. «Foden debería estar fuera de la cancha, es ineficaz con la camiseta de Inglaterra», apuntaba Jamie O'Hara, exfutbolista del Tottenham, en «Talksport». Los «pross» no mostraron su mejor cara, pero como dijo el seleccionador: «Jude escribe su propio guion».

## Lo que Mbappé no dijo (y nunca dirá)

▶El crack francés se cuidó muy mucho de mencionar a la ultraderecha o, más concretamente, al partido de Marine Le Pen

a música, después del fútbol, es la segunda pasión de Kylian Mbappé, que durante su infancia estudió varios años de flauta en el conservatorio, donde aprendió a leer partituras. Allí le contarían que no siempre es bueno tocar de oído. Es lo que hace el periodismo patrio cuando le pone letra en español a las melodías que escucha en Francia. Los prejuicios siempre son hijos de la ignorancia y no conviene dejarse llevar por la sonoridad de la muy significativa palabra «banlieu» (las comunas periféricas parisinas y de otras ciudades del país). Como en todas partes, hay barrios y barrios.

El madridista es de Bondy, un municipio del departamento Sena-San Denis que no tiene nada que ver con Clichy-sous-Bois ni con Auberviliers, donde las tasas de marginalidad y delincuencia son insoportables. Hijo de Fayza Lamari, una deportista profesional, y de Wilfried Mbappé, formador de futbolistas en el AS Bondy, Kylian fue «programado» desde la más tierna edad para ser una superestrella: como un Kobe Bryant o un Nadal, y no hay más que escuchar su francés impecable para darse cuenta de que no es un desheredado del extrarradio. Concede entrevistas en inglés en las que se le entiende mejor que a Bale y se van a sorpren-

Lucas Haurie



Lo que soltó el capitán de Francia, queridos zurditos, fue una llamada al voto civilizado der cuando lo escuchen hablar español el día en que lo presenten con el Real Madrid: Benzema, en quince años, no pasó del balbuceo.

El domingo, el crack se cuidó muy mucho de mencionar a la ultraderecha o, más concretamente, al partido de Marine Le Pen, que es lo que quisieron comprender los exégetas de cerebro hemipléjico a este lado de los Pirineos. Mbappé alertó contra «los extremos y las ideas que dividen», en una debelación que incluía a los fascistoides del RN... pero también al redivivo Frente Popular, engendro neocomunista alumbrado por Jean-Luc Mélenchon en el que conviven verdes, anticapitalistas, independentistas polinesios y hasta Euskal Herria Bai, los amigos de Arnaldo Otegi del otro lado de la muga. ¿Les suena a Frankenstein?

Mbappé, queridos zurditos, no alzó la voz contra ninguna internacional facha. El capitán de Francia, como portavoz de sus compañeros y para mitigar el ruido producido por las declaraciones de Marcus Thuram (que sí es el típico activista pancartero), hizo un llamamiento al voto civilizado: los socialdemócratas de Macron y los conservadores gaullistas, las dos formaciones que deben contener la tormenta euroescéptica y antiliberal que arrecia a derecha e izquierda.

#### Grupo A

- 1º jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría, 1-Suiza, 3.
- 2ª jornada: Alemania-Hungría (19, 18:00, La 1) y Escocia-Suiza (19, 21:00, La 1).
- 3ª jornada: Suiza-Alemania (23, 21:00, La 1) y Escocia-Hungría (23, 21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1. Alemania | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 5   | 1  |
| 2.Suiza     | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 1  |
| 3.Hungria   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 3  |
| 4.Escocia   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 5  |

#### Grupo B

- 1ª jornada: **España**, 3-Croacia, 0 e Italia, 2-Albania, 1.
- 2ª jornada: Croacia-Albania (19, 15:00, La 1) y España-Italia (20, 21:00, La 1). 3ª jornada: Albania-Fenaña (24, 21:00, La 1).
- 3ª jornada: Albania-**España** (24, 21:00, La 1) y Croacia-Italia (24, 21:00, La 1).

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. España | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Italia  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 1   |
| 3.Albania | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 2   |
| 4.Croacia | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |

#### Grupo C

- 1ª jornada: Eslovenia, 1-Dinamarca, 1 y Serbia, 0-Inglaterra, 1.
- 2ª jornada: Eslovenia-Serbia (20, 15:00, La 2) y Dinamarca-Inglaterra (20, 18:00, La 1). 3ª jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y
- Tdp) e Inglaterra-Eslovenia (25, 21:00, La 1).

|               | Pts. | J. | G. | E. | Ρ. | GF. | GC. |
|---------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Inglaterra | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 2. Eslovenia  | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 1   |
| 3.Dinamarca   | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1   | 1   |
| 4.Serbia      | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |

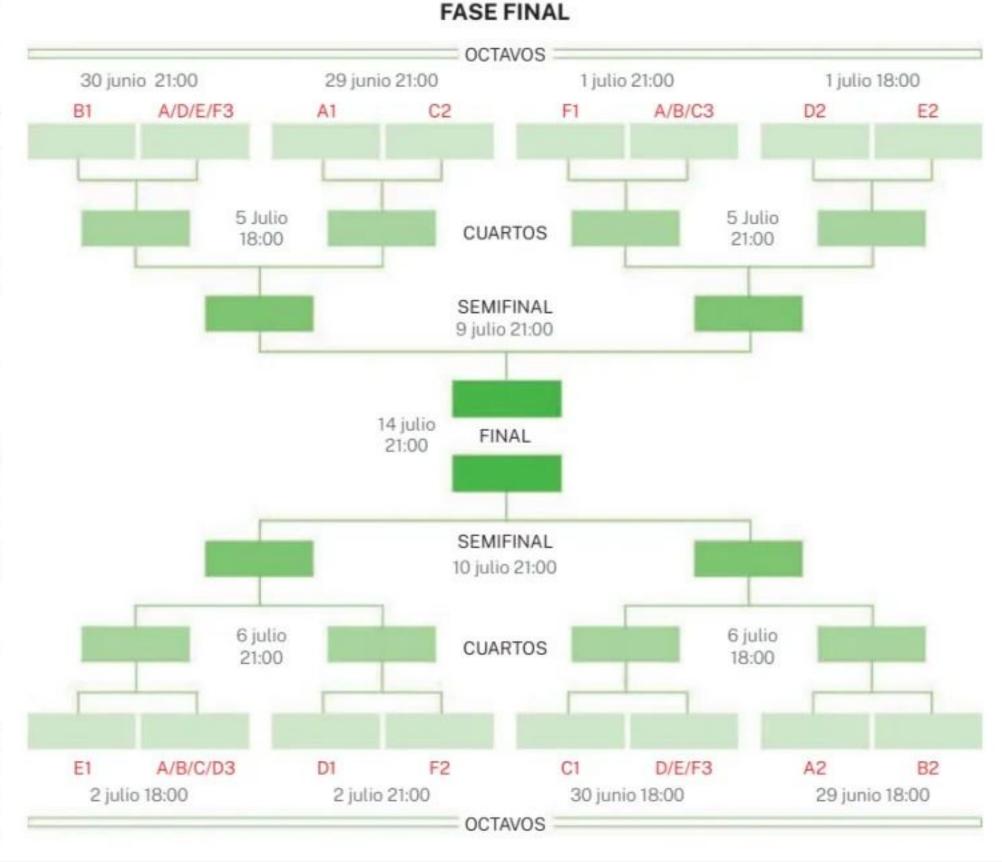

#### Grupo D

1ª jornada: Polonia, 1-Países Bajos, 2 y Austria, 0-Francia, 1.

2ª jornada: Polonia-Austria (21, 18:00, La 1) y Países Bajos-Francia (21, 21:00, La 1). 3ª jornada: Francia-Polonia (25, 18:00, La 1) y Países Bajos-Austria (25, 18:00, La 1).

|                 | Pts. | J., | G. | E. | Р. | GF. | GC. |
|-----------------|------|-----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Países Bajos | 3    | 1   | 1  | 0  | 0  | 2   | 1   |
| 2.Francia       | 3    | 1   | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 3.Austria       | 0    | 1   | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
| 4.Polonia       | 0    | 1   | 0  | 0  | 1  | 1   | 2   |
|                 |      |     |    |    |    |     |     |

#### Grupo E

1ª jornada: Rumanía, 3-Ucrania, 0 y Bélgica, 0-Eslovaquia, 1.

2ª jornada: Eslovaquia-Ucrania (21, 15:00, La 2 y Tdp) y Bélgica-Rumania (22, 21:00, La 1). 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumania (26, 18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (26, 18:00, La 1).

|              | Pts. | 1 | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|---|----|----|----|-----|-----|
| 1. Rumania   | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Eslovaquia | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 3.Bélgica    | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
| 4.Ucrania    | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |

#### Grupo F

1ª jornada: Turquía-Georgia (18:00, La 2 y Tdp) y Portugal-Chequia (21:00, La 1). 2ª jornada: Georgia-Chequia (22, 15:00, La 1) y Turquía-Portugal (22, 18:00, La 1). 3ª jornada: Georgia-Portugal (26, 21:00, La 1) y Chequia-Turquía (26, 21:00, La 2 y Tdp).

|            | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Turquía | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Georgia  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Portugal | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Chequia  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

#### La recomendación del día

#### «Cuentos de fútbol», la primera vez que España leyó a Fontanarrosa

▶ Jorge Valdano fue campeón del mundo con Argentina como futbolista, campeón de Liga como entrenador y muchas cosas más como director general deportivo del Real Madrid. Pero su principal contribución al fútbol es la de divulgador. Como comentarista, como columnista y como escritor, pero también como editor. «Cuentos de fútbol» es una recopilación de relatos futbolísticos seleccionados por Valdano, una colección que permitió a varias generaciones descubrir que grandes escritores se

habían ocupado del fútbol sin pudor. Algo que en Sudamérica hacían Mario Benedetti y Eduardo Galeano y que en España, a pesar de Delibes y de alguno más, era infrecuente. Pero lo mejor del libro es que trajo a España por primera vez un cuento de Fontanarrosa.

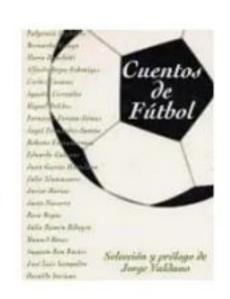

«CUENTOS DE FÚTBOL», VARIOS AUTORES. JORGE VALDANO (EDITOR) (ALFAGUARA) Autodefinido ALREVES, PERSONAJE MUY DURA COCHE UNAPPNA NCOMPRENSBLE MORADA NATURAL DE IRUN MORALES EXACTITUD ACABA SIEMPRE CAOS EN MISA REPETIR CIUDAD DE ITALIA TEJIDO OBJETIVO ACABAN LA OBRA FINO AL REVES, INSIGNIA HACEN SABER LA ENTRADA > OBRA DE HOMERO ABUNDA EN ALMANSA CABALLOS LOS PERCEBES CORTA LA RESPIRACION

3 8 8 9 3 8 6 6 8 9 6 9 6 3

Sudoku

#### Diffeil 6 9 6 9 5 6 9 3 6 9 8

# Radioteléfono App Whatsapp 610203040

547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Crucigrama

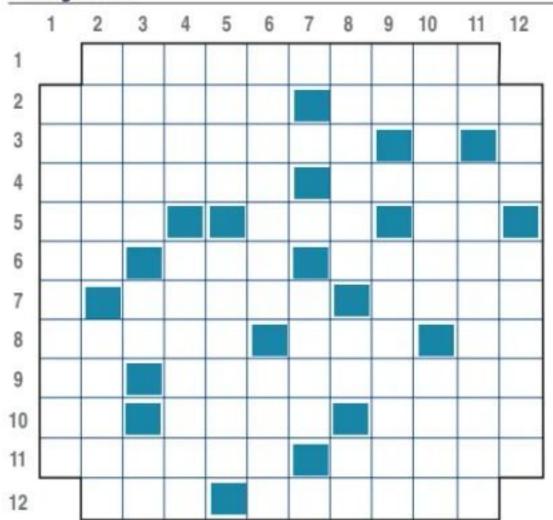

Horizontales: 1. Hablarán sobre un asunto. – 2. Toronja. Famoso pirómano. - 3. Transmitimos algo por medio de ondas. - 4. Muy clara. Hago lo que hace otro. - 5. Alocado. Ponen fin a la comedia. Señor con brevedad. - 6. Están en venta. Abren la asamblea. Hongos comestibles. - 7. Imputa un delito. Una masa muy revuelta. - 8. Al revés, lucifer, demonio. Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser relevante. Limitan el plan. - 9. Se ven en color. Pondremos de nuevo en circulación el dinero no declarado. - 10. Transitar. Al revés, materia textil. Hurto, me quedo con las vueltas de la compra. - 11. Utilizarán la cuerda. Libro que contiene las revelaciones de Dios a Mahoma. - 12. Crean alarma. Fueses atrevido.

Verticales: 1. Castigo que imponía el antiguo tribunal eclesiástico. - 2. Alimento, sustento. Especialista en transporte de sangre. - 3. Callo algo de un texto. Es poco atractivo. Algo de algo. - 4. Introduje. Enfada, irrita. - 5. ¡Cómo se ha puesto el edil! Nombre de mujer. - 6. Errantes, itinerantes. Corre cuello abajo. - 7. Pago de la deuda de otro. - 8. Deseos irrefrenables de algo. Se juntan en Irún. Encabezan una buena causa. - 9. Están en regla. Densos, pastosos. - 10. Pintor, escultor... Observe lo que pasa sin perder detalle. - 11. Están en nómina. Embaucadoras, sablistas. - 12. Nuevo. Su peluquera era Dalila.



¿Cómo hablaron?

Juegan blancas

Jeroglífico

**Ajedrez** 



Ĭ









Af6+ Rh7 4. Dg5 2, Txh8+! 2... Rxh8 3, AJEDREZ: 7. Th8+! Axh8

56 , loz , A . 2AJO2 A :OOHIJOORAL

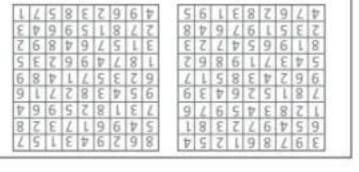

#### Santoral

Grupo Alfil

5

Amando, Calógero, Ciríaco, Isabel, Leoncio y Marcos.

#### Cumpleaños



SUSANA ESTRADA

actriz y cantante (75)

#### ANA DUATO

actriz (56)

#### **FABIO CAPELLO**

exfutbolista y exentrenador (78)

#### PAUL MCCARTNEY

cantautor y compositor (82)

#### Loterias

| Lunes, 17 de junio | ONCE        |
|--------------------|-------------|
| Número premiado    | S:034 75871 |
| Domingo, 16        | S:051 35385 |
| Sábado, 15         | S:009 33628 |
| Viernes, 14        | S:131 30006 |
| Jueves, 13         | S:022 57785 |
| Miércoles, 12      | S:038 74342 |
| Martes, 11         | S:034 22584 |

#### BONOLOTO



12-14-16-27-29-30 C-21/R-3 2.835,54 23,04

#### LOTERÍA NACIONAL

((1) Sábado, 15 de junio Número premiado

56790 0-2-8

#### **EUROMILLONES**

0 Viernes, 14 de junio

Números

02-13-16-24-32 01-07 Números estrella

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 17 de junio





0

Aciertos euros 6+R 672.638,36 15.582,36 5+C

1.257,70

#### **EL GORDO**

Domingo, 16 de junio

Números

05-11-23-38 40



David Jaramillo. MADRID

l pasado 6 de junio,
Onda Cero estrenó el
nuevo pódcast «Retornados», una intrigante
incursión en el género
del thriller psicológico de ciencia
ficción. Esta serie de diez capítulos,
escrita y dirigida por el talentoso
creador chileno Julio Rojas, conocido por su éxito mundial «Caso
63», nos sumerge en una narrativa
intensa, enigmática y, sobre todo,
muy adictiva.

La historia de «Retornados» gira en torno a la expedición científica «Mars Prima», financiada por el multimillonario Aarón Forbes, con la ambiciosa misión de encontrar un nuevo hogarpara la humanidad en Marte tras una destructora pandemia en la tierra. Sin embargo, tras 254 días en el planeta rojo, los 136 colonos se enfrentan a una situación desesperada que los obliga a intentar salvar sus vidas. Solo 23 logran regresar a la Tierra, dejando tras de sí un misterio inquietante sobre el destino de los demás.

Julio, encontramos en «Retornados» varios elementos que se nos hacen familiares, una pandemia, un magnate que financia expediciones al espacio... Veo que el confinamiento le fue bastante productivo. Julio Rojas Guionista y director

# «La realidad hace que te preguntes si nuestra sociedad tiene solución»

«Retornados» ya puede escucharse completo en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio

Eso parece [Risas]. Al final, la realidad te da todos los elementos para crear cosas maravillosas, solo necesitas hacerte un par de preguntas, tener curiosidad. Y tiempo, claro. En ese entonces todos nos preguntábamos cuál iba a ser el alcance de la pandemia de la CO-VID-19 y reconocíamos los cambios que estaba generando en nuestra sociedad, luego también se hablaba de las exploraciones en Marte, pero algunas ni siquiera eran financiadas por gobiernos, sino por un capital privado de un millonario megalómano, que combinaba la primera gran aventura del ser humano frivolizada hasta el punto de que te inscribías en una weby se hacía una selección como una especie de Reality Show. Todos



La imaginación de cada oyente es más potente que cualquier producción audiovisual» sabemos en quién me pude inspirar para crear a Aaron Forbes. Con eso en mente, cabían muchas preguntas, recuerdo algunas... ¿Tiene solución una sociedad como la nuestra? ¿Cómo las vanguardias tecnológicas pueden amenazar nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos? El resto era cuestión de imaginación, pues tenía el tiempo.

#### Con una idea tan interesante, ¿por qué preferir el pódcast a una serie audiovisual, justo cuando las plataformas están deseosas de encontrar nuevo material?

Hubo varios elementos, entre ellos el presupuesto, porque era bastante ambicioso crear una colonia marciana tal como se plantea en «Retornados» y seguramente habría varios retos técnicos difíciles de superar, pero luego estaba también la forma en que fue concebida esta serie, en la intimidad de la consulta de un terapeuta que trata a los retornados y en donde empiezan a salir secretos. De esa manera, el espectador tiene la misma información que el protagonista y también empieza a comprender que hay algo raro, hay contradicciones, hay algo oculto tras la versión oficial. Entonces, el hecho de que sea una audio-ficción simula perfectamente la continuidad de ir desde no saber nada a acercarse a la verdad siguiendo un proceso terapéutico. Y aquí la imaginación, de nuevo, juega un papel importantísimo y es más potente que cualquier superproducción.

#### Más allá de la ficción y la curiosidad que se despierta, de toda la psicología alrededor, ¿hay un trasfondo filosófico?

Eso es, la serie no solo plantea preguntas sobre lo que realmente sucedió en Marte, sino que también explora las profundas implicaciones psicológicas de tal experiencia y, cómo todo aquello, nos afecta como humanidad. Claro, también tiene un alcance filosófico importante, porque puede llegar a cuestionarte absolutamente todo, partiendo del modelo pensamiento que valida la obsolescencia programada no solamente de tu móvil, sino ahora también del planeta. Había que irse a buscar otro y a reconstruir otro y reformar otro. ¿Lo haríamos mejor? En nuestra esencia migratoria me pareció un tema súper interesante para explorar, obviamente.

#### Diez capítulos se hacen pocos para todo lo que queda por contar. ¿Habrá más temporadas?

Sí, hay una segunda temporada, la tercera todavía no sé. Lo que sí debo decir es que tengan paciencia, porque hemos notado que muchos se saltan algunos capítulos para escuchar el último, sin tener en cuenta las pistas que se pierden en el camino. Pero, sin duda, ya está creado un universo con múltiples cuestiones por indagar. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasa con los que vuelven? ¿Dónde fueron? ¿Por qué parece que la consigna es que nadie vuelva a Marte? Lo que sí me parece interesante es que, a pesar de que es una serie de ciencia ficción, también es un thriller de personaje y ahí se abre otro panorama igual de extenso, sobre todo porque da la sensación de que es una serie que podría suceder de verdad.

Gerardo Granda, MADRID

ace más de un año se nospidiósi era posible hacer una serie que podría ser un posible cambio de 'Amar es para siempre'. Y hemos estado intentando sacar un argumento que nos pareciera el más adecuado. Pero costó encontrarlo», confesó Jaume Banacolocha, CEO de Diagonal TV, el día que se presentó en sociedad la nueva serie original diaria para Antena 3, «Sueños de libertad». Y detrás de esas palabras las creadoras de lo que se llama «la Biblia» de la serie, elaborada por las guionistas Verónica Viñé y Beatriz Duque.

Ambas se pusieron manos a la obra, primero para ubicar la ficción en la época actual, con móviles y todo tipo de modernidades. La pared de su lugar de creación se llenó entonces de cientos de post it de todos los colores. «De repente nos dicen que tiene que ser una serie en los años 50. Los años 50 son los años del hambre y la miseria en España. Hasta el año 53 todavía había cartilla de racionamiento para el pan», explica a LA RAZÓN Viñé, que matiza que es entonces cuando ubicaron «Sueños de libertad» en el año 1958: «Ya estaban firmados los pactos con los americanos. También querían algo que rompiera por completo con la línea de Amar». Tanto Viñé como Duque estuvieron muchos años en los guiones de «Amar es para siempre» y buscaron los puntos fuertes de una serie diaria. «Que era lo que al público le gustaba y lo que no, y aquello que echaba de menos», adelanta Duque, que desarrolla cómo empezaron a montar una historia con lo que les llegaba de la productora y la cadena: «Lo más difícil fue dar con el entorno idílico donde pudieran actuar nuestros personajes». Para ello ya no estaban siguiendo la serie turca que adaptaban, «Fugitiva», ya que es una serie destinada al prime time y más actual. Y como bien explican «ya que no tenemos el Bósforo, y ya que intentamos facilitar la producción, buscamos un sitio imaginario de la sierra de Madrid». Se fijaron entonces en Navacerrada y Miraflores, «pero acabó siendo en los montes de Toledo, donde Almodóvar grabó 'La piel que habito'». Les sorprenderá saber que antes de ser dueños de una fábrica de artículos de tocador, la familia De la Reina, pudo haber poseído unas destilerías, un aserradero y hasta un balneario. Pero un pequeño envase de vaselina rosa fue la clave para Viñé y Duque: Miramos la historia de la



Los actores se han sumergido en el universo de la familia De la Reina

# Así es la **fábrica** de secretos de «Sueños de libertad»

LA RAZÓN recibe una clase magistral de cómo crear una serie diaria de la mano de Beatriz Duque y Verónica Viñé

familia, apasionados y muy modernos para la época. Con un edificio en la calle Ferraz y luego en Fernández de los Ríos (donde estaba la antigua Galaxia) en un edificio Neomudéjar». Estaba decidido: con casas cuna, como una guardería, duchas y todas las mujeres con uniforme: «Decidimos que en vez de hacer la plaza del pueblo, podíamos hacer como la fábrica, que tuviera su plaza, su cantina, su dispensario, las habitaciones de las chicas, todo». Y así comenzó a fraguarse «Sueños de libertad» con una «Biblia» más grande y otra más resumida, ambas con una elaborada portada hecha por la hermana

#### Raíces profundas de todo un éxito: «#Luimelia»

▶ También somos muy fanes de la trama surgida a partir de «Amar es para siempre» que dio lugar a #Luimelia y quisimos saber más. «Surge en la Biblia de 'Amar' 7 con dos ejemplos muy graciosos. Uno era Luisita, que estaba basada en una adolescente que yo conocía, y Amelia, que era camarera del día y vedette de noche», nos cuenta Verónica Viñé, que además nos desvela que «estaba bastante basada en mi prima Mónica. Que era una especie de Barbra Streisand, que trabajaba en el hotel de mi tío y vivió en Sitges».

de Viñé: «La larga es la más extensa delas que hacemos. Es el desarrollo de los personajes, en qué nos hemos basado y los personajes que necesitamos para contar esa historia», desarrolla Duque apoyada por Viñéenlaversión corta: «Tiene más 'bullet points'. Esta versión tiene más esquemas visuales y va por puntos para que no sea tan arduo y tiene la cronología para que no se pierdan». Los fans de la nueva serie diaria matarían porver el esquema que relaciona a todos los personajes y desvela «las relaciones familkiares, si se odian o se aman, todo agolpevisual». También confiesan las guionistas que han decidido introducir en la información, «en cada personaje, los secretos», porque una de las claves de una serie diaria, explica Duque, es que «el personaje no sea plano, sino lleno de secretos y aristas».

#### La familia De la Reina, pudo haber poseído destilerías, un aserradero y hasta un balneario

Y es que como destaca Viñé, «la

diaria es ingeniería» y pudimos comprobar que nada se deja al azar eincluso hayun apartado de «amor y villanía, para que entiendan que hay amor y también hay malos». Ambas enseñan orgullosas la pared del despacho de trabajo donde se apilan cientos de post-its de todos los colores de unas 15 semanas, lo que les permite saber también si hay sobresaturación de un tema u otro. Rosa para la trama amatoria, verde para investigación, rojo para el maltrato («muy medido»), tramas de la fábrica y por personajes, con amarillo para Lucy y Luis. Ellas reciben también información por parte del equipo de rodaje que les va dando perlas de los personajes para poder adecuarlos eintroducirlos en la trama, como «este sabe montar a caballo o sabe cantar». No nos podemos resistir a preguntar a dos guionistas que están respaldadas por años de éxitos en series por el secreto del triunfo que las unió en «Yo soy Bea». «Escribir con la tripa», se adelanta a decir Beatriz Duque que matiza: «Todos los personajes que hemos hecho siempre son... o una parte de nosotras, o una parte de nuestra madre combinada con nuestra abuela. O sea, son cosas muy de verdad que todo el mundo se reconoce en ellas».

durante 45, 50 minutos, sabes que hay una persona o unas personas que están viendo eso y están desconectando.



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: CUENTAN UNA VERSIÓN FALSA SOBRE BEGOÑA



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie

diaria «Sueños de libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Damián consigue calmar las aguas en la casa contando una versión falsa de lo que pasó con

Begoña. Luis, que no sabe si debería centrarse en su nueva ilusión, Sara, y olvidar a Luz, habla con la doctora, que le saca de dudas. Andrés, contra las cuerdas tras la amenaza de su padre, recibe una inesperada noticia de María. El lanzamiento de 'Anhelos de mujer' es inminente, momento que

aprovecha Marta para sincerarse con Fina. Por otra parte, Don Agustín recibe una desagradable sorpresa cuando acude con Susana a comprar el terreno que tenían mirado. Jaime aplaca los miedos de Marta: ella será muy buena madre (cuando él ya no esté).

#### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador. 20:30 Telediario 2.

Checa.

20:40 UEFA Euro 2024. Portugal-República

23:00 Cine. «El pacificador». 00:55 Cine. «Déjate llevar».

#### LA2

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 17:15 ¡Cómo nos reímos!

Xpress. 17:30 La 2 express.

17:40 UEFA Euro 2024. Turquía-Georgia.

20:00 Megaestadios de Europa. «Bucarest vs. Budapest».

21:00 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan.

21:30 Cifras y letras. 22:00 Cachitos de hierro y

22:55 Ovejas eléctricas.

cromo.

#### **TELEMADRID**

11:20 120 minutos. 14:00 Telenoticias.

15.30 Cine de sobremesa. «Chill factor».

17.15 Cine de tarde. «Imitación a la vida».

19:25 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:35 10 años de reinado de Felipe VI.

22:50 Cañas y barrio.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Matías Prats y Mónica Carrillo.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez. Angie Rigueiro y Alba

15:35 El tiempo. 15:45 Sueños de libertad.

Dueñas.

17:00 Pecado original. 18:00 Yahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitado: Miguel Angel Revilla, secretario general del Partido Regionalista

de Cantabria. 22.45 Hermanos. 02:30 The Game Show.

03:15 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### TRECE

14:30 Trece noticias 14:30. 14:45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «El

sindrome de China». 17.00 Sesión doble. «Alerta

misiles».

19.00 Western. «Vengadores». 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día. 21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano.

15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincón.

21:30 El intermedio. Programa de humor con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 ¿Quién quiere ser millonario?

02:25 Pokerstars. Emisión de los mejores eventos de póquer.

03:10 Play Uzu Nights.

#### MOVISTAR PLUS+

16:25 Cine. «Regreso al futuro

18:17 Elsbeth.

19:05 De Nueva York a Madrid con Elsbeth.

19:26 Lina.

20:30 InfoDeportePlus+. 21:00 El consultorio de Berto.

21:30 Ilustres ignorantes. 22:00 Cine. «Vive dentro». 23:35 La Resistencia.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10.10 El príncipe de Bel Air.

12.35 Los Simpson. 16.00 The Big Bang

Theory.

18.30 El joven Sheldon. 20.20 9-1-1: Lone Star. 02:30 Jokerbet: ¡damos juego!

03:10 The Game Show. 03.50 Minutos musicales 06:15 Hoteles con encanto.

#### NOVA

14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven.

16:20 El zorro, la espada y la rosa.

17:25 A que no me dejas. 19:30 Corazón guerrero.

21:30 La presa. 22.55 Cine Supernova. «Lo

contrario al amor». 01:10 Rumbo al paraíso.

#### MEGA

10.00 Crimenes imperfectos. 14.30 Mountain men.

16.15 Vida bajo cero.

19.05 Cazatesoros. 21.40 ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

11.00 CSI Las Vegas.

12.49 Bull.

14.35 Irreverent.

16:35 Cine, «Ant-Man».

18.21 CSI Las Vegas. 20:11 CSI: Vegas. **21:05** 9-1-1.

22:00 Tracker. 22:51 FBI: Most Wanted.

23:46 Tracker. 00:00 FBI: Most Wanted.

#### **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07:30 ¡Toma salami! 08:15 Alerta Cobra.

09:15 25 palabras.

10:20 El concurso del año. 11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo.

20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates

22:50 Código 10. 02:15 The Game Show.

**TELECINCO** 08:55 La mirada crítica.

10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco.

15:25 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco.

22:00 Supervivientes. 01:50 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### WARNER TV 06:58 Robot Chicken.

07.09 Friends. 10.55 The Big Bang

Theory.

15:25 Cine. «U.S. Marshals». 17.35 Saving Hope.

19.30 FBI. 22.00 FBI: Internacional.

00.40 FBI. 02:15 Cine. «2 Guns».

03.50 Arma letal.







#### martes, 18 de junio de 2024

Sánchez le funcionó bien comprar los votos de Junts y ERC para su investidura a cambio de la amnistía. Me temo que se ha aficionado a este sistema en el que la ideología y los principios éticos no importan. ERC le ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias que son un auténtico escándalo, porque consagrarían mayores privilegios, incluido, el referéndum. No hay quellamarse a engaño. La investidura de Salvador Illa sería a cambio de una financiación singular para Cataluña. Es decir, que se fastidien el resto de las comunidades ya que recibirán menos recursos y estarán sometidas a los caprichos del sanchismo. ERC sufre una crisis profunda y no se venderá a cambio de unas baratijas. No creo que acepte el chantaje de Sánchez, pero nunca se sabe. Todo es muy incierto. El líder del PSOE ha optado por despreciar y relegar a Puigdemont, ya que no puede esconder la antipatía que siente por él. No sé muy bien en qué galaxia vive cuando afirma que el futuro de Cataluña depende de la relación entre PSC y ERC. Me temo que debe pensar que no es verdad que depende de lo que quiera hacer el expresidente catalán con sus siete diputados.

#### Sin Perdón ánchoz nodr

### ¿Sánchez podrá comprar a ERC?



Francisco Marhuenda

«Es una paradoja fascinante, porque un independentista garantizará que el sanchismo no pueda triunfar»

El problema es mayor, ya que ERC se arriesga a ser considerada como unos botiflers si se entrega, otra vez más, a los socialistas. Lo sucedido desde las primeras elecciones autonómicas de 1980 hasta ahora demuestra que a ERC solo le funciona la coherencia ideológica y no ser una colección de monaguillos del PSC. Puigdemont acierta al definir la propuesta de Sánchez de una financiación singular como un chantaje, pero también advirtiéndole de que la estabilidad de su gobierno depende de su grupo parlamentario. La operación para acabar con el expresidente catalán ha fracasado y se puede convertir, además, en el baluarte para impedir los ataques de Sánchez contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es una paradoja fascinante, porque un independentista garantizará que el sanchismo no pueda triunfar. Esas leyes y reformas legales que quiere emprender son impropias de cualquier democracia. La campaña de acoso emprendida por Sánchez es contra los medios de comunicación y los jueces, pero mañana puede ser contra Puigdemont y sus seguidores porque ya lo hizo y se sentía muy orgulloso.

# GRACIAS, MAJESTAD, POR HABERNOS AYUDADO A MITIGAR EL ARDOR REPUBLICANO.

na parte sustancial de las nuevas generaciones se informa en las redes sociales. Se hace necesario estudiar la significación de este hecho y sus repercusiones presentes y, sobre todo, futuras. Noam Chomsky dio en su día la voz de alerta por lo que suponen esas redes en la trasformación del periodismo. Los periódicos impresos se han derrumbado. Incluso una parte considerable de los antiguos kioscos callejeros ha desaparecido.

En las redes sociales se encuentran muy pocas versiones positivas de la gestión de Pedro Sánchez. Y muchas, muchísimas, denuncias de sus errores y sus mentiras. Se puede coincidir con el presidente socialista o se puede discrepar, pero la objetividad exige dar cuenta también de sus aciertos, no solo de sus errores. Imposible resumir en un artículo todo lo que se puede leer, escuchar y ver en el teléfono. Pero voy a seleccionar algunas de las frases de Pedro Sánchez reproducidas con voz e imagen en las redes sociales.

«El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los espectadores, es la amnistía, algo, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no está en la legislación ni en la Constitución española». Canela fina

#### Las verdades sospechosas de Pedro Sánchez



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Nadie sabe, ni siquiera Illa, a qué atenerse con Pedro Sánchez con su política en Cataluña y su relación con Puigdemont» «Clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición en España y, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos a España».

«El independentismo lo que pide es la amnistía y la autodeterminación. No han tenido la amnistía y no tendrán el referéndum de autodeterminación. En primer lugar, por convicción personal».

«No dormiría por la noche con una alianza con Podemos, junto al 95% de los ciudadanos de este país».

«Le digo a los políticos independentistas que nunca es nunca».

«Yo me comprometo aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rinda cuentas ante la Justicia española».

«No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en los partidos independentistas».

Esta demoledora caravana de palabras de Pedro Sánchez adquiere especial relieve esta semana, en la que brillan las navajas cachicuernas en Cataluña. Nadie sabe, ni siquiera Salvador Illa, a qué atenerse con Pedro Sánchez. Nadie conoce cuál es su posición ni qué engaños pueden encerrar sus palabras. Las verdades de Sánchez son sospechosas. Como escribió Ruiz de Alarcón, «que la boca mentirosa incurre en tan torpe mengua, que solamente en su lengua es la verdad sospechosa».

Teléf.: 954.36.77.00.\*